#### deportes

#### La UAR activa un plan para que su estrella esté en los Juegos Olímpicos

Rodrigo Isgró arrastra una suspensión de 5 partidos, pero la dirigencia del rugby despliega una estrategia en varios planos para reducir la pena.



#### El hijo de Biden fue declarado culpable de tres delitos graves

-el mundo

Es por la compra y posesión ilegal de un arma; se trata del primer hijo de un presidente en ejercicio en ser condenado. Página 2



# LA NACION

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Extrema tensión por la Ley Bases: virtual empate y final incierto en el Senado

SESIÓN CLAVE. Dos senadores de Santa Cruz, que figuraban como indecisos, no darán quorum

Gustavo Ybarra

LA NACION

En un giro inesperado, al Gobierno se le complicó el panorama luego de que los senadores por Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, anunciaron que no están dispuestos

a dar quorum en la sesión convocada para hoyen el Senadosi el oficialismo no acepta cambiar el temario y discutir, antes que la Ley Bases, la reforma fiscal y la recomposición a los jubilados votada el martes de la semana pasada por la oposición en la Cámara de Diputados. La jugada deja al oficia-

lismo en un escenario con números muy ajustados para poder aprobar ambas iniciativas, ya que tendría solo 36 votos positivos, la mitad exacta del total de miembros del Senado, lo que obligaría a que Victoría Villarruel usara su facultad constitucional de desempate. Continúa en la página 6

El efecto de la ausencia de Villarruel en la sesión Delfina Celichini

Página 7

La Unión Industrial sumó su apoyo a los proyectos Página 8

## El "Hombre Araña", detenido a 112 metros de altura





sociedad — La tarde porteña perdió ayer la monotonía. Sin elementos de seguridad y valiéndose solo de sus manos, un escalador polaco sorprendió al trepar hasta el piso 27 de la torre Globant, en Retiro, como si fuera el Hombre Araña. Con una camiseta del seleccionado nacional y el 10 en la espalda, Marcin Banot Wiek, de 36 años, fue rescatado por bomberos a 112 metros de altura y luego detenido. La Ciudad le pasa la factura. Página 19

# El mundo toca el pico más alto de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial

**INFORME.** Hay 56 choques que involucran a 92 países, según el Institute for Economics & Peace Alejandra Agudo

MADRID.- Ucrania, la Franja de Gaza, Sudán, Etiopía, Afganistán, Siria, República Democrática del Congo, Colombia... Y así hasta 56 conflictos activos en el mundo, la mayor cantidad desde la Segunda Guerra Mundial. Además, cada vez tienen un componente inter-

nacional mayor, con 92 países involucrados en guerras fuera de sus fronteras. Son datos del último Índice de Paz Global que elabora anualmente el think tank Institute for Economics & Peace (IEP), en el que analiza desde la inversión militar y el costo de la violencia hasta las leyes castrenses o muertos en combate de 163 Estados y territorios. Continúa en la página 4

#### **EL ANÁLISIS**

#### Un día crucial para el Presidente

Joaquín Morales Solá

-LA NACION-

→ i finalmente el Senado se reuniera hoy, es probable que la Ley Bases sea aprobada por ese cuerpo, según aseveran los senadores más veteranos. La renuencia de los dos senadores santacruceños les agrega más dramatismo a horas dramáticas para la política argentina. La suerte de Milei vacila -y vacilará-con el decurso de las horas. Aquellas versiones sobre una segura aprobación de la Ley Bases descuentan la sanción en general (se le sumaría el voto del senador bonaerense por el radicalismo Maximiliano Abad, que habían puesto en duda), aunque en el recinto se podrían plantear reformas a algunos artículos. Continúa en la página 9

#### Sube el blue y Caputo busca fondos en el FMI

PROGRAMA. Mientras el dólar blue volvía a encarecerse ayer en la City porteña, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que negocia un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluiría la llegada de fondos frescos que ayuden a levantar el cepo. La cotización del dólar informal tocó los \$1300, pero cerró a \$1295. Página 14

Los mercados y el dólar, pendientes del Congreso

Francisco Jueguen Página 16

#### Un juez federal contrató al hijo del contador de un capo narco

ROSARIO. El joven firmaba balances para el jefe del clan Alvarado. Página 13

# **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

EL IDEÓLOGO Y EXASESOR DE TRUMP CELEBRA EL AVANCE DE LOS ULTRAS EN **EUROPA** 





#### La campaña en EE.UU. | VEREDICTO DEL JUICIO POR JURADOS

# Golpe para Biden: declaran culpable por tres delitos graves a su hijo Hunter

La causa es por la compra y posesión ilegal de un revólver en 2018 cuando era adicto a las drogas; es el primer hijo de un presidente norteamericano en ejercicio en ser condenado

WASHINGTON.- Un fallo de la Justicia norteamericana sacudió ayer la campaña del presidente demócrata Joe Biden con miras a las elecciones del 5 de noviembre, cuando su hijo Hunter fue declarado culpable de tres delitos graves relacionados con la compra de un arma en 2018, operación en la que, según los fiscales, mintió en un formulario al afirmar que no estaba consumiendo drogas ilegales.

Un jurado de 12 miembros en un tribunal federal de Wilmington, Delaware, lo declaró culpable de los tres cargos en su contra, lo que convirtióa Hunter Biden en el primer hijo de un presidente estadounidense en ejercicio en ser condenado por un delito.

Los jurados declararon culpable a Hunter de mentirle a un vendedor de armas con licencia federal, hacer una afirmación falsa en la solicitud al decir que no consumía drogas y tener el arma ilegalmente durante 11 días.

Hunter, de 54 años, asintió levemente con la cabeza después de la lectura del veredicto, pero por lo demás mostró poca reacción. Luego le dio una palmada en la espalda a su abogado Abbe Lowelly abrazó a otro miembro de su equipo legal.

La jueza Maryellen Noreika no fijó una fecha para la sentencia, pero mencionó que el plazo suele ser de 120 días. Eso lo ubicaría a más tardar un mesantes de las elecciones presidenciales de noviembre en las que su padre se enfrentará nuevamente al virtual candidato republicano, Donald Trump.

Las condenas para sentencias por cargos de armas son de 15 a 21 meses de prisión, pero los expertos legales dicen que los acusados en casos similares a menudo reciben sentencias más cortas y tienen menos probabilidades de ser encarcelados si cumplen con los términos de su libertad previa al juicio.

La decisión del tribunal se dio a conocer el mismo día en que el presidente pronunció horas más tarde proliferación de las armas, un mal endémico en Estados Unidos.

"Como dije la semana pasada, sov el presidente, pero también soy papá. Jill y yo amamos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es hoy", fue la reacción de Biden tras el veredicto.

"Muchas familias que han tenido seres queridos luchando contra la adicción comprenden el senti-



Jill Biden, Hunter y su esposa Melissa Cohen, al salir ayer de la corte federal en Wilmington

quien amas salir del otro lado y ser tan fuerte y resiliente en la recuperación. Como también dije la semana pasada, aceptaré el resultado de este caso y continuaré respetando el proceso judicial mientras Hunter considera una apelación", agregó el mandatario.

Con esta decisión judicial, Hunter Biden y Donald Trump han sido condenados por jurados estadouni-

rado tanto en los tribunales como en eventos y actos de campaña.

El 30 de mayo, Trump fue condenado por 34 delitos graves de falsificación de registros contables para encubrir un escándalo sexual.

Joe Biden se ha mantenido alejado de la sala del tribunal federal de Delaware donde se juzgó a su hijo y dijo poco sobre el caso, temeroso de dar la impresión de interferir en un

un discurso sobre la limitación a la miento de orgullo al ver a alguien a densesen un año electoral que ha gi-Departamento de Justicia. Pero los aliados del demócrata están preocupados por el costo que el juicio (y ahora la condena) le cobrará al hombre de 81 años, que durante mucho tiempo ha estado preocupado por la salud y la sobriedad sostenida de su único hijo vivo.

Tanto Hunter como Trump han madre de los tres. • argumentado que fueron víctimas de la política. Pero aunque Trump

sigue afirmando falsamente que su veredicto fue "amañado", Joe Biden ha dicho que aceptaría los resultados del veredicto y que no indultará a su hijo. Para los demócratas en el Congreso, esta es la prueba más palpablede que no existe lawfare contra

Los problemas legales de Hunter no terminan acá. Se enfrenta a un juicio previsto para septiembre en California acusado de no pagar 1,4 millones de dólares en impuestos. Los republicanos del Congreso señalaron que seguirán persiguiéndolo en su estancado intento de impeachment contra el jefe de Estado. El presidente no fue acusado de ningún delito por los fiscales que investigan a su hijo.

#### Testimonios demoledores

La fiscalía dedicó gran parte del juicio a resaltar la gravedad del problema de drogas de Hunter, a través de testimonios muy personales y pruebas incluso vergonzosas.

Los miembros del jurado escucharon a la exesposa y a una exnovia de Hunter testificar sobre su uso habitual de cracky sus esfuerzos fallidos por ayudarlo a desintoxicarse. Además observaron imágenes del hijo delpresidente con el torso desnudo y desaliñado en una habitación sucia, y semides nudo sosteniendo pipas de

Hunter no testificó, pero los jurados escucharon su voz cuando los fiscales reprodujeron extractos de audio de sus memorias de 2021 Beautiful Things, en las que habla de tocar fondo después de la muerte de su hermano Beau en 2015 y de su descenso a las drogas antes de volver a la sobriedad.

Los fiscales consideraron que la evidencia era suficiente para demostrar que Hunter estaba sumido en la adicción cuando compró el arma y, por lo tanto, mintió cuando marcó "no" en el formulario que preguntaba si era "un usuario ilegal o adicto a las drogas".

Los abogados de Hunter intentaron demostrar que no consumía drogas cuando compró el arma y que no tenía la intención de engañar porque ya no se consideraba un consumidor de drogas al momento de completar el formulario.

Hunter ha estado durante mucho tiempo en la mira de los republicanos, que impulsaron una exhaustiva investigación dentro del Congreso acusándolo de corrupción y tráfico de influencias, aunque nunca se presentaron cargos en su contra por eso.

Sus negocios en China y Ucrania también sirvieron de base para que los republicanos intentaran abrir procesos de juicio político para destituir a su padre, pero esos esfuerzos no prosperaron.

Además de ser una distracción política, los problemas legales de Hunter reabrieron viejas heridas familiares, además de la muerte de su hermano Beau. Su hermana Naomi falleció cuando era niña, en 1972, en un accidente automovilístico en el que también murió su madre, Neilia, la primera esposa del presidente y

Agencias AP, ANSA, DPA y Reuters

LA NACION | MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024 EL MUNDO 3



"Europa está ardiendo con la derecha. En las elecciones parlamentarias se vio un cambio de la placa tectónica en Europa. Lo más importante es que a nivel nacional [las elecciones] se cargaron al gobierno en Francia"



"Es como aquí en Estados Unidos, es lo que hace MAGA [acrónimo del eslogan de la campaña de Trump Make America Great Again, Hagamos Grande a Estados Unidos Otra Vez]. MAGA nos empuja más hacia la derecha. Y creo que eso es no solo algo bueno, es necesario para la nación y necesario para el mundo".

#### CRUCE DE CANDIDATOS



Joe Biden PRESIDENTE NORTEAMERICANO

"Acepto el resultado de este caso y seguiré respetando el proceso judicial"

"Jill y yo amamos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es"

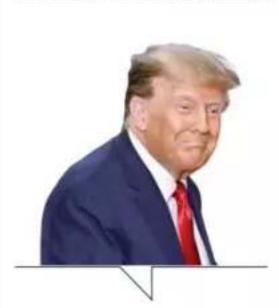

Donald Trump

CANDIDATO REPUBLICANO

"El reinado de Biden sobre su imperio criminal familiar terminará el 5 de noviembre"

"Nunca más un Biden venderá el acceso al gobierno para beneficio personal"

#### **OTRAS CAUSAS**

La declaración de culpabilidad de Hunter Biden en Wilmington puede complicar un caso separado que tiene en California, en el que deberá rendir cuentas en septiembre próximo y en el que se declaró inocente. Los fiscales lo acusan allí de no pagar 1,4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2019. Las pautas federales de sentencia permiten a los jueces imponer una sentencia más severa si un acusado tiene antecedentes de condenas penales, como sería ahora el caso.

#### Trump vuelve al Capitolio y se reunirá con su tropa de la Cámara baja

Es la primera visita desde el asalto de sus partidarios en enero de 2021

WASHINGTON .- Los representantes republicanos se reunirán mañana en privado con el expresidente Donald Trump, cuando el virtual candidato presidencial de su partido regrese a los predios del Capitolio por primera vez desde que sus partidarios atacaron la sede del Poder Legislativo el 6 de enero de 2021 para anular los resultados de las elecciones de 2020.

Trumpya tenía previsto reunirse con los senadores republicanos, yahora tiene programada una reunión con los representantes. La dirigente de la bancada republicana en la Cámara baja, Elise Stefanik, avisó ayer a los legisladores sobre el encuentro con Trump.

Es un momento crucial para el expresidente, cuando faltan unas semanas para que reciba una sentencia tras ser hallado culpable de pagar dinero para silenciar a una actriz porno y poco antes de la Convención Nacional Republicana, en la que previsiblemente será nominado oficialmente como el candidato presidencial de

Elequipode campaña de Trump no confirmó la reunión con los representantes republicanos, pero unafuentedijoqueelencuentrose enfocará en temas de políticas, incluyendo recortes de impuestos.

El regreso de Trump a las oficinas de campaña republicanas frente al Capitolio, su primero desde que una turba de partidarios suyos atacó la sede legislativa en 2021, ocurre mientras encara otros problemas jurídicos, incluyendo los cargos federales presentados por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, de que conspiró para anular los resultados de las elecciones de 2020.

La mayoría de los legisladores republicanos han dado su respaldo a Trump en la anticipada elección contra Biden, incluyendo el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, y otros líderes que lo criticaron tras el asalto al Capitolio.

Muchos legisladores republicanos incluso han repetido la retórica de Trump al atacar el sistema judicial estadounidense por los casos en su contra. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, encabezó una delegación de republicanos que fueron al tribunal en la ciudad de Nueva York el mes pasado donde Trump era juzgado. •

Agencias AP v Reuters

# Hamas acepta un plan de alto el fuego pero pide cambios

La agrupación aprobó el proyecto de Estados Unidos sobre Gaza, que tenía el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU



Blinken saluda a familiares de rehenes retenidos por Hamas, ayer, en Tel Aviv

JACK GUEZ/AFP

TEL AVIV.-El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, defendióayer un plan de alto el fuego en Gaza que había recibido el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, y que fue aceptado con

"enmiendas" por Hamas. Blinken, que realiza su octava gira desde el estallido del conflicto hace ocho meses, se expresó sobre el plan de tregua durante una conferencia en Jordania destinada a recaudar ayuda humanitaria para los palestinos, que padecen escasez de alimentos en medio del

bloqueo y la ofensiva israelíes. Blinken había instado a Hamas Calendario a aceptar el plan de tregua y liberación de rehenes, presentado el 31 de mayo por el presidente Joe Biden. El plan fue aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, anteanoche, y según subrayó Blinken también contaba con "el compromiso" del primer ministro israelí,

Benjamin Netanyahu. "Todo el mundo ha dicho sí excepto Hamas", afirmó Blinken mientras se hacía esperar la palabra del grupo jihadista. El plan contempla en una primera fase un alto el fuego "inmediato y completo", el canje de rehenes por presos palestinos, la retirada del Ejército israelí de las zonas pobladas de Gaza y el ingreso de ayuda humanitaria.

Hamas había celebrado la resolución del Consejo de Seguridad en respaldo del plan de Biden, y ayer, horas después de las palabras de Blinken, se manifestó finalmente a favor, pero sugirió cambios.

Hamas dijo que recibía "favorablemente" algunos de los elementos incluidos en la resolución, y subrayó "su voluntad de cooperar"

con los mediadores internacionales para reanudar las negociaciones indirectas con Israel.

La agrupación reclamó asimismo enmendar la propuesta para que incluya un "cese total" de la "agresión" israelí en Gaza.

"La respuesta prioriza los intereses de nuestro pueblo palestino e insiste en la necesidad de poner completamente fin a la actual agresión contra Gaza", dijo en una declaración conjunta con la Jihad Islámica, otro grupo armado que opera en el territorio.

Una fuente conocedora de las negociaciones afirmó bajo anonimato que Hamas propuso enmendar el plan con "un calendario para un alto el fuego permanente y la retirada completa de las tropas israelíes de la Franja de Gaza". Las discusiones, precisó la fuente, continuarán bajo la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos.

El vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el gobierno de Biden trabajaba con la hipótesis de que el líder de Hamas, Yahya Sinwar, el enemigo número uno de Israel, aprobó esta respuesta del grupo.

Por otro lado, durante la conferencia en Jordania, Blinken anunció una nueva ayuda de Washington de 404 millones de dólares para los palestinos, destinada a atajar la crisis humanitaria que azota al estrecho territorio.

Israel ordenó un asedio "completo" a Gaza el 9 de octubre pasado, obstaculizando la entrada de comida, agua, medicamentos y combustible en el enclave.

"El horror debe parar", lanzó el secretariogeneral de la ONU, Antonio Guterres, también en Jordania. "La velocidad y la magnitud de la matanza en Gaza superan todo lo que he visto en mis años como secretario general", agregó.

En Israel, además de Netanyahu, el secretario de Estado se reunió con Benny Gantz, su rival centrista que recientemente dimitió del Gabinete de Guerra, y con el líder de la oposición, Yair Lapid.

La guerra estalló el 7 de octubre cuando milicianos islamistas mataron a 1200 personas y secuestraron a 250 en el sur de Israel. La operación lanzada contra Gaza dejó hasta ahora 37.164 muertos, según el Ministerio de Salud del gobierno dirigido por Hamas.

Las hostilidades continuaron averen el terreno, con bombardeos israelíes que, según fuentes hospitalarias, dejaron varios muertos en el centro de Gaza, donde las tropas israelíes concentran sus acciones desde la semana pasada.

Enfrentado a múltiples presiones, Netanyahu insiste en su objetivo de eliminar a Hamas. Esta estrategia militar puede verse reforzada por la operación que el sábado permitió rescatar a cuatro rehenes en el campo de refugiados de Nuseirat, que dejó 274 muertos del lado palestino.

La ONU dijo ayer que estaba "profundamente conmocionada" por el costo civil de la operación y "profundamente consternada" por el hecho de que los grupos palestinos armados sigan reteniendo rehenes.

Agencias AFP y AP



Desplazados sudaneses llegan, ayer, a la ciudad oriental de Gedaref

# El mundo toca el pico más alto de conflictos desde la Segunda Guerra

INFORME. Hay 56 choques activos que son internacionales, con 92 países involucrados, según el Institute for Economics & Peace

#### Viene de tapa

"Obtener la información es un reto, pero nos permite comparar dinámicas. Y lo que vemos es un deterioro de la paz en la última década, sobre todo en los últimos cinco años", analiza Michael Collins, director ejecutivo del IEP.

"A nivel socioeconómico el mundo mejora, la gente vive más y mejor; sin embargo, vemos un aumento de las brechas entre países, tanto económicas como en términos de paz", detalla el experto.

De tal modo que 97 países empeoraron sus niveles de paz en 2023, más que en cualquier otro año desde la creación de este índice en 2008. Esto significa que, principalmente, se ha producido un deterioro en sus indicadores de militarización "porque hay másexportación e importación de armas, más inversión militar, cuando en los años precedentes se venía reduciendo", explica Collins.

El riesgo de que hostilidades de baja intensidad estallen en conflictos abiertos también ha crecido. Además, advierte Collins, "este año es de alto riesgo porque vota la mitad de la humanidad y el mundo está cada vez más polarizado". "Vemos riesgo de que se extiendan los conflictos. Vemos chispas que pueden prender un fuego", anota.

"Hay muchos conflictos sin resolución, pero sin despertar", comenta Collins. En cualquier momento, advierte el informe del IEP, estos pueden estallar y convertirse en grandes guerras. Así ha sucedido, citan los autores, con casos como el de Sudán o Gaza, que en la edición del año pasado del estudio estaban en la lista de territorios inestables, con hostilidades de baja intensidad, y han escalado a la categoría de guerras.

Además de la poca atención que reciben estas tensiones, Collins recuerda que el mundo también está "distraído" de conflictos como el de Sudán o Etiopía, en los que "muere

mucha gente, pero no se reporta", denuncia. "Es imperativo que los gobiernos y las empresas de todo el planeta intensifiquen sus esfuerzos para resolver los numerosos conflictos menores antes de que se conviertan en crisis mayores", pide, por su parte, Steve Killelea, fundador y presidente del IEP.

#### En números

La violencia tiene un costo, tanto personal como económico. En el capítulo de pérdidas humanas, el incremento de los conflictos se tradujo en 2023 en 162.000 decesos, la segunda cifra más alta de los últimos 30 años, anotan los autores del estudio. "Y es posible que en 2024 se alcance un récord", avanza Collins sobre la base de los datos que han recabado en los cuatro primeros meses del año, en los que se han registrado 47.000 muertos, la mayoría en Gaza. Además, 95 millones de personas son refugiados o desplazados internos debido a enfrentamientos violentos; 16 países acogen cada uno a más de medio millón de huidos, lo que representa un costo humano y económico tanto para sus comunidades como las de acogida.

En cuanto al impacto económico, el IEP destaca que el costo global de la violencia (de las guerras, enfrentamientos con bandas, por ejemplo, u hostilidades de baja intensidad) ascendió a 17,5 billones de euros en 2023, el 13,5% del PBI mundial. "La exposición a conflictos supone un riesgo importante para la cadena de suministro de los gobiernosylasempresas", escriben los autores. "Cuando se pierden vidas por el contexto de violencia o conflicto, se pierde productividad", agrega Collins. Asimismo, cuanto más pacífico es un país, menos recursos tiene que destinar a mantener la paz y más puede invertir en otras partidas, como educación o salud, añade el experto.

"Los países más pacíficos dedi-

can un 3% del PBI a la contención de la violencia, mientras que los más violentos destinan el 30%. Si redujeran esa violencia, desbloquearían ese presupuesto. Para nada la guerra conduce a un crecimiento económico", asegura tajante el director del IEP. "Siempre va a haber necesidad de invertir en seguridad, pero dedicar cada vez más a tecnologías militares o de seguridad significa que hay más violencia que contener, falta de paz". Así, mayor gasto en estas partidas resta puntos en la clasificación de países más pacíficos, que encabezan Islandia, Irlanda y Austria, en ese orden.

Europa es la región más pacífica, según el estudio. Y aun con el conflicto entre Ucrania y Rusia, Eurasia es la que más aumenta sus niveles de paz gracias a la mejora de la situación en el resto de países de la zona. "Todas las demás regiones experimentan un deterioro de sus niveles de paz, sobre todo Africa subsahariana, con 36 de 46 países involucrados en conflictos fuera de sus fronteras, y el terrorismo jihadista en crecimiento en el Sahel. Solo Mauricio no está metido en ningún conflicto interno o externo". América del Norte es, sin embargo, la que más empeora en el índice por el incremento de los delitos violentos y el miedo a la violencia.

En el mundo, los países como Mauricio "son una excepción", lamenta Collins. Sin embargo, están los que mejoran sus indicadores. Es el caso de Afganistán que, a pesar de registrar los peores niveles de paz (última posición en el índice), mejoró su puntuación respecto del estudio anterior. Pese a las denuncias por atropello de los derechos humanos y de exhibir el mayor índice de encarcelados del mundo, el informe considera que El Salvador mejora 21 puestos (107 del ránking) al reducir claramente los homicidios. © El País, SL



La fragata Almirante Gorshkov, en ruta a Cuba ministerio de defensa ruso

# Barcos rusos prueban misiles de precisión antes de llegar a Cuba

ALIANZA. Una fragata y un submarino nuclear se dirigían a La Habana; EE.UU. no ve una amenaza

MOSCU.-En el contexto de las tensiones entre Moscúy Occidente por la guerra en Ucrania, una fragata misilística rusa y un submarino de propulsión nuclear comenzaron a realizar ejercicios con misiles en el océano Atlántico mientras se dirigen a Cuba, informó ayer el Ministerio de Defensa ruso.

Los ejercicios realizados por el submarino Kazan y el buque de guerra Almirante Gorshkov consistieron en disparar misiles de alta precisión contra objetivos enemigos simulados desde una distancia de más de 600 kilómetros, indicó en un comunicado.

El Almirante Gorshkov también realizó en los últimos días un entrenamiento para repeler un eventual ataque aéreo, dijo el ministerio.

Los buques forman parte de un grupo de cuatro naves de guerra rusas que tiene previsto llegar hoy a Cuba.

La Habana dijo la semana pasada que las visitas eran una práctica habitual de las unidades navales de países amigos y que los buques no portaban armas nucleares y no representaban una amenaza para la región.

No obstante, el viaje será seguido de cerca por Estados Unidos en un momento de aguda tensión con Rusia por el conflicto en Ucrania.

La Casa Blanca ya aclaró que nove la maniobra como una amenaza, pero la Armada estadounidense vigilará los ejercicios, dijo un funcionario norteamericano a la prensa la semana pasada.

"Se trata de demostrar que Rusia todavía es capaz de cierto nivel de proyección de poder global", dijo el funcionario.

El Almirante Gorshkov ha sido utilizado por Rusia para probar y desplegar sus misiles de crucero hipersónicos Zircon, y participó en ejercicios conjuntos con las armadas china y sudafricana en 2023.

La administración Biden no ve el despliegue con alarma debido a que Rusia ha enviado barcos al hemisferio occidental anualmente entre 2013 y 2020, agregó el funcionario norteamericano.

"Deberíamos esperar más de esta actividad en el futuro, aunque observamos que estos despliegues generan un costo para la Armada rusa, que está luchando por mantener la preparación y realizar despliegues con una flota envejecida", dijo el funcionario.

#### Alianza Moscú-La Habana

La visita a Cuba de este destacamento naval se produce un mes después de que el presidente Miguel Díaz-Canel acompañara a Vladimir Putin en la capital rusa en el desfile de la victoria soviética frente a los nazis en 1945, en plena tensión con las potencias occidentales por el conflicto en Ucrania.

La relación política entre esos dos viejos aliados de la Guerra Fría se ha revitalizado desde noviembre de 2022, cuando Díaz-Canel se reunió en Moscú con el presidente Putin, que considera "estratégica" la relación con la isla.

En su última visita a Moscú, el mandatario cubano deseó "éxito" a Rusia en la guerra con Ucrania y condenó "la manipulación geopolítica llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos y la amenaza de la OTAN de acercarse a las fronteras" rusas, citado por la agencia rusa de noticias TASS.

Desde que inició este acercamiento diversas delegaciones oficiales y empresariales viajaron a los dos países para impulsar provectos de inversión.

Otra flotilla de la Armada rusa, que incluía a esta fragata, visitó Cuba en 2019, en momentos de alta tensión entre La Habana y Washington, después de la llegada al poder del republicano Donald Trump (2017-2021).

Desde hace más de seis décadas, Washington impone a Cuba unembargo comercial que Trump endureció incluvendo a la isla en su lista negra de patrocinadores del terrorismo. Joe Biden, su sucesor demócrata, la mantuvo en esa lista y no cambió sustancialmente esas sanciones.

Rusia también enfrenta sanciones comerciales de Occidente. •

Agencias Reuters y AP

# Una huelga de hambre en 50 cárceles le suma presión al régimen chavista

VENEZUELA. Maduro reemplazó a la ministra de Servicios Penitenciarios ante la gravedad de la crisis; serían más de 50.000 los presos que apoyan la protesta en todo el país

Daniel Lozano

PARA LA NACION

MEDELLÍN.- La crisis nunca vista en las prisiones venezolanas se llevó por delante a la vicealmirante Celsa Bautista, ministra de Servicios Penitenciarios. "Designé nuevo ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario a Julio García Zerpa para continuar impulsando un sistema adaptado a los nuevos tiempos, seguro, estable y con respeto a los derechos humanos. Agradezco a la vicealmirante Bautista su importante labor al frente del ministerio", anunció ayer el presidente Nicolás Maduro.

Lo hizo dos días después de que comenzara una huelga de hambre de presos en medio centenar de centros de reclusión. Y fue un hechoinédito: las revoluciones no suelen reaccionar a protestas o errores políticos hasta pasado un tiempo y siempre bajo protocolos para no reconocer su culpabilidad.

En esta ocasión, más que sobrar los motivos, se multiplican. Por lo menos 19 cárceles, incluidos cuatro anexos femeninos, y más de 30 calabozos policiales se han sumado a la protesta nacional ante el retardo judicial, que impide incluso la liberación de presos que ya cumplieron su condena, y el hacinamiento, hambre, violencia, falta de servicios básicos y corrupción generalizada entre los funcionarios.

Según los datos aportados por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), son más de 50.000 los presos que se han unido a la huelga de hambre, una cifra que no ha sido corroborada oficialmente.

"Expresamos y levantamos nuestro apoyo a la lucha pacífica en la que nos encontramos todos los privados de libertad en nuestro país". señaló el vocero de los reclusos de la cárcel de caraqueña de La Yaguara, la penúltima en sumarse a la iniciativa.

el joven leyó ante sus compañeros, que lo grabaron en video, el comu-



Protesta de familiares de detenidas de la cárcel de Uribana, en el estado de Lara

nicado por el que se certificaba que la principal lucha es para que se conceda la libertad "de todos los presos que ya han cumplido el 50% de la pena y alcanzado con las redenciones de trabajo y estudio el 75% de la misma".

Entre las cárceles que se sumaron a la protesta se encuentran el Centro de Formación para el Hombre Nuevo Libertador (Carabobo), el Centro Penitenciario de Occidente (Táchira), el Rodeo 3 (Miranda) y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Miranda).

"¡Ya basta de mentiras y engaños! Tomen en cuenta que no levantaremos esta huelga hasta no recibir Encapuchado y enmascarado, respuesta. También pedimos que permitan el ingreso de alimentos para los niños como regreso con-

sagrado en nuestra Constitución. Estamos unidos a nivel nacional penales y calabozos en una sola voz: ¡Libertad!", exclamó la vocera de las presas de la cárcel femenina del Inof, cerca de Caracas. Aseguran que no cederán hasta recibir respuestas en un centro que, según el OVP, sufre un hacinamiento del 186%, "un cementerio de mujeres vivas".

#### Campaña electoral

La crisis carcelaria estalló en el peor momento para Maduro, al frente de una campaña electoral cuesta arriba de cara a los comícios del 28 de julio próximo. Lo que empezó siendo una de tantas protestas en la Venezuela semiderruida por el fracaso revolucionario corrió como la pólvora desde el domingo hasta

generalizarse entre los presos venezolanos. Miles de presos comunes se unieron a las protesta. También hay presos políticos en los recintos que permanecen en huelga.

Al margen de las condiciones infrahumanas en las que viven los presos, la principal queja es el retardo judicial. Los presos exigen que se respeten las leyes y que se concedan las reducciones de pena por trabajo y estudios. Según el OVP, la propia crisis voraz que sufre el país petrolero afecta directamente a los casos judiciales, ya que la falta de transporte y nafta impide los traslados a los juicios. Y una vez en los tribunales o no comparecen los jueces y fiscales, o los apagones y la falta de recursos y servicios impiden las vistas.

"Yo estoy penado diez años y pagué diez años y nueve meses, 3978 días de mi vida. Ya cumplí mi sentencia y sigo preso. ¿Dónde se cumple la ley en mí?", escribió en un cartel uno de los presos de la cárcel de Guárico.

"¿Quién hace valer mis derechos?", se quejó otro preso condenado a siete años y que lleva siete años y cinco meses sin contar redenciones, según los testimonios hechos públicos por la ONG Ventana a la Libertad.

La lista de los inconvenientes con los que se enfrentan a diario los presos airean la quiebra a la que ha llevado la revolución al Estado venezolano: muchos presos están en cárceles alejadas de sus hogares y cuando llega la hora de su traslado a tribunales las autoridades no lo hacen por falta de transporte y nafta, a lo que se añaden falta de luz en los tribunales, escasez de recursos materiales, y la ausencia de fiscales y de los mismos jueces.

"Hay casos en los que los presos tienen hasta 40 diferimientos en dosañoso interrupciones de juicio", señaló el Observatorio.

"El sistema penitenciario enfrenta una profunda crisis caracterizada por la violación degarantías judiciales y la desidia en la administración de justicia. Los presos, muchos de los cuales ni siquiera tienen una sentencia firme, libran una batalla constante en un entorno marcado por la violación sistemática de sus derechos humanos", resumió el Observatorio, que define las cárceles venezolanas como "infiernos en la tierra" y "universidades del delito".

Otra ONG, Ventana a la Libertad, certificó aver la primera víctima mortal durante la protesta en la Comunidad Penitenciaria Fénix, el noveno muerto en lo que va del año en el estado de Lara, en el centro del país. La víctima es Mario Antonio Boza, de 65 años, que padecía tuberculosis, desnutrición y una hernia.

Al ser caraqueño, sus familiares no tenían medios para viajar hasta Barquisimeto, por lo que el enfermo estaba prácticamente desahuciado: ni siquiera su familia podía alimentarlo. Sus compañeros de presidio fueron los que más insistieron, sin éxito, por su salud.

El traslado a las ciudades de origen es otra de las demandas de los presos, ya que pese a estar incluido en las leyes penitenciarias, en la actualidad no se cumple. Incluso el año pasado se multiplicaron los traslados a otras cárceles alejadas de los lugares de origen. •

# El bolsonarismo presiona a Milei por los prófugos golpistas

BRASIL. El exvicepresidente Mourão pidió que la Argentina les otorgue "un justo asilo político" a los que se escaparon de la Justicia

BRASILIA.- El exvicepresidente de Jair Bolsonaro y actual senador Hamilton Mourão le pidió ayer al gobierno de Javier Milei que les conceda asilo político a los cerca de 60 prófugos brasileños que cruzaron a la Argentina para escapar de la Justicia por el asalto a los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023, una situación que amenaza con convertirse en una crisis diplomática entre ambos países.

Mourão justificó su accionar al cuestionar el sistema judicial, como en su momento lo criticó también Bolsonaro, cuando se tramitaban causas en su contra. "La partida de los condenados e investigados por los actos del 8 de enero a la Argentina solo demuestra que estas personas ya no confían en la Justicia brasileña, que les ha negado los derechos básicos del debido proceso y les ha impuesto penas desproporcionadas en relación con los crímenes supuestamente cometidos", escribió Mourão en su cuenta de X.

"La captura internacional, tan deseada por el actual gobierno, muestra claramente el sesgo autoritario y persecutorio de la izquierda en el poder. Que Milei y la Comisión Nacional para los Refugiados [Co. Na.Re.] les otorguen un justo asilo político", pidió el exfuncionario.

Según reveló el diario brasileño O Globo, "funcionarios diplomáticos y ejecutivos ven la posibilidad de una crisis diplomática sin precedentes entre Brasil y la Argentina si el país gobernado por Milei negara la extradición de los condenados por los actos antidemocráticos del 8 de enero" del año pasado.

La crisis comenzó la semana pa- Hamilton Mourão sada con la denuncia de que unos 60 condenados por el asalto a los edificios de los poderes públicos en Brasilia, seguidores de Bolsonaro, se escaparon del otro lado de la frontera, y que buscarían asilo político.

Según explicó un diplomático experimentado a O Globo, "los brasileños que busquen refugio en la Ar-



gentina tendrán dificultades para demostrar que son perseguidos políticos; si el gobierno de Milei aceptara el asilo incluso con argumentos inconsistentes, las relaciones bilaterales podrían sufrir un golpe".

El diario señala que en el Ministerio de Justicia brasileño, que remi-

tió el pedido formal de extradición a la Cancillería tras analizar los detalles del caso, también hay preocupación por las relaciones diplomáticas entre ambos países.

"Personas familiarizadas con el caso señalan que el número de solicitudes de refugio puede haber superado los 100 brasileños, pero no todos fueron condenados por los episodios del 8 de enero. Como este proceso es secreto, no está claro cuántas solicitudes se han presentado ya", agregó O Globo.

#### Demoras

De acuerdo con la información, "estas peticiones también podrían ralentizar el proceso de extradición, ya que primero deben ser analizadas por los tribunales argentinos", lo cual podría llevar desde unos meses hasta más de un año.

La Policía Brasileña (PF) detuvo a cientos de presuntos vándalos, financistas e incitadores del asalto de enero de 2023, que fue perpetrado

una semana después de la asunción del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Algunos recibieron condenas por delitos como golpe de Estado, con hasta 17 años de cárcel.

La semana pasada la PF anunció la recaptura de unas 50 personas que habían incumplido sus medidas cautelares judiciales. Y señaló que otros 159 condenados o investigados eran considerados "fugitivos" e incluso habían huido a otros países, entre ellos, la Argentina.

La PF agregó el lunes que incluirá los nombres de los fugitivos ya identificados en suelo argentino en la lista de buscados de la Ameripol, la comunidad de policías de América. También señaló que formalizará pedidos de extradición. Una vez que el trámite avance en suelo brasileño, las solicitudes formales de extradición serán presentadas a las autoridades argentinas por la embajada de Brasil. •

Agencia AFP y O Globo/GDA

# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot** www.lanacion.com/politica | @LNpolitica | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### LA POSIBLE VOTACIÓN DE LA LEY BASES

El "poroteo" de última hora en el Senado daba anoche un virtual empate para la votación en general, lo que obligaría a un desempate de la vicepresidenta Villarruel



#### Las reformas libertarias | DÍA DE VOTACIÓN

# El Senado trata hoy la Ley Bases en un escenario de virtual empate

Los senadores de Santa Cruz, que figuraban entre los indecisos, anunciaron ayer que no darán *quorum*; Lousteau, en cambio, anticipó que colaborará con el inicio de la sesión, a pesar de que votará en contra de los proyectos

#### Viene de tapa

A pesar del golpe político que significó el anuncio de los senadores santacruceños, el oficialismo ratificó la convocatoria a la sesión. En gran parte ayudó el anuncio del radical Martín Lousteau (Capital) de que, a pesar de que votará en contra porque presentó un proyecto alternativo al del Gobierno, dará quorum para iniciar la sesión y a la hora de la votación. El presidente del comité de la UCR ratificó su voluntad de participar de la sesión en una reunión que mantuvo anoche con Villarruel en el despacho de la presidenta del Senado.

Pero la decisión del oficialismo es una apuesta muy riesgosa si se toma en cuenta que con 36 votos a favor no tiene mucho margen para evitar que la oposición dialoguista le modifique al Gobierno muchos másartículos de los que pensaba ceder antes de que los santacruceños se rebelaran.

En ese sendero de incertidumbre. y con serio riesgo de quedar en el camino, entrarían artículos claves para el Poder Ejecutivo, como la delegación de facultades legislativas, el capítulo de reforma del Estado, las privatizaciones, en particular la autorización para enajenar Aerolíneas Argentinas y el Correo, y algunos artículos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La misma suerte correrían la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, la reforma previsional y algunas disposiciones del blanqueo, que forman parte del proyecto de reforma fiscal.

"Hoy la prioridad no es la Ley Bases; hoy la prioridad son los jubilados, y creemos que, primero, debemos tratar el tema de jubilados y el paquete fiscal para que, aprobado el paquete fiscal, el Gobierno no tenga ningún excusa para pagarles a los jubilados", anunció Carambia en un video que grabó junto a su comprovinciana.

Los legisladores les piden al resto de los senadores "que no den quorum" en la sesión y, además, exigen 
postergar el debate de la Ley Bases, 
principal proyecto impulsado por el 
Poder Ejecutivo, hasta que la Cámara de Diputados ratifique los cambios introducidos por el Senado a 
la reforma fiscal.

"La única seguridad de que van a cumplir es si primero se trata la reforma fiscal, pasa a la cámara de origen, se ratifica lo que aprobamos en el Senado; si no, no hay ningún tipo de seguridad de que cumplan con los pactos y los acuerdos", agrega Carambia en el video.

Tras mantener silencio público



El Congreso se mostró ayer rodeado de un vallado metálico

SANTIAGO FILIPUZZI

durante casi dos semanas, los santacruceños se pronunciaron a escasas horas del inicio de la sesión. Fue el corolario de horas de nervios y tensión durante los que se negaron en redondo a responder los llamados de los negociadores del Gobierno con la intención de sondear cómo van a votar o escuchar sus nuevas demandas, en caso de que las tuvieran. De hecho, a media tarde se encontraba el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, instalado en el Senado esperando para hablar con los patagónicos.

En el Gobierno daban por descontado que los santacruceños iban a votar, al menos en general, la Ley Bases luego de que Carambia estampara su firma, aunque en disidencia, en el dictamen de comisión, el pasado 29 de mayo. De hecho, el senador avaló el despacho luego de que el por entonces flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aceptó introducir en la iniciativa un artículo que aumentaba las regalías mineras para las provincias del 3% al 5%.

Sin embargo, tanto Carambia como Gadano se han encargado de comentar en privado y en encuentros con otros senadores que el compromiso que asumieron a cambio de las regalías mineras era de firmar el dictamen, que ellos siempre dijeron que iban a votar en contra de la Ley Bases.

En el video, Carambia justifica su actitud en una eventual traición del Gobierno al acuerdo que alcanzaron hace dos semanas con Francos. "Esta es una gran trampa legislativa; una vez que se apruebe en general, por más cambios que se hagan, (el proyecto) va a volver a Diputados, que puede ratificar el texto original y todos los cambios que hagamos los senadores van a ser en vano", dijo.

"Estamos sufriendo presiones del gobierno nacional y hoy están queriendo cambiar el artículo de minería; sabemos que hay un lobby muy grande de las mineras", agregó Carambia.

La actitud de los santacruceños puso en tensión a las huestes oficialistas y provocó preocupación en algunos despachos de la oposición dialoguista, en la que se miraron con ojo crítico sus idas y venidas. "Es poco serio lo que están haciendo, todo el mundo entendió que la firma en disidencia implicaba su apoyo en general a la ley; están corriendo el riesgo de que no se los pueda tomar en serio para futuras negociaciones

políticas", evaluó un senador radical que también tiene más modificaciones al proyecto, pero que las planteará en el debate en particular, una vez que la iniciativa ya se encuentre aprobada en general.

#### El caso Crexell

Como si esto fuera poco, en las últimas corrió como reguero de pólvora un documento de la Cancillería en el que se pide al Senado que le remita un dictamen jurídico sobre la senadora Lucila Crexell (Neuquén) como parte de su eventual designación como embajadora ante la Unesco.

El documento es un acto previo, no es el diploma con el que se pide acuerdo al Senado para designarla al frente de una representación diplomática, pero no hace más que confirmar las versiones que involucraban a la legisladora en una supuesta maniobra de canjede su voto a favor de los proyectos del Gobierno por su designación en el organismo para la educación, la ciencia y la cultura de la ONU con sede en París (ver página 8).

"Están tratando de amedrentarme para que no vote la Ley Bases", afirmó Crexell en declaraciones a LN+,adjudicando la difusión del do-

cumento a una operación destinada a presionarla. "Si pensaban que con esto me iban a amedrentar lo único que han logrado es fidelizar mi voto, mi compromiso asumido", agregó la senadora, confirmando que apoyará la Ley Bases.

En ese sentido, Crexell explicó que su voto a favor lo había coordinado con el mandatario de su provincia, Rolando Figueroa, antes de que se conociera su nominación para la Unesco. "Es una cuestión que acordé con el gobernador, que ibamos a votar en general y que en particular teníamos algunas disidencias", dijo.

La versión de su eventual nombramiento como embajadora, que se conoció el jueves de la semana pasada, nunca fue desmentida por la legisladora, que en las últimas horas fue objeto de las advertencias de un miembro de la conducción del bloque de Unión por la Patria, que le habría dicho que la iban a denunciar penalmente por el delito de dádivas por haber "vendido su voto". Además, le advirtieron que, en caso de concretarse su designación como embajadora, no le aprobarán el pliego cuando sea discutido en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.

LA NACION | MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

#### A favor

Votarían afirmativamente los 7 senadores de La Libertad Avanza, 12 radicales, 6 de Pro, 3 de Cambio Federal, la neuquina Lucila Crexell, los 2 misioneros del Frente Renovador, un rionegrino de Juntos, la tucumana Beatriz Ávila y 3 del bloque Unidad Federal.

#### En contra

Los senadores de Unión por la Patria (33), los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, y el radical porteño Martín Lousteau serían, en principio, quienes reúnan los 36 votos de rechazo a la Ley Bases. Necesitarían sumar un voto para bloquear la iniciativa.

# La negociación fallida para captar los votos de los senadores del gobernador Vidal

Los legisladores de Santa Cruz pidieron tres puntos claves: YPF, Río Turbio y las represas hidroeléctricas

#### Mariela Arias

CORRESPONSAL EN SANTA CRUZ

EL CALAFATE.— Los senadores por Santa Cruz José Carambia y Natalia Gadano, dos de los tres votos cuya posición faltaba definir y que responden al gobernador Claudio Vidal, anunciaron que no darán quorum hoyen el Senado. En un video, pidieron que primero se traten la reforma fiscal y la modificación de la fórmula de aumento a los jubilados antes de avanzar en la nueva versión de la "ley ómnibus", Y denunciaron, además, presiones y falta de cumplimiento de lo prometido por el Gobierno.

"La única forma de saber que el gobierno nacional va acumplir con los eventuales cambios en una ley, por ejemplo, si nosotros logramos salvar Aerolíneas y sacar Ganancias, y que realmente cumplan, es si primero se trata una ley, pasa a la cámara de origen, ellos ratifican lo que hizo el Senado y después podemos tratar el resto". Y agregaron: "Si no, no hay ninguna seguridad de que cumplan con los pactos y los acuerdos", aseguró Carambia.

"Hace varios días que sufrimos presiones del gobierno nacional. No cumplieron y ya quieren cambiar el artículo de minería. Sabemos que el lobby minero es muy grande, que las empresas deben estar intentando manipular el voto de los senadores", denunció Carambia, en referencia a lo que hace solo diez días los santacruceños celebraron como una conquista.

A fines de mayo, Carambia y Gadano lograron en la comisión la incorporación del aumento de regalías mineras de 3% a 5% en el dictamen del proyecto de la Ley Bases. En ese momento destacaron la "apertura del diálogo del gobierno nacional". Carambia dijo que ayer Gadano recibió una visita—no precisó de quién—en la que le anunciaron que iban a cambiar el artículo en el cual se aumentaba el porcentaje de las regalías mineras.

Antes de que se definiera el sentido del voto, en el gobierno provincial aseguraron que las negociaciones estaban abiertas y supeditaron el voto de los legisladores
a tres puntos claves: el traspaso de
las áreas petroleras de YPF a Santa
Cruz, la privatización de YCRT y la
urgente continuidad de las represas hidroeléctricas. Tres temas estratégicos vinculados a la producción energética de la provincia.

Carambia consideró que la Ley Bases "es una gran trampa legislativa" y afirmó que "dentro de esa ley hay centenares de leyes", y expli-



José Carambia SENADOR NACIONAL

"Hace varios días que estamos sufriendo presiones del gobierno nacional y realmente no cumplieron y ya quieren cambiar el artículo de minería. Sabemos que el lobby minero es muy grande".



Natalia Gadano SENADORA NACIONAL

La legisladora reveló que recibió una visita –no precisó de quién se trataba– para anunciarle un cambio en el artículo en el cual se aumentaba el porcentaje del pago de las regalías mineras.

có que esa era la gran trampa, "en el eventual caso de que tenga una aprobación en general, por más cambios que hagamos en algunos articulados", explicó: "Todocambio que hagamos volverá a Diputados y esta puede ratificar el texto original y todos los cambios que hagamos los senadores van a ser en vano".

En los últimos días, versiones de despidos y retiros voluntarios de la empresa pública YCRT sumaron inquietudy tensión a esta negociación entre la provincia y la Nación. Durante el paso por la Cámara baja, la empresa quedó dentro del paquete de las que se iban a privatizar, pero se incluyó la variable de que la privatización sería solo de manera parcial. "El Gobierno la quería privatizar totalmente, nosotros logramos que sea solo de modo parcial, en un esquema similar al de YPF", explicó una alta fuente de la administración santacruceña.

Ahora requieren que haya más precisiones de la privatización parcial, que el Estado provincial retenga la mayoría accionaria y se establezca un esquema de propiedad participada. "Queremos que nos aseguren el modelo YPF", aseguran los senadores. •

#### LAS FACULTADES DE VILLARRUEL Y EL EFECTO DE SU AUSENCIA EN UNA VOTACIÓN AJUSTADA

#### Texto Delfina Celichini

La posibilidad de que la votación de la Ley Bases termine empatada en el Senado posa las miradas sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel. ¿Pero qué sucedería si tuviera que hacerse cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei?

#### ¿En qué circunstancias vota el vicepresidente en el Senado?

R Según la Constitución nacional (artículo 57), quien ejerza la vicepresidencia de la Nación presidirá el Senado, pero no tendrá voto salvo en el caso de empate. Tampoco se considera su presencia a la hora de contabilizar el número del quorum. Esto también es consignado en el reglamento de la Cámara alta, donde se estipula (artículo 33) que el titular del cuerpo "no discute ni opina sobre el asunto que se delibera, solo vota en caso de empate" y establece (artículo 213): "Si una votación se empata, se abrirá una nueva discusión, se repetirá enseguida la votación, y si esta vuelve a resultar empatada, decide el voto del presidente. Pueden participar en la segunda votación los senadores que han estado presentes en la nueva discusión".

#### ¿Puede presidir el Senado y estar a cargo del Poder Ejecutivo al mismo tiempo?

R No. En caso de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación, quien deberá ser relevado en su rol como titular de la Cámara alta. El viaje de Javier Milei a Italia para participar de la Cumbre del G-7 está previsto para hoy. El vocero Manuel Adorni precisó que Milei planea salir del país alrededor de las 22.30. Por eso, unos minutos antes de esa hora, Victoria Villarruel deberá dejar la presidencia del Senado para quedar al frente de la primera magistratura.

#### ¿Qué pasa si el vicepresidente no está ejerciendo la presidencia del Senado? ¿Quién lo reemplaza?

B Lo reemplaza el presidente provisional, que hoy es el senador de La Libertad Avanza Bartolomé Abdala. El reglamento del Senado define, además, un orden en la cadena de mando. En caso de ausencia o impedimento del presidente y del presidente provisional, la jerarquía para ejercer la titularidad del cuerpo es la siguiente: vicepresidente (Silvia Sapag, de Unión por la Patria), vicepresidente 1º (Carolina Losada, UCR) y vicepresidente 2º (Alejandra Vigo, Unidad Federal). Si estas personas no pudieran desempeñar la presidencia de la Cámara, actuarán los presidentes de las comisiones en el orden establecido por el reglamento.

#### P ¿El senador que reemplaza al vicepresidente puede votar dos veces?

En el caso de que Villarruel estuviera reemplazando a Milei en el sillón
presidencial, la última
palabra quedará en manos de Abdala, quien
emitirá su voto como
senador y, además, el definitorio. Podrá ser a viva
voz o a través del tablero
electrónico.

#### ¿En qué se basan quienes cuestionan que el presidente provisional vote dos

Per esta en la recessión esta en la constitución nacional no prevé la doble votación de un senador ("cada senador tendrá un voto", dice el artículo 54), como sí lo hace el reglamento del Senado (en su artículo 33). Por eso, es posible que haya cuestionamientos, aunque hasta ahora nunca se invalidó el doble voto de un presidente provisional.

# ¿Por qué es clave la presencia de Villarruel en esta votación?

En su rol de presidenta del Senado, Villarruel -de estar presente- será quien maneje los hilos de la discusión en el recinto. Es decir, tendrá que trabajar junto al secretario parlamentario, Agustín Giustinian, para mantener el orden de una sesión que se prevé compleja y muy extensa. En esta tarea, tendrá que manipular el pulso del debate y deberá estar atenta a posibles estrategias de la oposición, que buscará obturar el tratamiento de los proyectos del Ejecutivo. La vicepresidenta ya ha probado tener cintura para ejercer esta gimnasia parlamentaria. No así Bartolomé Abdala, quien ha ejercido este rol de manera esporádica. Además, podría haber un desempate, pero en principio eso no debería ser problemático porque el presidente provisional es también de LLA. El empate es un escenario posible, dado que los libertarios todavía no tenían garantizados los 37 votos para abrir el debate, primero, y aprobar la Ley Bases en general, después. La oposición principal, dominada por el kirchnerismo, cuenta con 33 votos inclinados a rechazar la iniciativa. A ellos se sumará el senador radical Martín Lousteau, que defenderá

un dictamen propio. Del otro lado, el oficialismo ha articulado a fuerza de múltiples concesiones un bloque de 35 legisladores dispuestos a avalar en general el proyecto.

#### ¿Puede Villarruel presidir la sesión y retirarse con el debate en curso?

PVillarruel puede ceder la presidencia de la cámara durante una sesión.
Cuando la cámara esté presidida por un senador y este desee tomar parte en alguna discusión, cederá la presidencia a quien corresponda según el reglamento, y no volverá a ocuparla hasta que se haya votado el punto en discusión.

#### ¿Qué antecedentes de empate hay en el Senado?

B El antecedente de empate más inmediato es el que definió, en septiembre pasado, la aprobación del pliego que debía darle acuerdo a la exjueza Ana María Figueroa para seguir en su cargo después de cumplir 75 años. Tras dos votaciones idénticas, que terminaron 35 a 35, debió desempatar la entonces presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero). Cristina Kirchner, vicepresidenta y titular del cuerpo, no estaba en el recinto al momento de las definiciones, pese a que ella impulsaba el pliego. A pesar de la definición del Senado, la Corte Suprema ratificó la cesantía de Figueroa después de cumplir el límite de edad fijado por la Justicia. Otro caso icónico de desempate en la Cámara alta fue durante la discusión para ratificar las retenciones móviles a la soja y sus derivados. Con el voto "no positivo" del entonces vicepresidente de la Nación Julio Cobos, el Senado rechazó el proyecto impulsado por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien recibió una de las más severas derrotas políticas tras cinco años en el poder entre ella y su marido, Néstor Kirchner. El empate, esa madrugada, había sido de 36 a 36. Más lejos en el tiempo fue el recordado desempate de Juan Carlos Maqueda -hoy juez de la Corte y en aquel momento presidente provisional del Senado-durante la presidencia de Eduardo Duhalde, con el que se derogó la lev de subversión economica para cumplir con un mandato del FMI. Ese día fue necesario que una senadora radical, Amanda Isidori, se retirara del recinto. Solo así las fuerzas se equipararon y Maqueda pudo desempatar a favor del PJ.

#### Las reformas libertarias | IMPACTO FISCAL

# Por los cambios en Ganancias se dejarían de recaudar \$547.000 millones

Esa suma sería el costo que afrontarían el Tesoro y las provincias, a raíz de las modificaciones introducidas en el paquete fiscal que se debatirá en la sesión de hoy

#### Laura Serra

LA NACION

Las modificaciones que se introdujeron en la restitución del impuesto a las ganancias, que hoy se discutirá en el Senado, moderarán el impacto que este tributo tendrá en el bolsillo de los contribuyentes que resulten alcanzados. Pero, al mismo tiempo, provocarán una ques dialoguistas se inclinan por merma en los recursos que esperaban recaudar el Tesoro Nacional y las provincias.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), de aprobarse el texto con las modificaciones que introdujeron el Senado y la Cámara de Diputados, la recaudación anual del tributo ascendería a 0,41% del PBI. En cambio, el proyecto original del Poder Ejecutivo preveía una recaudación del 0.5% del PBI. Esa diferencia, de 0,09% del PBI, representaría unos \$547,5 mil millones anuales.

La restitución del impuesto para la cuarta categoría, contemplada en el paquete de reformas fiscales que debatirá el Senado, afectará a aquellos trabajadores asalariados solteros con sueldos a partir de 1,8 millones y de \$2,2 millones para casados con dos hijos. En la media sanción de la Cámara de Diputados se respetó el monto de estos pisos mínimos no imponibles, pero se dispuso que la tabla de alícuotas sea actualizada por inflación de manera semestral en eneroyjulio, a partir del año próximo. Además, impuso que en septiembre de este año haya también una actualización.

En el proyecto del Poder Ejecutivo, en cambio, se planteaba una actualización anual del impuesto. Esto implicaba que más contribuyentes, a la larga, sean alcanzados por Ganancias.

El Senado introdujo cambios más rotundos aún que la Cámara de Diputados. Por presión de los senadores patagónicos, el oficialismo debió introducir en el texto un umbral diferencial en el impuesto, un 22% más alto, para los contribuyentes (asalariados y jubilados) de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Asimismo, en su dictamen eleva la deducción por intereses de préstamos hipotecarios desde un tope anual de \$20.000 a un monto 0,07 del PBI. equivalente al 100% de la ganancia no imponible.

"Los cambios al texto de la reforma del impuesto a las ganancias reducirían el impacto de estas medidas sobre el impuesto determinado de 2024 de 0,5004% del PBI en el texto original a 0,4303% según el texto de la media sanción de Diputados y a 0,4111% del producto según el texto del dictamen de mayoría del Senado", resume la OPC.

Habrá que ver si estas modificaciones introducidas por el Senado finalmente prosperan en la ley. Cuando la Cámara alta devuelva el texto a Diputados, este punto será motivo de un fuerte debate. Por de pronto, el grueso de los bloinsistir con el texto aprobado por la Cámara baja y descartar esta suba del 22% del mínimo no imponible para los trabajadores patagónicos: coinciden, en este sentido, con el criterio del Poder Ejecutivo de que no haya diferencias entre los contribuyentes en el pago del impuesto a las ganancias más allá de su provincia de residencia.

#### Bienes personales

El paquete de medidas fiscales incluye, también, una reforma en el impuesto a los bienes personales. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado introdujeron modificaciones al texto original del Poder Ejecutivo para introducir un alivio a los contribuyentes cumplidores. En este sentido, la OPC señala que "este beneficio a contribuyentes cumplidores podría potencialmente incrementar el costo fiscal de las modificaciones en los períodos fiscales 2023 a 2025, en comparación con el texto original del proyecto".

En cuanto al régimen de monotributo, también incluido en el paquete fiscal, las modificaciones introducidas por el Senado también redundarian en una menor recaudación para el fisco. En efecto, los senadores insisten en preservar el llamado "monotributo social": el artículo 100 del paquete fiscal prorroga la existencia de esta figura, que prevé para determinados sectores ligados a la economía popular que el componente de pago impositivo, por formar parte del régimen simplificado, sea más bajo que la categoría inicial del monotributo.

Con estas modificaciones introducidas por el Senado, el impacto fiscal del monotributo oscilaría entre el 0,03% y el 0,06% del PBI. En cambio, la media sanción de la Cámara de Diputados, que va en línea con el texto original del Poder Ejecutivo, ese impacto es el

El debate en el Senado se dará hoy en momentos en que, en lo que va del gobierno de La Libertad Avanza, las transferencias que se giran a las provincias por fuera de la coparticipación federal constituyen el rubro de todo el gasto público que mayor caída tuvo en términos reales, respecto de 2023.

# La UIA se sumó a los pedidos para que se apruebe la Ley Bases

La entidad defendió el RIGI, el capítulo laboral y la moratoria fiscal

La Unión Industrial Argentina (UIA) señaló ayer la importancia de alcanzar consensos que permitan la aprobación de la Ley de Bases en el Senado de la Nación y consideró, además, que tanto el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), como el capítulo laboral y la moratoria fiscal, resultan centrales para poner en valor las oportunidades que el país tiene por delante y amortiguar los efectos adversos de la coyuntura actual.

La entidad remarcó también, en el contexto de su reunión de junta directiva, la importancia de que sean tomados en cuenta los comentarios y observaciones enviadas por ella al Congreso, en especial la solicitud de que los proveedores locales de bienes producidos en el país puedan competir en igualdad de condiciones frente a los importados.

Durante la mencionada reunión, la institución alertó además por la caída de la actividad y los fallos de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires y las iniciativas legislativas provinciales que aumentan los costos laborales de las pymes.

Asimismo, se presentaron los principales lineamientos de la iniciativa legal que impulsa la entidad para promover a las pymes.

El proyecto, que la UIA presentó la semana pasada en la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados se articula alrededor de seis ejes.

Según se detalló, esos ejes son

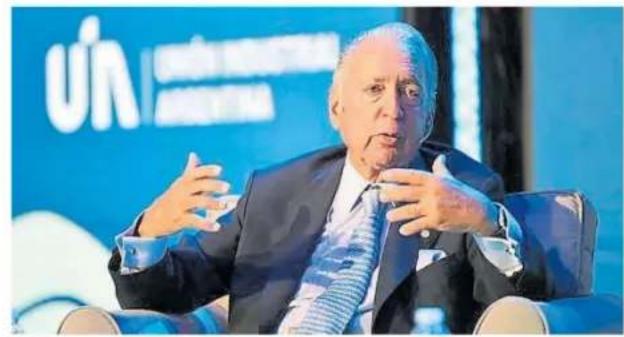

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial

ARCHIVO

simplificación tributaria; creación de un régimen de incentivo a las inversiones pymes industriales complementario del RIGI; actualización automática de parámetros de categorización; herramientas para la internacionalización de las empresas; simplificación de la creación de nuevas empresas, y acceso a financiamiento.

vo potenciar el universo de 530.000 pymes que generan más de tres millones de puestos de trabajo en todo el país", destacó la entidad.

Además, los representantes sectoriales y regionales expresaron su preocupación por la caída de la actividad, el incremento de los costos y el impacto del contexto económico en el sector productivo -especialmente en las pymes-. En este sentido, la última encuesta de

la UIA arrojó que predominan las empresas con caídas en la producción, las ventas, las exportaciones y el empleo.

Por otra parte, mediante un comunicado, la UIA destacó que los integrantes de la Junta Directiva señalaron las consecuencias negativas que traerá aparejada la eliminación de algunos reglamentos técnicos "Esta iniciativa tiene por objeti- que se dieron a conocer la semana pasada en el Boletín Oficial.

> "Las normas derogadas resultan esenciales para garantizar el desarrollo de la producción nacional frente a la competencia desleal externa. Además, representan un paso en el camino de la apertura comercial sin antes realizar las reformas necesarias para garantizar la igualdad de condiciones con los productos argentinos en los mercados globales", se remarcó. •

## Crexell negó haber negociado su voto por la embajada en la Unesco

La senadora neuquina confirmó el ofrecimiento luego de una filtración

La posibilidad de que la senadora neuquina Lucila Crexell sea nombrada embajadora en la Unesco fue confirmada ayer, a horas de la crucial votación de la Ley Bases en la Cámara alta. Desde la Cancillería se filtró un documento de su designación, aunque fuentes del Gobierno evitaron precisar a LA NACION la fecha en que el pliego sería enviado al Senado.

Minutos después, y en diálogo con LN+, Crexell ratificó el ofrecimiento del Gobierno y su voto en favor de la Ley Bases, aunque dijo que no fue a cambio de la embajada con sede en París: "No es cierto. Esto es una negociación que viene desde mucho tiempo antes. Tengo un acuerdo con Pablo Cervi, que es mi suplente. El año pasado existía una posibilidad de que yo pudiera ir a un organismo internacional. Estábamos trabajando con Patricia Bullrich en eso. Cuando Patricia pierde [la elección], eso se cae. En abril se retomó la posibilidad y me ofrecieron el lugar en la Unesco. Yo como legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales. Si es verdad que hubo una oferta y hubo una aceptación, pero no tiene nada que ver con la negociación de la Ley Bases".

Dijo que votará en favor de la Ley Bases porque así lo acordó con el gobernador Rolando Figueroa: "Dijimos que íbamos a acompañar en general. Y en particular teníamos algunas diferencias que se pudieron ir trabajando. De hecho, hubo algunas



Lucila Crexell

ARCHIVO

modificaciones. Todavía estamos intentando que se retire a Aerolíneas Argentinas del listado de privatizaciones. Por eso se firmó un dictamen en disidencia parcial".

La filtración del documento, que reforzó las versiones adelantadas por LA NACION el pasado 4 de junio, se enmarca en el duro enfrentamiento político en torno a la Ley Bases, dondeel oficialismo busca los votos que le faltan y la oposición dura intenta bloquear su aprobación.

"Se remiten las presentes actuaciones a fin de recabar el correspondiente dictamen jurídico [...] para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a la señora Carmen Lucila Crexell", consigna el texto de la iniciativa conocida ayer por la tarde, a la que accedió LA NACION.

La filtración surgió del sistema Gestión Documental Electrónica (GDE), por donde se completan los formularios antes de la oficializa-

ción. "Se deja constancia de que la señora Carmen Lucila Crexell será designada delegada permanente de la República ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco)",

especifica el documento. Crexell, con mandato en el Senado hasta 2025 por Juntos por el Cambio (JxC), es nieta del líder del Movimiento Popular Neuquino (MPN), el fallecido Elías Sapag, e hija de la exintendenta de San Martín de los Andes Luz María Sapag, quien falleció en un accidente automovilístico en 2010. Desde que llegó al Senado, en 2013, es una de las legisladoras que más viajes internacionales realizaron, en misiones oficiales y con viáticos pagados por el Estado.

Deconcretarse su designación, podría ser reemplazada por Pablo Cervi o Ayelén Fernández, que no responden al gobernador Figueroa.

"Yonosoy oficialista. Hevotadoen contra del DNU 70/23 porque consideré que la forma no era la idónea. Sin embargo, creo que el proceso de esta ley se está dando correctamente. También hay un pedido por parte de los gobernadores muy fuerte. Yo respondo los intereses de la provincia de Neuquén", dijo Crexell, que también denunció presiones: "Tuvellamados, medijeron quemeiban a llover denuncias penales, que soy indigna, que vendo la patria. Ahora me están atormentando en mi WhatsApp. Me dijeron que me iba como una rata a París". •

POLÍTICA 9 LA NACION | MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

#### **EL ANÁLISIS**

# Un día crucial para el Presidente

Joaquín Morales Solá

-LA NACION-

Viene de tapa

No existe nadie que por ahora esté en condiciones de precisar si esas modificaciones serán aprobadas-o no-, pero se supone que las planteará sobre todo Martín Lousteau. Este, que funge como presidente del comité nacional de la Unión Cívica Radical. presentó un dictamen propio sobre la ley Bases. Si bien lo firmó solo, podría tener el acompañamiento del kirchnerismoenel recinto; los seguidores de Cristina Kirchner (y el peronismo en general) solo se propone bloquear la gestión de Javier Milei, según la versión de quienes los escuchan en el Congreso.

El resultado de la votación de hoy en el Senado será uno de los momentos más cruciales de la gestión del Presidente, porque un eventual fracaso podría colocar a él, al país y a su sociedad en una situación de crisis política, económica y social de consecuencias imprevisibles. La Ley Bases pasó de un proyecto original de más de 600 artículos, que es la cantidad que tenía en enero pasado, a los 238 actuales, luego de largas y fatigosas negociaciones en la Cámara de Diputados, primero, y en el Senado, después.

El proyecto llegará hoy al recinto senatorial luego de que la Cámara alta le hizo nuevas modificaciones al proyecto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados. Si se mira bien todo el trayecto de ese proyecto, debe convenirse en que el gobierno de Milei negoció e hizo más concesiones que las que se podían suponer de antemano y que las que dejaba entrever su verbo siempre exasperado.

El arquitecto de la interminable negociación fue el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, antes ministro del Interior, cuya predisposición a negociar es reconocida por las distintas fuerzas con representación parlamentaria, salvo, desde ya, por el peronismo y su versión más rencorosa, el kirchnerismo.

Un trámite tan extenso, y con tantas variaciones, es otra razón que convierte en capital la votación. Los senadores deberían reflexionar antes de votar. ¿Es conveniente dejar a un gobierno de apenas seis meses sin los instrumentos necesarios para gobernar? ¿Cómo imaginan que Milei seguiría gobernando después si fracasara una ley con los lineamientos básicos de su administración?Laaprobación de ese proyecto es necesaria no solo por lo que dice, sino también como un acto simbólicode que el Congreso está dispuesto a darle a Milei los instrumentos necesarios para la gobernabilidad, a pesar de la debilidad parlamentaria

del jefe del Estado. Los artículos cuya modificación seguramente pedirá Lousteau serán el que dispone el llamado RI-GI, que es el régimen especial para grandes inversiones; el que aprueba un nuevo blanqueo de capitales que promueve el Gobierno; el que decide la privatización de las empresas públicas (sobre todo para evitar la de Aerolíneas Argentinas, un tótem argentino), y el referido a la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, que los opositores quieren mucho más acotada. Esas modificaciones figuraban en el dictamen propio de Lousteau.

Corresponde consignar que ese dictamen, que no tiene la indis-

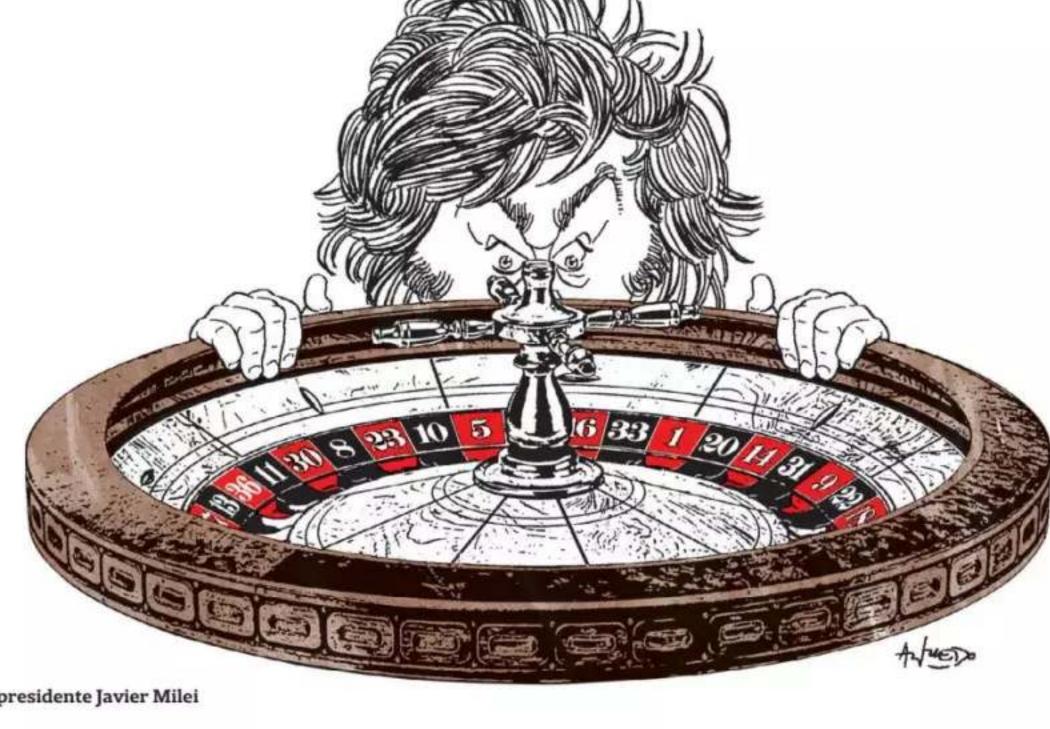

El presidente Javier Milei

pensable aprobación de comisión, no podrá tratarse hoy, aunque el peronismo y el kirchnerismo, que no hicieron ningún dictamen, se abrazaran a él. La aclaración viene a cuento porque algunos senadores cercanos a Milei advirtieron de que podía darse en el recinto una alianza explícita (ya existe de hecho) entre Lousteau y el kirchnerismo para aprobar el dictamen del exministro de Economía. Eso no es posible en el Senado. Lousteau podrá, sí, plantear modificaciones a algunos artículos cuando el proyecto se trate en particular, artículo por artículo, luego de su aprobación en general.

Luis Juez, presidente del bloque se senadores de Pro, que logró enhebrar una buena relación personal con Milei, suele decir que el peronismo actual está obsesionado con terminar cuanto antes la experiencia gobernante del mandatario libertario.

La actitud del peronismo es previsible. Fue así con Mauricio Macri; es así con Milei. Llama la atención, sin embargo, la actitud del presidente del radicalismo, Lousteau, porque es el primer jefe de ese partido que actúa solo y muchas veces en contra de las posiciones de los gobernadores, senadores y diputados radicales.

Lousteau sentado en la cabecera del comité nacional del radicalismo es casi un oxímoron. Fue ministro en la presidencia de Cristina Kirchnery en la gobernación de Felipe Solá, y autor en 2008 de la resolución 125, sobre las retenciones a la soja, que descerrajó la guerra del kirchnerismo contra el campo. El radicalismo es el partido mejor organizado del país, con una estructura que abarca desde el extremo norte hasta el extremo sur de la Argentina.

Al revés del peronismo, que siempreconsideró a su partido una mera herramienta electoral, el radicalismo hizo de su organización política una catedral donde celebrar la liturgia partidaria. Si bien existieron siempre corrientes internas distintas, la disciplina con respecto a

la decisión mayoritaria de su conducción era un hecho casi sagrado. En el radicalismo es (¿era?) muy importante el pasado radical de sus dirigentes y hasta sus antecedentes familiares dentro de ese partido. ¿Qué sucedió para que accediera al cargo más decisivo del radicalismo alguien sin pasado radical y con históricas cercanías con el peronismo? Lo aupó una alianza del eterno operador político Enrique Nosiglia; de su vicario en la Capital, donde ese partido perdió todo lo que tenía como fuerza política, Emiliano Yacobitti, actual vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, y de Gerardo Morales, exgobernador de Jujuy y antecesor de Lousteau en la conducción partidaria.

Esa endeble coalición, que siempre careció de votos en el país, logró una conducción partidaria sin conexión con la estructura nacional del radicalismo.

Los gobernadores radicales pidieron el apoyo a la Ley Bases de los senadores de ese partido. Solo puso en discusión su firma el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. quien llegó al cargo en coalición con Lousteau, Nosiglia y Yacobitti. Obvio.

Lousteau se cortó solo. Redactó un dictamen de su propia y solitaria autoria. ¿Influyó el tamaño de

Lousteau sentado en la cabecera del Comité Nacional de la UCR es casi un oxímoron. Fue ministro en la presidencia de Cristina Kirchner y en la gobernación de Felipe Solá, y autor en 2008 de la resolución 125, sobre las retenciones a la soja

su ego? Es probable. Peor es todavía cuando dice "los radicales" para referirse a los afiliados de su propio y supuesto partido. Los trata como si fueran seres extraños a él. Y tal vez lo sean. Por eso, resultaría extraño que un dirigente con arraigo en su provincia (nada menos que Buenos Aires) como Maximiliano Abad, a quien muchos le auguran un futuro de gobernador, se plegara a una disidencia radical tan módica.

Lapresenciade Lousteau al frente del radicalismo también es responsabilidad-por qué no decirlo-de la distracción de los gobernadores de ese partido, que nunca tuvieron una buena opinión de él.

Los errores políticos no solo se cometen en la oposición. El ministro de Economía, Luis Caputo, que, como bien lo señaló el abogado Bernardo Saravia Frías, ayudó a eliminar perniciosas supersticiones de la política argentina, como que la emisión no causa inflación o que el Estado debe reemplazar a la inversión privada, también cayó en sus propios traspiés.

Ante el periodista Luis Majul, Caputo señaló el domingo pasado que "para gran parte de la oposición, la política no es un servicio público; es un negocio", y que "ellos quieren manejar el negocio".

Pobre Francos, tanto esfuerzo para que un colega suyo destruya el bazar con una parrafada. No se dicen esas cosas tres días antes de una votación fundamental en el Senado. ¿Prefirió el ministro de Economía quedar bien con el Presidente antes que conseguir la aprobación de una ley capital? Es posible. Caputo es un economista especialista en finanzas, no un político en condiciones de referirse de ese modo a sensibles cuestiones políticas.

#### La sintonía con Lijo

Lousteau podría ampliar su distancía con el radicalismosi, como dicen muchos, terminara votando por el acuerdo al juez federal Ariel Lijo comomiembrodela Corte Suprema.

Aunque no son pocos los que ponen en duda que el oficialismo consiga acuerdo, ya se sabe que hay por lo menos cuatro o cinco senadores radicales que no le darán el acuerdo a Lijo.

Algunos dudan de que los senadores de Cristina Kirchner terminen votando por Lijo, un juez al que la expresidenta acusó de filtrar sus conversaciones telefónicas con Oscar Parrilli y que se convirtieron en una ofensiva burla a ella durante varios meses. Parrilli es, precisamente, uno de los senadores que deberían votar el acuerdo del juez que ordenó intervenir sus conversaciones telefónicas.

De esas conversaciones salieron sus diálogos con Cristina Kirchner que luego se difundieron públicamente. Los que frecuentan el Senado se sorprendieron porque el mensaje del Poder Ejecutivo con las propuestas de Manuel García-Mansilla y de Lijo parece privilegiar la nominación del respetado académico que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

En efecto, la propuesta de García-Mansilla lleva el número 30, y la de Lijo el número 31. Si fuera así, García-Mansilla accedería primero a la Corte si lograra el acuerdo del Senado, y Lijo debería esperar la jubilación del juez Juan Carlos Maqueda, que ocurrirá en diciembre. Sin embargo, los senadores aclararon que el cuerpo puede cambiar el orden de precedencia.

El problema es más grande. La cosecha de votos para Lijo la hacen el propio Lijo; el actual juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, quien le llevó el nombre del juez federal a Milei, y el operador político todoterreno Guillermo Seita, a quien Luis Juez llama "el paseador de perros" porque trabaja para varios políticos.

El Gobierno y Cristina Kirchner han coincidido en una sola cosa: el silencio sobre Lijo. Es la aceptación implícita de que hay cosas que no se pueden defender ni promover ni proteger.

# Kicillof llevó sus quejas a Caputo y dijo que hay medidas "ilegales"

**PROTESTA**. Reunió a su gabinete e intendentes para reclamar fondos al gobierno nacional; dijo que las transferencias recortadas a la provincia estaban fijadas en "acuerdos previos"

#### Javier Fuego Simondet

LA NACION

En una escenografía montada para mostrarse con su gabinete e intendentes leales, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, hizo ayer un fuerte reclamo de fondos al gobierno nacional y cargó contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo.

Más temprano, el mandatario provincial había enviado como emisarios a los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Gobierno, Carlos Bianco, a que junto a un grupo de intendentes presentaran un petitorio en el Palacio de Hacienda nacional, a metros de la Casa Rosada.

En la Casa de la Provincia de Buenos Aires en territorio porteño, Kicillof aseguró que el Presidente tomó "decisiones ilegales" cuando cortó transferencias que ya estaban delineadas en acuerdos previos y deslizó que el líder libertario tiene "despecho" con el interior.

Bajo la premisa de que Milei decidió cancelar y suspender "de manera unilateral y arbitraria" compromisos que ya había asumido el Estado nacional, pese a que él todavía no había arribado a Balcarce 50, el gobernador transmitió su malestar.

"Llegó Milei hace seis meses y tomó decisiones ilegales, por eso el reiterado reclamo por diferentes vías: administrativa, notas, hemos pedido entrevistas e hicimos presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia. Con los recursos que recortó Milei a la provincia de Buenos Aires y a las restantes jurisdicciones, en su absoluto despecho por el carácter federal y desprecio del interior, cometió actos ilegales; por eso fuimos a reclamar", advirtió el gobernador.

"Tenemos las normas, las leyes y los presupuestos que sustentan las transferencias que se realizaron y que dejan en claro el incumplimiento del gobierno nacional con la provincia", señaló.

Además, el mandatario bonaerense justificó la llegada de una de-



El gobernador armó una puesta en escena junto a intendentes y funcionarios

G. COLII

legación de su territorio a la sede de Economía porque aseguró que ya pidieron tres reuniones con Caputo, sin conseguir que les contestaran.

"No tuvimos ninguna respuesta, ninguna fecha. Al tratarse de una cuestión económica, la respuesta de los otros ministerios es que es Economía quien tiene que tomar la decisión, particularmente no habiendo un presupuesto nuevo, sino el prorrogado. Obviamente, las reconfiguraciones quedan en manos del Presidente y del ministro de Economía", enfatizó Kicillof.

En tanto, para defender su gestión y negar que en la administración de Alberto Fernández hubiera sido beneficiada en el reparto discrecional, Kicillof sostuvo que la provincia es la que más aporta, la que tiene mayor población y también más cantidad de personas vulnerables, mientras que no recibe de coparticipación lo que debería.

"A la vista salta que todas esas ideas de que Buenos Aires tiene

impuestazos y recibe mucho están absolutamente divorciadas de la realidad. La provincia es la que menos gasta por habitante, es la más austera. Es la que menos recibe, es el Estado más pequeño de la Argentina. Eso es objetivo, indiscutible y no se modificó durante el período anterior. La provincia tiene la mayor parte de la actividad, pero es la que menos recibe y menos recursos gasta", sentenció.

#### Respaldo de intendentes

Kicillof exhibió en la Casa de la Provincia de Buenos Aires una escena de respaldo de los intendentes peronistas de las distintas vertientes del partido.

Incluso, lo acompañaron los jefes comunales de La Cámpora, la agrupación liderada por Máximo Kirchner, que se muestra distante del mandatario bonaerense. Mayra Mendoza (Quilmes), Damián Selci (Hurlingham), Juan Ustarroz (Mercedes), Julián Álvarez (Lanús) e Iván Villagrán (Carmen de Areco) fueron los intendentes camporistas presentes.

Los jefes comunales y los funcionarios tenían sus espacios predeterminados (con etiquetas con sus nombres pegadas en el piso) detrás del gobernador, que se ubicó al frente, con un atril decorado con el logotipo del gobierno bonaerense.

Durante la exposición de Kicillof, el intendente del Partido de la Costa, Juan de Jesús, sufrió una baja de presión de la que se recuperó rápidamente. El jefe comunal costero (médico pediatra) solicitó una silla y fue atendido en el lugar por el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak. Se puso de pie y presenció el resto del acto sin inconvenientes.

Salvo por la presencia tempranera del intendente de Ezeiza, Gastón "Gato" Granados, los intendentes y funcionarios del gabinete de Kicillof llegaron en conjunto, mientras la espera se amenizaba con música de Fabiana Cantilo, Los Rodríguezy Los Abuelos de la Nada, entre otros.

Si bien Kicillofaclaró que hacía el reclamo por los recursos en nombre de los 135 distritos, sus laderos fueron intendentes exclusivamente peronistas. En la rueda con los periodistas, se permitieron solo cinco preguntas al gobernador.

Además de los jefes comunales camporistas estuvieron, entre otros, Nicolás Mantegazza (San Vicente), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Leonardo Boto (Luján), Mariel Fernández (Moreno), Andrés Watson (Florencio Varela), Marisa Fassi (Cañuelas), Gustavo Menéndez (Merlo), Pablo Descalzo (Ituzaingó), De Jesús (La Costa), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Fernando Moreira (San Martín), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio Alak (La Plata), Lucas Ghi (Morón), Federico de Achával (Pilar), Cecilio Salazar (San Pedro), Javier Osuna (Las Heras), Facundo Diz (Navarro), FedericoSusbielles (Bahía Blanca) y Hernán Arranz (Monte Hermoso).

Más temprano, al llegar al domicilio ministerial, Katopodis –que comandó el abultado grupo bonaerense–reclamó: "Que inicien las obras y le paguen los fondos que le están debiendo a la provincia". Así buscaron sumar presión sobre la Casa Rosada y además darle mayor visibilidad al reclamo.

Los jefes comunales escoltaron a la dupla Katopodis-Bianco para una postal en el exterior de la sede del Palacio de Hacienda: cada uno mostró fotos de las obras paralizadas en sus municipios. Allí se sumaron otros funcionarios que arribaron desde La Plata.

#### "Asfixia financiera"

La semana pasada, Bianco había asegurado que el gobierno de Milei realizaba un "plan deliberado y sistemático de asfixia financiera" sobre Kicillof. En ese momento, calculó que la Nación le debe a la provincia \$5,8 billones para obras, salud y educación.

"Lo único que le pedimos al gobierno nacional es que revea su posición porque se trata de recursos que necesita nuestro pueblo y que nosotros estamos reclamando legítimamente", enfatizó en ese momento el principal ladero del gobernador.

Por su parte, el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, denunció una "falta de respuesta" de la cartera de Capital Humano, conducida por Sandra Pettovello, que atraviesa una profunda crisis tras el escándalo por la falta de entrega de alimentos a comedores y merenderos. •

# La Casa Rosada profundiza el ajuste sobre las provincias

Las transferencias no automáticas se desplomaron un 84,5% en cinco meses; la Nación repartió solo el 5,4% de los aportes del Tesoro

#### Laura Serra LA NACION

Nunca las provincias sufrieron tanto el ajuste fiscal como con el gobierno de Javier Milei: en los primeros cinco meses del año, las transferencias que se les giran por fuera de la coparticipación fueron el rubro de todo el gasto público que mayor caída tuvo en términos reales respecto de 2023. El Gobierno cortó de cuajo recursos para obras públicas, educación y asistencia social, pero también echó mano de cajas que tienen como destino las provincias y que, con el objetivo de alcanzar el déficit cero, decidió no repartir.

En su informe al cierre de mayo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalla que las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias cayeron un 84,5% en términos reales respecto del año pa-

sado. Una de las partidas más afectadas fue la de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): si bien este fondo lleva acumulados \$223.158 millones, en estos cinco meses el Gobierno apenas repartió el 5,4% (unos \$12.500 millones) entre un puñado de provincias. Es el porcentaje más bajo de los últimos seis años para el mismo período, señala en un informe la consultora Politikon Chaco.

El Fondo de ATN, creado por la ley de coparticipación, es controlado por la Nación, pero, en rigor, se nutre en buena parte de recursos provinciales. En efecto, recibe el 1% del total de los impuestos coparticipables, el 2% de la distribución de Ganancias yel 1% de Bienes Personales. Esto explica que en cinco meses este fondo haya acumulado la friolera de poco más de \$223.000 millones.

El Gobierno, sin embargo, decidió cortar de cuajo el reparto de estos

recursos. Esto motivó a que el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Zilliotto, acudiera a la Corte Suprema a fines del mes pasado con una acción declarativa de inconstitucionalidad para que la Nación distribuya entre las provincias aquel 1% de coparticipación de los ATN.

"Existiendo situaciones de emergencia económica en todas las provincias, el Estado se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen, omitiendo concretar la distribución que la ley de coparticipación lo obliga a realizar según principios constitucionales", sostuvieron en un comunicado.

El Fondo de ATN fue concebido para atender "situaciones de emergencia y desequilibrios financieros" de los gobiernos provinciales. Sin embargo, desde su creación en 1988, la distribución de esta "caja" tuvo una impronta discrecional y política. El informe de Politikon Chaco da cuenta, por caso, que en 2023-año electoral-se repartieron poco más de 173.000 millones (un 75% del total del fondo); en 2019, en el último año de la gestión de Mauricio Macri, por contraste, se ejecutó el 8,5% de esa caja.

Con el planteo de La Pampa por los ATN, la Corte Suprema suma una treintena de causas de 16 provincias que le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, las cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros, que ascienden a unos 1000 millones de dólares. Esta suma no incluye los 715.000 millones de pesos que le reclama la ciudad de Buenos Aires a la Nación por la coparticipación federal.

La disolución del fondo compensador que subsidiaba el transporte público de pasajeros del interior es otro de los planteos más reiterados de los gobernadores ante la Corte. Esos recursos estaban contemplados dentro del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte. En estos cinco meses, estastransferencias se desplomaron un 30% real, según la OPC.

También cayeron fuerte las transferencias por el Fondo de Incentivo Docente (-82,3% en términos reales), otra partida que el Gobierno decidió eliminar aunque estaba contemplada en el presupuesto prorrogado de 2023, con una partida de \$347.351 millones. Esos fondos, que ahora no se reparten, quedaron en manos del Tesoro. Habrá que ver por cuánto tiempo más, ya que en la Cámara de Diputados un amplio sector opositor, encabezado por Unión por la Patria, pugna para que el Fonid sea restituido. Para ello convocó a una sesión especial para el 3 de julio. •

POLÍTICA | 11 LA NACION | MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024



El Presidente saludó ayer a estudiantes frente a la Casa Rosada



Milei y Menem, ayer, con dirigentes bonaerenses

# Milei cambió de idea y estará con Zelensky en la cumbre por la paz

AGENDA. Tras la reunión del G-7, el sábado viajará de Italia a Suiza para asistir a la reunión convocada por el presidente de Ucrania, en una señal de cercanía; lo acompañarían los ministros Mondino y Petri

#### Jaime Rosemberg LA NACION

En una nueva modificación de su plan de vuelo original, en las últimas horas el presidente Javier Milei decidió viajar de Italia a Suiza para participar, el próximo sábado, de la Conferencia Internacional por la Paz organizada por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a LA NACION que luego de un pedido específico del presidente ucraniano Milei decidió asistir a la conferencia por la paz desde Italia, donde tiene previsto participar, entre el jueves y el sábado mismo, como invitado especial en la Cumbre del G-7. Estará en Suiza con la canciller Diana Mondino, quien fue excluida del viaje a Italia, donde el Presidente irá acompañado de su hermana, la secretaria general Karina Milei, y el asesor económico Demian Reidel. Según se conoció, Mondino representaría al Gobierno en la cumbre de Suiza, junto al ministro de Defensa, Luis Petri.

En principio, Milei iba a viajar el jueves y volvería el sábado al país, para estar en la Argentina en dos fiestas patrias: el lunes, Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, en con-

memoración del fallecimiento del general Martin Miguel de Güemes, y el jueves, el Día de la Bandera, en honor de Manuel Belgrano.

El cambio de planes demorará, entonces, al menos un día su retorno a la Argentina. Según explicó el portavoz Manuel Adorni en la conferencia de prensa en la Casa Rosada, "el 17 y el 20 son fechas patrias y el Presidente quería estar en la Argentina en esas fechas", por lo cual el primer mandatario llegará a tiempo para ambos compromisos, y volverá a partir el 20 por la noche a Europa para la segunda parte de la gira: España (recibirá el premio Juan de Mariana al día siguiente) y Alemania (el 22 recibirá el premio Hayek, el 23 se reunirá con el canciller alemán, Olaf Scholz).

#### Sintonía con Ucrania

Es la segunda vez en pocos días que el Presidente hace un cambio de planes, ya que también había desistido de participar de la reunión del G-7 en Italia, a la que fue invitado por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, decisión que más tarde modificó, como ocurrió ahora con su viaje a Suiza para ratificar su alineamiento con Zelensky.

El vínculo entre Zelensky y Milei

fue de mutua sintonía desde el inicio de la gestión libertaria. El presidente de Ucrania fue uno de los invitados especiales a la asunción de Milei, el 10 de diciembre pasado. El Presidente, que apoyó sin retaceos a Ucrania en el conflicto bélico derivado de la invasión de la Federación Rusa a su territorio, prometió apoyo para organizar, en Buenos Aires, una cumbre latinoamericana en favor de Ucrania, iniciativa que no prosperó, entre otras razones, por la escasa disposición del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a formar parte.

Lula, de hecho, no estará en la cumbre de Lucerna, Suiza, disconforme porque la Federación Rusa, del presidenteVladimirPutin, no ha sido invitada, una postura compartida por otras potencias, como China.

En cuanto a la Cumbre del G-7, si bien no hubo confirmación oficial, trascendió que Milei aprovechará la presencia en Italia para encontrarse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quien tenía una cita en París el 19 de junio.

El viaje a Francia y otro paso por la República Checa fueron los dos eventos del plan original que quedaron cancelados, con salida mañana y regreso el lunes 24. •

# Enojo de países árabes por un faltazo

te Javier Milei en el Centro Cultural Rey Fahd. Los invitados, embajadores y representantes de países árabes e islámicos en el país quedaron atónitos al comprobar que el Presidente no llegaría a la cita, presuntamente por la presencia del representante de Palestina, Riyad Alhalabi. Testigos del acto, en el que hablaron la canciller Diana Mondinoyel sherpa del G-20, Federico Pi-

Todo estaba preparado el viernes nedo, dieron cuenta del cambio de del auto oficial y a escasos 200 metros prefirió regresar a Olivos.

El enojo de los países árabes e islámicos se tradujo en duros comunicados de la Liga Arabe y la Secretaría General de la Organización de Cooperación Islámica, que agrupa a unos 50 países, entre ellos Palestina e Irán. Las críticas tienen que ver con el apoyo de Milei a Israel, país al que visitó en febrero en plena res-

puesta israeli al ataque terrorista de pasado para la llegada del presiden- opinión del Presidente, que dentro Hamas. "La Secretaría General de la Liga Arabe siguió con gran descontento y asombro la llegada del presidente argentino Javier Milei, que decidió a último momento retirarse de asistir a la reunión del Consejo de Embajadores de los Grupos Árabe e Islámico en Buenos Aires, con el pretexto de la presencia del encargado de negocios de la embajada de Palestina en la audiencia", dijo la entidad.

# Karina Milei avanzó con el armado legal libertario en la Justicia bonaerense

La hermana del Presidente acompañó en una audiencia a dirigentes de La Libertad Avanza que buscan conformar el partido

Javier Fuego Simondet LA NACION

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó ayer de una audiencia en el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, que tiene competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de que el nombre La Libertad Avanza quede reservado para su sector en las elecciones del año que viene. La denominación es reclamada por una dirigente de Entre Ríos, pero los referentes provinciales alineados con el Presidente buscan zanjar esa disputa para conformar el partido a nivel provincial y enfrentar

En el juzgado que tiene a su cargo el juez Alejo Ramos Padilla, Karina Milei participó de la audiencia junto a dirigentes libertarios de su confianza, como Martín y Eduardo "Lule" Menem, además de los referentes bonaerenses Sebastián Pareja, Alejandro Carrancio, Carlos Curestis y Juan Esteban Osaba.

con sello propio las elecciones de

2025.

Los libertarios pretenden sellar el nombre La Libertad Avanza para su futuro partido en la provincia de Buenos Aires, en un operativo que también pusieron en marcha en la ciudad de Buenos Aires (con Karina Milei al frente, quien encabezó un operativo de afiliación masiva en abril). A nivel bonaerense, ya presentaron a la Justicia el nombre adoptado, los domicilios partidarios, la junta promotora y los apoderados, entre otros requisitos que cumplimentaron.

El obstáculo para conformar el partido con el nombre La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires es la oposición de una dirigente de la provincia de Entre Ríos, Karina Mariel Ivascov, que afirma que la denominación le pertenece, pero ayer no estuvo presente en la audiencia judicial.

El encuentro finalizó una vez que los apoderados mileístas escucharon al magistrado y al secretario del juzgado, que leyeron los trámites que se realizaron hasta el momento y afirmaron que no tenían nada por agregar. La audiencia se levantó y los próximos pasos a concretar son el traslado al Ministerio Público Fiscal y, tras su respuesta, el fallo del juez.

Si la Justicia les otorga la personería jurídica a los dirigentes encabezados por Karina Milei, deberán presentar 4000 afiliaciones, libros rubricados y realizar una elección de autoridades, en un plazo de 180 días. Según pudo saber LA NACION, a nivel bonaerense el presidente del partido La Libertad Avanza sería Pareja; el vicepresidente, Carrancio, y el tesorero, Curestis.

"El nombre ya está bajo nuestra órbita, y por eso acompañaron Karina y los Menem. A partir de ahora. La Libertad Avanza es esto y quienes usan el nombre tendrán que utilizar otras alternativas", afirmó una fuente libertaria consultada por la NACION. Los libertarios están divididos en ámbitos como la Legislatura bonaerense, con bloques que se disputan el nombre La Libertad Avanza.

La pelea por el nombre a nivel legislativo se vive particularmente en el Senado bonaerense. donde La Libertad Avanza es la denominación del bloque que integran Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura, mientras que la bancada que conforman Curestis y Florencia Arietto (de la que se escindió Joaquín de la Torre tras el despido de su hermano Pablo del Ministerio de Capital Humano) se llama "La Libertad Avanza l".

En la audiencia judicial, acompañaron a Karina Milei los Menem y los dirigentes bonaerenses algunos referentes de otros partidos, como el Frente Hacer por el Progreso Social y Unión Liberal. •

# En medio de dudas sobre su futuro, Pettovello faltó a la reunión de gabinete

AUSENCIA. La ministra de Capital Humano no estuvo en la Casa Rosada; el lunes había denunciado que quisieron entrar en su casa

#### Jaime Rosemberg

LA NACION

La semana pasada, la excusa oficial del faltazo fue la preparación de su defensa judicial ante las denuncias por acopio de toneladas de alimentos, que recayó en el juez federal Sebastián Casanello. Ayer, y sin explicaciones desde su administración, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, volvió a ausentarse de la reunión de gabinete, que esta vez encabezó el presidente Javier Milei, en plena ola de rumores y con la confirmación oficial de su continuidad en el cargo.

cuatro horas que sostuvo el sábado en la quinta de Olivos con el Presidente, Pettovello se llamó a silencio. por el Gobierno por el manejo de Ayer solo trascendió su denuncia, centrada en que desconocidos rompieron una cerca e intentaron ingresar en su domicilio.

La ministra estuvo en su domicilio mientras sus pares se reunían con el Presidente, que aprovechó un rato libre y volvió a saludar, un rato después, a alumnos de escuelas primarias desde la reja principal de la Plaza de Mayo.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó que la propia ministra le había anticipado que no concurriría a la cita. "Ayer me avisó que no venía, tiene un problema de salud de un familiar muy cercano, un tema de agenda que no le permitía estar", afirmó el portavoz. Pettovello tampoco concurrió a la citación que la oposición en la Cámara de Diputados había hecho para que diera explicaciones.

El lunes, Adorni había elogiado de modo repetitivo a la ministra e intentado despejar rumores salidos de usinas oficiales, que hablan de su salida o de una inminente "subdivisión" del ministerio, que hoy agrupa las carteras de Educación y Trabajo, además de Desarrollo Social. "Cualquier ministerio está sujeto a modificaciones permanentes", dijo Adorni cuando La NACION lo consultó sobre el presunto rediseño del ministerio.

Ese mismo lunes trascendió que personas desconocidas habían querido ingresar en la casa de Pettove-

llo, un incidente que el Gobierno vinculó con otras amenazas recibidas por funcionarios tras las denuncias a grupos piqueteros.

El vocero no dio detalles sobre el episodio de ataque al alambrado de la casa de Pettovello en Moreno, pero ayer afirmó: "La visión de la ministra es que buscan amedrentarla por sus denuncias".

Adorni afirmó que esas denuncias de Pettovello fueron "infinitas", centradas en "el destape de corrupción más grande de los últimos tiempos", graficó. Fuera de micrófono, voceros oficiales vinculaban el ataque con la pertenencia de la Luego de la reunión privada de intendenta local, Mariel Fernández, al Movimiento Evita, una de las organizaciones sociales apuntadas fondos públicos.

"Es sensacional, es buena, es decente. Suficiente prueba es lo que está haciendo", la elogió Adorni, en la voz oficial más fuerte que se escuchó en las últimas horas en defensa de Pettovello y ante las consultas de la prensa. El portavoz detalló que la ministra estaba "evaluando los pasos a seguir" en la distribución de alimentos y volvió a criticar al juez Sebastián Casanello, por "involucrarse en políticas públicas", una crítica compartida por buena parte del oficialismo.

Otras ausencias en la reunión de gabinete fueron las del ministro de Defensa, Luis Petri, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien se prepara para viajar hoy por la noche, junto al Presidente, a la cumbre del G-7, en Italia. La canciller Diana Mondino, quien anteayer perdió a manos de la secretaria general el manejo de la agencia nacional de promoción de exportaciones, la ex Fundación Exportar, sí estuvo en la reunión con el Presidente, en el Salón Eva Perón.

El Gobierno denunció que, al igual que Pettovello, su subsecretaria Legal, Leila Gianni, recibió amenazas, aunque en su caso fueron mensajes a su teléfono y menciones de sus cinco hijos. Milei utilizó entonces su cuenta de la red social X para respaldar públicamente a Pettovello, como lo viene haciendo desde que comenzó la gestión. •



La silla vacía de la ministra, ayer, en la Casa Rosada

CAPTURA

# Indagaron a los empleados de los comedores del Polo Obrero

La mayoría se negó a contestar preguntas, pero uno de los interrogados reconoció que debía afiliarse para cobrar los beneficios

Cuatro beneficiarias de planes sociales que trabajaban en uno de los comedores comunitarios que manejaba el Polo Obrero fueron indagadas ayer en la causa que tiene como principal implicado al dirigente Eduardo Belliboni. Se investiga en este expediente la presunta administración fraudulenta de fondos que la organización recibió del Estado como parte del plan Potenciar Trabajo mediante el desvío de dinero y la producción de facturas apócrifas.

Las mujeres que declararon ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita integran la organización Polo Obrero y son Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches. Según supo LA NACION, las primeras tres eran beneficiarias del plan Potenciar Trabajo. Esto significa, según la hipótesis que tienen en sus manos los funcionarios judiciales a cargo del caso, que se encontraban en lo más bajo del escalafón. De hecho, según supo LA NACION, vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Mamani son representadas en el expediente por el defensor oficial Martín Hermida.

Según reconstruyó LANACION, Iramainy Paucara Choque se negaron a responder preguntas, pero sí hicieron un repaso a lo largo de sus declaraciones de cómo llegaron a vincularse a la organización y al comedor social al que asisten.

Mamani, en cambio, declaró y respondió preguntas de los funcionarios judiciales. Dijo que para poder percibir el plan Potenciar Trabajo debió afiliarse al Polo Obrero, cobrar las cápitas y llevar



Belliboni, ayer, junto a militantes en Comodoro Py

gente a las protestas callejeras de la agrupación.

Por encima de ellas, en la cadena de responsabilidades trazada hasta ahora por la justicia, se encuentran las "cuadrillas o esenciales", los "delegados", los "referentes" y, encima de todos ellos, el "líder piquetero", en este caso Belliboni. Otro de los nombres relevantes para la justicia es el de Jeremías Cantero, quien coordinaba varios comedores.

comedor Rivadavia I, ubicado en Camilo Torres 2066, en la Capital Federal. En ese comedor, que fue allanado el mes pasado, las autoridades judiciales encontraron información sobre movilizaciones, además de cuadernillos con la rendición de asistencias y otro con detalles de sanciones.

Cynthia Delgado Vilches, otra de las mujeres indagadas ayer, tiene un equipo de defensa distinto y estuvo respaldada por el propio Belliboni, quien asistió a los tribunales federales de Comodoro Py.

Según la información que tie-

ne la Justicia Federal, entre junio de 2020 y diciembre de 2022, el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda. suscribieron un total de cinco convenios con la Secretaría de Economía Social, entonces a cargo de Emilio Pérsico, tras constituirse como unidades de gestión y/o certificación. Recibieron un total de \$361.087.500 en concepto de subsidio institucional y asumieron las obligaciones tan-Iramain, Paucara Choque y Las imputadas trabajan en el todegeneración de las actividades antes detalladas y la rendición de los gastos comprometidos, como de certificación del cumplimiento de trabajo por parte de los beneficiarios del programa.

> Uno de los hechos bajo investigación es que con gran parte del dinero recibido en concepto de subsidio como unidad de gestión para la ejecución del plan Potenciar Trabajo la organización Polo Obrero habría financiado sus actividades partidarias, tales como gastos corrientes de la agrupación, actividades de prensa, militancia y campaña electoral.

## El Gobierno ordenó la disolución de 8585 cooperativas y 672 mutuales

Son el 35% de las organizaciones, que tuvieron un crecimiento exponencial

#### Camila Dolabjian

LA NACION

En medio de la fuerte tensión que atraviesa al Ministerio de Capital Humano, por una veintena de renuncias y denuncias cruzadas con los movimientos sociales, el Gobierno decidió, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, retirar la autorización para funcionary disolver a 8585 cooperativas y 672 mutuales. Las primeras han sido objeto de sospecha por el exponencial crecimiento durante los últimos cuatro años, en los que pasaron de unas 9500 a 23.836, más del doble.

Sobre este total que recibió la gestión de Javier Milei, la decisión deja fuera de operación al 36% de las entidades existentes. Una decisión similar se tomó sobre las mutuales, entre las que están las asociaciones vinculadas a varios sindicatos. Dejarán de funcionar

Más allá del enfrentamiento entre el oficialismo y las agrupaciones, a las que muchas cooperativas están asociadas, esta "limpieza" se ha hecho en gobiernos anteriores. De acuerdo con un primer análisis de LA NACION, no están incluidas en el listado las principales entidades de exfuncionarios como Emilio Pérsico o referentes como Juan Grabois.

La resolución 1364/2024 es consecuencia de las instrucciones de sumario que se iniciaron el 25 de marzo de este año. En aquella medida se dispuso que cerca de 11.000 cooperativas se suspenderían por incumplir los procesos de actualización de datos correspondientes, por omisión de presentar al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) la documentación asamblearia y los estados contables. Por ello se solicitó a las cooperativas que en 10 días hábiles se presenten para ejercer su derecho a defensa y regularizarse. Ese plazo comenzó a correr a partir del 3 de abril.

#### Cooperativas en regla

La decisión oficial advierte que "solo unas pocas cooperativas se presentaron a realizar sus manifestaciones" y que 718 entidades sí enviaron documentación y acreditaron algún tipo de funcionamiento institucional, pero no cumplieron con la actualización nacional de datos, por lo que deberán, en 45 días, realizar algunos trámites para quedar en regla. "Se verificó que la mayoría de las entidades sumariadas no se han presentado a ejercer tal derecho ni han realizado actos o manifestaciones de alguna manera que anuncien, aunque sea en forma tácita, su voluntad de regularizar su situación institucional en cumplimiento de la normativa vigente", destaca la resolución.

"En razón de las circunstancias descriptas, la gravedad y verosimilitud de las transgresiones constatadas", se aplicó la sanción de retiro de autorización para funcionar. Según la normativa, esta determinación es causal de disolución de las entidades. Se le dio intervención a la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones Judiciales para que ponga en conocimiento sobre la presente resolución a los órganos locales competentes, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a los Organismos Supervisores que correspondany realice las gestiones tendientes a determinar la existencia del remanente patrimonial. Lo mismoocurrira con las 672 mutuales mencionadas.

Unas 22 cooperativas y 21 mutuales quedaron eximidas de estas determinaciones porque ya se encuentran en proceso de disolución y otra porción por ya encontrarse en proceso de intervención judicial. Las que deberán presentar sus papeles en el plazo de 45 días son 718 cooperativas y 9 mutuales. •

# Un juez de Rosario tenía contratado al hijo del contador de un jefe narco

ACUSADO. El empleado del juzgado firmaba balances de empresas ligadas al narcotráfico; el magistrado fue denunciado ante el Consejo

#### Germán de los Santos CORRESPONSAL EN ROSARIO

ROSARIO.- El juez federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura por su desempeño en una causa emblemática que tuvo como principal protagonista a Esteban Alvarado, uno de los narcos más importantes y peligrosos de Rosario.

El magistrado está acusado de haberlo favorecido. LA NACION COrroboró además que Bailaque compartió contador con Alvarado y que contrató en su juzgado al hijo de ese contador.

El magistrado está cuestionado por haber rechazado pedidos para intervenir teléfonos de este jefe criminal y de su entorno en 2013. Esa negativa del juez tuvo un efecto directo y derivó en que la investigación que realizaba la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se se desempeñara como contador en los documentos que obtuvo LA demorara. Recién fue procesado nueve años después, cuando Alvarado había caído en desgracia y estaba prófugo de la Justicia provincial, acusado del homicidio de un prestamista y de manejar una organización que se nutría del tráfico de drogas.

El tiempo para un narcotraficante es dinero. En esos nueve años Alvarado acumuló una fortuna incalculable y provocó decenas de crimenes en Rosario. El gobierno le adjudica a este criminal estar al frente de los ataques "terroristas" que conmocionaron a la ciudad a principios de marzo.

A la par de este cuestionamiento en el Consejo de la Magistratura contra Bailaque, LA NACION pudo confirmar que, por una amistad que el juez tiene con el contador de Alvarado, Gabriel Mizzau, que firmó balances de las empresas del narco, el hijo abogado de Mizzau entró a trabajar en 2017 al juzgado federal que investigaba en ese momento al narcotraficante más poderoso de Rosario. Incluso, el contador de Alvarado también se ocupa de llevarle la contabilidad personal al juez.

Bailaque aseguró a LA NACION que "desconocía" que Gabriel Mizzau



ARCHIVO

El juez federal Marcelo Bailaque

del narco que él investigó y procesó por tráfico de drogas recién en 2019. El magistrado dijo que se enteró de esta situación por la consulta periodística que se realizó para esta nota. Sin embargo, esta información circula por los tribunales federales de Rosario desde hace tiempo. Por ese motivo, evaluaron fuentes judiciales, Sebastián Mizzau, que era sumariante en el Juzgado Federal Nº 4, fue ascendido y desde hace un mes y medio pasó a trabajar en el Tribunal Oral Federal Nº 3. Es una práctica común en los tribunales rosarinos que cuando un funcionario está cuestionado la salida sea un ascenso para sacarlo del foco del problema.

El contador Sebastián Mizzau confirmó a LA NACION que desde 2017 ingresó como contratado al juzgado de Bailaque y que tres años después fue nombrado por la Cámara Federal. Reconoció que su padre tiene una antigua amistad con el juez.

Bailaque y Gabriel Mizzau, padre del sumariante, fueron compañeros de la secundaria en el colegio Dante Alighieri y tienen una relación cercana, hasta de disfrutar momentos de placer como la visita que el magistrado, junto con un grupo de amigos, hacen de manera frecuente a una casa en Yacanto, en las sierras de Córdoba, que es propiedad del Mizzau.

Bailaque dijo que desconocía que su contador hubiera firmado, entre otros, los estados contables correspondientes al 30 de junio de 2016 al 30 de junio de 2017 de la empresa Logística Santino SRL. Según la causa, Mizzau figura además como quien gestionó la habilitación municipal de empresa Sagrado Corazón de María SRL. Estas firmas estaban en manos de testaferros del jefe narco, pero además figuran en la propia causa federal que tramitó el juez.

El propio Bailaque cuando procesó a Alvarado en 2019 señaló en el fallo que las firmas Toia y Logística Santino "están vinculadas a Alvarado, quien de hecho resulta ser quien las dirige". El contador de Logística Santino, según figura NACION, era Gabriel Mizzau.

Dos años antes de que el juez procesara por primera vez al jefe narco, el 24 de noviembre de 2017 la policía de Río Negro interceptó a unos 15 kilómetros de la ciudad de General Roca, sobre la ruta provincial 6, un camión que tenía como destino la localidad de Cinco Saltos. El camión fue requisado y así se encontraron, en una baulera metálica ubicada en la parte inferior del semirremolque y en la cabina del rodado, más de 300 paquetes de marihuana con un peso total de 493 kilos.

Lo que varias fuentes interpretan es que Bailaque procesó a Alvarado porque ya no tenía más remedio. El narco, que era un fantasma para la Justicia, había caído en desgracia en la causa que investigaban dos fiscales del fuero provincial, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. El 2 de febrero de 2019, Alvarado fue detenido en un camping en Embalse Río Tercero, Córdoba, donde se ocultaba. Al quedar rodeado, arrojó su iPhone al agua, pero un policía lo rescató. El teléfono se abrió en Estados Unidos y reveló algunos mensajes comprometedores del narco a través de la aplicación Telegram.

## Advierten al Presidente y a Villarruel sobre "vicios" en la postulación de Lijo

**CORTE**. Entidades señalaron incumplimientos del juez y de Cúneo Libarona; pidieron retirar el pliego

La Red de Entidades por la Justicia Independiente de la Argentina (Rejia) les reclamó al presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel que retiren del Senado el pliego que postula para la Corte Suprema al juez federal Ariel Lijo, argumentando una serie no menor de incumplimientoseirregularidades al procedimiento y los requisitos que plantea el decreto 222/03, que regula el proceso para postular a un miembro del máximo tribunal.

A través de un escrito sostenido con la firma de la decena de entidades civiles, académicas y profesionales que integran la red, Rejia plantea que "el proceso administrativo llevado adelante en el Ministerio de Justicia adolece de vicios e incumplimientos que lo afectan como acto jurídico válido", tras lo cual enumera y detalla ocho irregularidades durante el proceso de impugnación a cargo del ministro Mariano Cúneo Libarona y otras cuatro en el trámite legal.

Los primeros ocho puntos abarcan desde la "parcialidad" de Cúneo Libarona hasta los incumplimientos del propio juez. Así, Rejia comienza señalando que el ministro debió abstenerse del proceso ya que fue abogado de Lijo en causas penales, como la que le inició Elisa Carrió por asociación ilícita, y que además adelantó públicamente su opinión favorable al juez.

Con respecto a los deberes de Lijo, Rejia advierte que la declaración jurada que debía presentar el juez "no ha sido dada a conocer", como tampoco la declaración jurada sobre sociedades, bienes y deudas del candidato y su grupo familiar, sus ingresos, egresos e inversiones.

Por otro lado, la entidad señala que el juez incumplió la obligación de denunciar conflictos de interés "que puedan afectar la imparcialidad de su criterio", y que tampoco seconocequédijoante "situaciones irregulares denunciadas y no aclaradas", como el hecho de utilizar un vehículo de lujo que no estaba a su nombre o su participación en el haras La Generación.

La sombra del hermano del juez, Alfredo Lijo, dueño de ese haras y quien se presenta abiertamente como"operadorjudicial", sobrevuela toda la presentación.

En su segundo capítulo, Rejia apunta a las irregularidades frente al procedimiento concreto que establece el decreto 222/03. No solo a que no se conoce cómo se defendió Lijo de las 328 impugnaciones presentadas en su contra, sino a la liviandad con la que el Gobierno consideró que el magistrado había superado esas observaciones.

"A pesar de su número, fundamento y gravedad, ninguna de ellas fue siquiera analizada ni valorada antes de remitir la propuesta al Senado", advierte la entidad, que recuerda la "confusa" fórmula que eligió el gobierno libertario para desmerecer esas impugnaciones.

"Es claro que esa redacción no responde a ninguna de las impugnaciones que cuestionan las cualidades y capacidades del Dr. Ariel Oscar Lijo, locuales más grave aún porque, como lo resaltamos previamente, las mismas contienen objeciones basadas en numerosos antecedentes probados y en la invocación de normas y principios éticos nacionales e internacionales que rigen la designación y la conducta los magistrados", denunció Rejia.

También apuntaron a que Cúneo Libarona no se expidió sobre la falta de estadísticas, la cantidad de prescripciones, nulidades, demoras en los procesos a cargo de Lijo, cuando un análisis hecho sobre los únicos registros públicos existentes (realizado por el Inecip), concluyó que el magistrado es el "más ineficaz" de Comodoro Pyyel que más demora las causas sensibles.

Porúltimo, Rejia señaló que el Gobierno ocultó el supuesto descargo que habría realizado Lijo frente a las impugnaciones. De hecho, la Casa Rosada afirmó, sin dar ningún detalle, que Lijo aclaró "sólidamente" las advertencias sobre su "falta de aptitudes morales e intelectuales, habilidades y/o experiencia".

"La norma aplicable ha sido incumplida en aspectos a todas luces esenciales, lo que invalida el procedimiento", concluye la presentación, que lleva las firmas del Colegio de Abogados de la Ciudad, Será Justicia, Acción Conjunta Republicana, Usina de Justicia, Entre Ríos sin Corrupción, Profesores Republicanos, Fores, Poder Ciudadano, Alejandro Fargosi, Daniel Sabsay, Pablo Pirovano, Gerardo Enrique Vega, Alberto Fidel Cohan, Ezequiel Nino, Alejandro Drucaroffy Marcelo de Jesús.

## El Gobierno se mete en la causa por lavado contra Insaurralde

Lujo. El exintendente fue denunciado por el viaje en yate

La Unidad de Información Financiera, el organismo que depende del Ministerio de Justicia dedicado a la in- dirige Ignacio Yacobucci. El circunstancias que ameritan vestigación de maniobras de lavado de dinero, fue admitido ayer como querellante, organigrama del Estado de- escribió el juez. es decir, cómo víctima, en la pende del Poder Ejecutivo. causa en que se investiga a Gabinete de Axel Kicillof.

do por supuesto enriquecimiento ilícito y blanqueo de sostienen en el expediente. capitales tras su viaje en el yate Bandido, en compañía de su pareja de entonces, Sofía Clerici.

federal Ernesto Kreplak an-

Martín Insaurralde, exjefe de admitir a la UIF como parte en la causa, sostuvo que el la-Insaurralde fue denuncia- vado de dinero es una de las hipótesis delictivas que se

> "La hipótesis de investigación que se siguen podría dar cuenta de la posible co- lla, con la modelo Sofía Clemisión de delitos contra la rici. •

> La decisión la tomó el juez administración pública, enriquecimiento ilícito de funte la solicitud de la UIF, que cionarios y lavado de activos, organismo, si bien goza de la intervención de la Unidad autonomía funcional, en el de Información Financiera",

Insaurralde es investigado El propio magistrado, al desde octubre del año pasado por el juez federal Ernesto Kreplak por lavado de dinero y supuesto enriquecimiento ilícito desde que fue publicada su fotografía a bordo del yate Bandido, navegando por el Mediterráneo, en Marbe-



# ECONOMÍA

Edición de hoy a cargo de Francisco Jueguen y José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

| DÓLAR     |           |                    |          |                                         |                                        |
|-----------|-----------|--------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|           |           | ▼ (ANT:\$940,56)   | Euro     | 100000000000000000000000000000000000000 | ▼(ANT: \$970,55)                       |
| CCL       |           | ▼ (ANT: \$1306,41) | Real     |                                         | ▼(ANT: \$168,22)                       |
| Mayorista | \$901,50  | = (ANT:\$901,50)   | Reservas |                                         | ▼ (ANT: 29.236)<br>en millones de US\$ |
| Paralelo  |           | ▲(ANT:\$1280,00)   |          |                                         |                                        |
| Turista   | \$1473,60 | ▲(ANT: \$1472,80)  |          |                                         |                                        |

#### Encuentro liberal | LOS PLANES DEL EQUIPO ECONÓMICO

# Caputo dijo que el Gobierno le pedirá fondos frescos al FMI para apurar la salida del cepo

El directorio del organismo de crédito internacional se reunirá mañana; la administración de Milei buscará avanzar en un nuevo programa que contemple más desembolsos

#### Esteban Lafuente

El ministro de Economía, Luis Caputo, atacó a la oposición por los cambios en la forma jubilatoria que se aprobaron en Diputados, apuntó a los senadores que demoran la sanción de la Ley Bases y confirmó que el Gobierno pedirá "nueva plata" al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del nuevo programa que ya se negocia.

"Esto es un cambio fundamental que vino para quedarse, por eso las cuentas siguen cerrando y estamos cada vez mejor", dijo el funcionario. Fue en su presentación en el seminario "El renacer de la libertad en la Argentina y el mundo", organizado en el Hotel Hilton, donde insistió en los hitos del Gobierno durante el primer semestre de gestión, entre los que destacó el superávit fiscal.

"No subestimen los fundamentals de esta economía. La Argentina fue siempre un país que ignoróeso, donde la economía siempre estuvo supeditada a la política. Esta es la primera vez en que la economía manda sobre la política", dijo Caputo, al explicar su énfasis sobre el equilibrio fiscal y minimizar el impacto de la demora en la sanción de la Ley Bases con respecto a variables como el tipo de cambio paralelo y la brecha cambiaria.

"Obviamente, la política va a meter la cola. La condición [para que haya ruidos] es que la economía esté desestabilizada. Pero ahora, la macro está ordenada y eso simplifica.



El ministro de Economía, Luis Caputo, ayer, en su disertación en el Hotel Hilton

ECONOMÍA

El ruido no la va a afectar, porque tenemos superávit fiscal, comercial y de cuenta corriente. Y se llegó no por crisis, sino que estamos en una situación sólida porque los argentinos lo decidieron", insistió Caputo.

Por otra parte, el titular de Economía confirmó que mañana se reunirá el directorio del FMI para tratar la última revisión del programa del país con el organismo, cuyo acuerdo técnico se selló a mediados de mayo. De esa reunión depende el desembolso de alrededor de US\$800

millones, que podría girarse una vez que se confirme la aprobación del *board* del Fondo.

"Estamos en proceso de la reevaluación del Fondo, que va a ser el 13", dijo Caputo. Y agregó que "a partir de ahí" su equipo comenzará a "negociar con ellos un nuevo programa". No será "algo nuevo" porque, según dijo, está conversando con el organismo "desde agosto" del año pasado, dijo sin dar mayores detalles. De todas maneras, confirmó que el objetivo del Gobierno es que esa renegociación incluya el desembolso de "nueva plata" para acelerar la salida del cepo cambiario.

"Probablemente, va a llevar algo detiempoy no lo anunciamos ahora porque primero hay que acordarlo con el Fondo. Vamos a tratar de que con ese nuevo programa llegue nueva plata", dijo Caputo, al explicar las "cuatro condiciones" necesarias para poder levantar las restricciones cambiarias: "Equilibrio fiscal, haber solucionado el problema del stock de demanda de dólares heredados

de la gestión anterior, los flujos de dólares y una relación razonable entre reservas del BCRA y pasivos remunerados".

"Todavía no estamos ahí. La que se cumple más razonablemente es el equilibrio fiscal, y la cuarta todavía es en la que tenemos que seguir trabajando", dijo Caputo, al justificar el pedido al FMI por desembolsos adicionales al programa vigente, que incluyó giros por US\$44.000 millones (deloscasi US\$57.000 planteados en el plan firmado durante la gestión de Mauricio Macri). Es un punto clave, que también comprende el esquema de pago en cuotas de las importaciones (a 30, 60, 90 y 120 días) y la renegociación del swap de monedas con China, que aun no se cerró.

Tras elogiar a su equipo, Caputo celebró las medidas del Gobierno y ratificó el rumbo de ajuste y austeridad fiscal aplicado en los primeros seis meses de la gestión. "El resumen más concluyente de esto es que pasamos de una hiperinflación casi garantizada a tener créditos hipotecarios", dijo Caputo, al enfatizar que el Gobierno recibió un déficit fiscal de 5% del PBI y un cuasifiscal de 10 puntos del producto y logró "superávit en el primer mes".

Además del ajuste de las cuentas fiscales, Caputo también justificó la fuerte baja en la tasa de interés (en sucesivos recortes, cayó del 133% al 40%) que decidió el Banco Central. "Aplicamos una política que sorprendió a la mayoría. Subir la tasa de interés se hace para descomprimir la creación secundaria de dinero, el crédito. Pero en la Argentina no aplica, porque la inflación no era por recalentamiento de la economía y el crédito es apenas 3,8% del PBI", explicó Caputo, quien insistió en que al momento de la asunción del nuevo gobierno el BCRA tenía "más de tres bases monetarias" en sus pasivos remunerados.

Caputo atacó en duros términos a la oposición por demorar el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal, einsistió en que aun sin la sanción de estas normas el Gobierno mantendrá su foco en el equilibrio de las cuentas públicas, el factor determinante que, según su visión, apuntalará la recuperación económica: "Es importantísimo". •

# Sturzenegger afirmó que se encargará de la desregulación

El economista señaló cuál será su rol en el Gobierno; aclaró que "los temas de la macro son para el ministro"

Aún sin cargo en el gabinete, pero con voz autorizada para hablar del Gobierno. Así se mostró Federico Sturzenegger en una disertación que brindó en el Hotel Hilton, donde participó de un evento organizado por la fundación Libertad y Progreso y Cato Institute. Cuando le preguntaron sobre el proyecto de dolarización, aclaró sin titubeos cuál es su rol en la estructura de Javier Milei: "Yo hago desregulación, los temas de la macro son para el

ministro [Luis Caputo]".

Sturzenegger habló de una supuesta situación sin precedentes en
la Argentina, a la que describió con
un "Congreso que le cambia las leyes
al Congreso" y un Presidente que está
"enojado con el Congreso". Más allá
de las declaraciones públicas de Milei sobre los legisladores, a quienes
en ocasiones catalogó como "ratas",
la estadística sustenta la posición del
responsable de desregulación de la
economía: seis meses de gobierno,
idas y vueltas con el proyecto de Ley
Bases y ninguna sanción.

En ese sentido, Sturzenegger incorporó su propio concepto de "casta", al que le agregó un matiz proveniente de la geografía. "La Ar-

gentina está en su propio Triángulo de las Bermudas". El economista ubicó en sus tres vértices a "la corporación empresarial, la sindical y el partido peronista". Con relación a este último, aseguró que "es el gestor de la casta". En ese momento, el auditorio lo aplaudió.

De hecho, la satisfacción de quienes asistieron al evento continuó cuando Sturzenegger detalló cuál es su plan para desbaratar este "Triángulo de las Bermudas". Sostuvo que "a los agentes bloqueantes" hay que quitarles poder. De esta manera, identificó que "la criptonita" de la aludida "corporación sindical", según su visión, es "la caja". En este sentido, hizo referencia directa al porcentaje del salario de trabajadores registrados no sindicalizados que igual llegan a las arcas de estas agrupaciones laborales.

#### Mayor apertura

Vinculado a "la corporación empresarial", la hoja de ruta del "economista desregulador" marca un sendero de "libre competencia". Es decir, Sturzenegger abrió la puerta para más aperturas en términos de normativa comercial. Y con relación al peronismo, afirmó que la gente "compra" el mensaje de Milei por sobre el de otros partidos políticos porque considera que es "bienintencionado".

Además, no perdió de vista al ta-

maño del Estado o, dicho en otras palabras, el asunto del empleo público. En este apartado, Sturzenegger tampoco mostró dudas al repetir más de una vez el calificativo "ñoqui".

Con un estilo discursivo parecido al del Presidente, el economista también hizo mención a la necesidad de impulsar procesos de ingreso a la administración pública por idoneidad y no por conveniencia política o vínculo familiar. Hace una semana, Milei había adelantado que el Ejecutivo avanzará con 50.000 despidos más, aunque sobre esta medida no hubo ninguna referencia directa del asesor desregulador, que evita comentar sobre macroeconomía. •

ta- Ignacio Grimaldi

LA NACION | MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024



66

En el Manifiesto Comunista aconsejaban tener un banco que tuviera el monopolio de la emisión y el manejo del dinero"



Los argentinos ya eligieron el dólar. No estamos diciendo que debería dolarizarse la economía, porque ya está hecha"

# Una ceremonia liberal en Puerto Madero para apoyar a Milei y cuestionar a Marx

El evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso sirvió para que funcionarios y voces cercanas al oficialismo ratifiquen el rumbo

#### Esteban Lafuente

Nofaltónada. Hubodiatribas contra los "filósofos marxistas" y la "intromisión del Estado", embestidas contra "el robo de los bancos centrales" y la "estafa piramidal" de la emisión monetaria, celebración del "proyecto de vida personal" y el "florecimiento humano", citas recurrentes a los economistas Milton Friedman o Friedrich Hayekpara ponderar los beneficios del mercado, entusiasmo por los "argumentos morales" de Javier Milei y la "oportunidad" que viveel paístras el cambio de gobierno. Hasta una tienda para comprar los libros de Von Mises, Rothbard, Alberdi y también del Presidente, que se entregaban en una bolsa con la

El encuentro "El renacer de la libertad en la Argentina y el mundo", un seminario realizado en el Hotel Hilton de Buenos Aires, en Puerto Madero, se vivió como un congreso de festividad liberal. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Federico Sturzenegger, de anunciada pronta incorporación al gabinete, fueron dos de los expositores centrales del encuentro (ver aparte), que tendrá hoy el cierre a cargo de Milei.

inscripción "Austrian School".

"Para mí, que el Presidente haya ratificado y reiterado en muchísimas ocasiones la imperiosa necesidad de eliminar el banco [Central] me produce un fenomenal orgasmo intelectual", dijo Alberto Benegas Lynch (h.), doctor en Economía, catedrático universitario y considerado un "prócer" por el fundador de La Libertad Avanza. Cientos de participantes de la Argentina y del exterior, en su enorme mayoría hombres, escuchaban atentos y aplaudían las intervenciones de quien acuñó la definición del liberalismo que repite como mantra el Presidente ("es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo").

Nombres del mundo de los negocios como Cristiano Rattazzi, expresidente de Fiat Auto Argentina; Alec Oxenford, fundador de Despegary OLX; Eduardo Bastitta, fundador de Plaza Logística, y Silvia Torres Carbonell, directora del Centro de Entrepreneurship del IAE Business School (Universidad Austral) y referente del fondo Alina VC, caminaron los pasillos del Hilton, donde también estuvieron los diputados oficialistas Alberto "Bertie" Benegas Lynch (La Libertad Avanza), Damián Arabia y Sabrina Ajmechet (Pro).

"Los liberales no somos una manada, y con respeto al otro tenemos libertad de pensamiento", arengó Benegas Lynch (h.), en cuya exposición tuvo al Banco Central y la "estafa" de la inflación como sus principales blancos. "Es un impuesto no legislado", insistió el abogado, quien ratificó que "los banqueros centrales siempre se equivocan".

Por eso, reclamó al Ejecutivo que avance en su cierre. También apuntó contra la "falacia ad populum" en la que caen quienes dicen que casi no existen países sin banco central. "Todos venimos del taparrabo. Si nuestros ancestros se hubieran quedado como estaban, nunca hubiéramos llegado al arcoy la flecha", dijo el presidente del Consejo Aca-

démico de la Fundación Libertad y Progreso, entidad a cargo de la organización del encuentro junto al CATO Institute, un think tank conservador con sede en Washington (Estados Unidos) que tuvo entre sus miembros fundadores (1977) a Murray Rothbard (fue expulsado por el directorio en 1981).

Su reiterada cruzada contra el Estado también incluyó críticas a la intervención sobre áreas sociales ("tener secretaría o ministerio de educación y cultura es un cachetazo feroz a la educación y a la cultura"), elogios al sistema de vouchers y una cita a Marx para rechazar la presencia de un Banco Central: "En el quinto punto del Manifiesto Comunista, aconsejaban tener un banco que tuviera el monopolio de la emisión y el manejo del dinero".

A ese planteo se sumó Emilio Ocampo, el ideólogo de la dolarización que había elegido Milei en campaña para presidir y cerrar el Banco Central, quien luego fue apartado para designar en el cargo a Santiago Bausili. "No queremos que un tecnócrata nos diga qué moneda podemos usar", dijo el economista, quien abogó por la "libertad monetaria" y dijo que el dólar es "la mejor moneda del mundo (...) Si deja de serlo, la gente debería poder elegir usar otra", insistió.

"Los argentinos ya eligieron el dólar. No estamos diciendo que debería dolarizarse la economía, porque ya está hecha. No estamos defendiendo nada nuevo. Eso ya es un hecho. La competencia de monedas libre tiene mucho que ver con el libro flujo de capitales", dijo el profesor de Ucema. •

# El dólar blue volvió a subir y se acercó a la barrera de los \$1300

MERCADOS. Los bonos soberanos y las acciones mostraron retrocesos; aumentó el riesgo país

#### Melisa Reinhold

LA NACION

Tras un mes de turbulencias financieras, hoy el Senado debatirá la Ley Bases y la reforma fiscal, noticia que determinará si el Gobierno podrá encarar algunas de las reformas estructurales en agenda. En ese escenario de cautela, a la espera de conocerse si el Ejecutivo logrará el apoyo necesario para aprobar la iniciativa, ayer el dólar blue quedó cerca de la barrera de los \$1300.

En las "cuevas" que operan en la ciudad de Buenos Aires, el tipo de cambio paralelo subió \$15 (+1,2%) y se vendió a \$1295, aunque en las primeras negociaciones del día había llegado a tocar los \$1300. Se trató del valor nominal más alto del que se tenga registro, tras superar los \$1280 que marcó tanto anteayer, como el 23 de mayo último.

"El mercado estará mirando esta semana distintas cuestiones. tanto políticas como económicofinancieras. Desde lo político, será clave el devenir de la votación de la Ley Bases y el paquete fiscal, en especial los detalles y cómo vuelven las iniciativas a Diputados. Consideramos que el mercado descuenta que las iniciativas serán aprobadas, aun con modificaciones, y que un resultado adverso para el Gobierno sería interpretado de forma negativa en términos de cotizaciones de activos financieros y dólar. En tanto, otro punto clave que impacta sobre todo en dólar son los flujos, dado que una continuidad en la merma de las liquidaciones de exportaciones totales, aun con la mejora del agro desde mayo, podría traer presiones cambiarias", señaló Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Cabe recordar que las liquidaciones del campo marcan la tendencia de los tipos de cambio financieros, ya que los exportadores pueden liquidar un 20% de sus ventas por esta vía, lo que aumenta la oferta de divisas y hace caer el precio del CCL. El 80% restante tienen que canalizar por el tipo de cambio mayorista, a \$902.

A pesar de que el campo se encuentra en plena cosecha, los números vienen por debajo de lo que estimaban los analistas. Anteayer, sin ir más lejos, la oferta de los exportadores en los financieros fue de US\$30 millones, cerca de mínimos de la gestión de Javier Milei, de acuerdo con estimaciones de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Ayer, sin embargo, los tipos de cambio financieros se mantuvieron prácticamente estables. El dólar MEP mediante la compraventa de bonos GD30 cotizó a \$1273,90, apenas \$1,27 más que anteayer (+0,1%). El contado con liquidación (CCL) se negoció a \$1305,54, un retroceso diario de \$1,9 (-0,1%).

Ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la tensión cambiaria de las últimas semanas. Dijo que "puede haber volatilidad" en las cotizaciones, "pero no hay asidero". Y apuntó contra la política por haber puesto fin al veranito cambiario de los últimos tres meses. "La condición necesaria para que haya una crisis es que haya desorden macro. No hay crisis. Es una lástima lodel mercado, porque mayo fue un mes espectacular. Antes del ataque político, el riesgo país era de 1200 puntos y el dólar estaba a \$1100, fue récord de superávit fiscal y la inflación bajó a la mitad respecto a abril", enumeró.

A modo de comparación, ayer el riesgo país trepó 38 unidades y cerró el día en los 1526 puntos básicos (+2,55%). Esto se debió a la caída que presentaron los bonos del último canje de deuda, en todas sus legislaciones y vencimientos, a pesar del rebote que tuvieron durante la rueda anterior. Mientras los Bonares retrocedieron 2,06% (AL41D), los Globales lo hicieron 3,06% (GD38D). La Bolsa retrocedió 2% por la caída que tuvieron las acciones del Banco Supervielle (-3,2%), el Banco Macro (-3,1%) y Telecom Argentina (-3%). •

#### EL BANCO CENTRAL VENDIÓ RESERVAS

El Banco Central (BCRA) volvió ayer a vender reservas: debió desprenderse de otros US\$31 millones, con lo que ya perdió mediante intervenciones sobre el mercado US\$67 millones en las últimas tres ruedas. El dato se conoció tras una jornada en la que el ente monetario congeló nuevamente el precio del dólar mayorista, que cerró a \$902,00 para la venta.

# Destacan el valor del capital humano

James Heckman, premio Nobel de Economía, afirmó que ese apoyo inicial impulsa la movilidad social

El economista ganador del premio Nobel en 2000, James Heckman, estuvo presente en el encuentro "El renacer de la libertad en la Argentina y el mundo", organizado por la fundación Libertad y Progreso. Habló de la importancia de la primera infancia y el desarrollo de capacidades que no se enseñan en las escuelas para fomentar la movilidad ascendente social.

Sin hacer referencia a la coyuntura y menos a la crisis que sacudió al Ministerio de Capital Humano, Heckman, que pidió eficiencia en la inversión en este rubro, inició su presentación con esta observación: "Todavía hay muchas desigualdades". Luego se dedicó a explicar de qué manera, "no marxista", se debería estimular el progreso de quienes padecen los peores indicadores demográficos.

Citó el principio de Pareto: "El 20% de la población concentra el 80% de los problemas". Heckman identificó a la primera infancia como la piedra fundamental para desatar ese nudo gordiano. Incluso, calificó como "cimiento principal" la inversión destinada al segmento etario compuesto por los menores de cinco años.

Además, habló de adquirir nuevas

capacidades a partir de las habilidades tradicionales. Así se refirió a la motivación por ser mejores, la curiosidad, la voluntad de trabajo, entre otras. "Esto es importante para la movilidad social", argumentó.

Citó varios estudios académicos, pero al que más tiempo le dedicó fue al proyecto preescolar Perry. En él, se comparó a dos grupos de jóvenes: uno que recibió los beneficios de inversión en su primera infancia y el otro no. Los beneficiados con la inversión en su primera infancia alcanzaron niveles superiores de educación, salarios más altos, compraron más viviendas, sufrieron menos arrestos y recibieron menos servicios sociales. • Ignacio Grimaldi

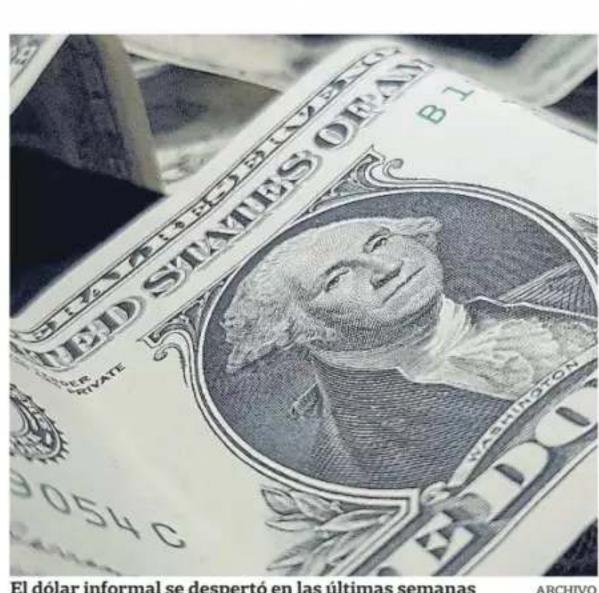

El dólar informal se despertó en las últimas semanas

ARCHIVO

# Horas cruciales para Milei y temor por el dólar sin Ley Bases

EL ESCENARIO

Francisco Jueguen
LA NACION

l gobierno de Javier Milei se sostiene en dos factores: su elevada popularidad incluso frente a un ajuste brutal y el absoluto desconcierto opositor, carente de intérpretes a la hora de decodificar un espíritu de época cambiante en el país. Sin embargo, esa fórmula que hoy reconfigura la política se sostendrá mientras la tasa de impaciencia de la sociedad no crezca.

En ese camino, las próximas horas serán cruciales para los libertarios, ya que revelarán el devenir de piezas que forman el corazón de los objetivos oficiales: el destino de la Ley Bases, el andar de la inflación y el vínculo con las finanzas internacionales, o sea, con el FMI.

En medio de ese torbellino, los rumores se intensificaron y volvieron a mover el barco. El dólar blue, termómetro de la estabilidad, retomó su senda ascendente. "Son los de siempre, que quieren generar ruido (...); las cerealeras son las que se lo creen", indicaron desde el Ministerio de Economía. Ayer, el Banco Central (BCRA) volvió a vender reservas. "Todo el tiempo, tipos diciendo que se va a 70/30 [actualmente, el campo liquida 80% al oficial v 20 al contado con liquidación]. Que no liquiden porque el tipodecambio sube. Lobby portodos lados. Insoportable", dijeron en otra ventanilla del equipo económico.

Luis Caputo, de hecho, debió salir a ahuyentar otros miedos. "Ante los infundados rumores, aclaramos con Santiago Bausili que en caso de que se apruebe la Ley Bases, la baja del impuesto PAIS no viene asociada a ninguna devaluación. Tampoco se tocará el 80/20 actual ni el crawling de 2%", dijo el ministro en X, mientras el dólar informal aumentaba.

En medio de esta foto, se da un hecho curioso: luego de mucho tiempo, la inflación comienza a descender del podio de las preocupaciones argentinas. Más precisamente, por primera vez desde enero de 2021, dejó de ser el tema al que más teme la sociedad. Según D'Alessio Irol/ Berensztein cayó 25 puntos porcentuales desde la asunción de Milei.

Si se toman los datos del IPC de CABA de mayo como un anticipo de lo que pasará, la inflación de ese mes que se conocerá el jueves debiera ser menor al 4,4% que marcó la dirección porteña. En los últimos cuatro meses, la suba de precios fue más alta en la ciudad que en el resto del país. El debate seguirá siendo la resistencia a la baja: la primera semana de junio muestra –según estimó FIEL– un leve rebrote.

Ahora, en la cima del ranking de preocupaciones está la "incertidumbre económica", según la misma encuesta. Se trata de un significante difícil de traducir, pero en el que se englobarían la caída del poder de compray el temor a quedarse sin trabajo en una economía en recesión.

Desde fines de noviembre y hasta marzo, la cantidad de trabajadores registrados privados -el empleo de calidad-cayó en casi 100.000. Abril habría seguido por ese camino. Pese a que algunos indicadores económicos muestran pequeños rebotes mensuales, lo hacen desde niveles de actividad muy bajos. Lo mismo, los salarios. Las consultoras privadas que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado estimaron que la profundidad de la recesión este año será mayor a la esperada. Estaría en el 3,8% (antes era 3,5%). El Banco Mundial se sumó en las últimas horas al empeoramiento de las perspectivas para el país.

"La recaudación del impuesto al



El presidente Javier Milei y el Congreso en horas que son cruciales para el Gobierno

ARCHIVO

cheque cayó 25% real en mayo. Es la mayor caída en 20 años y hasta supera la del colapso de ventas en pandemia. Este impuesto es el que mejor anticipa los números de actividad económica que se publican dos meses más tarde", escribió el exministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay. Cerró con un hashtag: #hiperrecesión.

En el equipo económico suelen repetir que la sanción de la Ley Bases no es determinante, ya que el plan ideado por Caputo fijó el rumbo para terminar con el déficit sin la necesidad de ese cuerpo normativo. Sin embargo, el ministro de Economía sorprendió con una promesa: "Si se aprueba la Ley Bases, vamos a retrotraer esa suba del impuesto PAIS; lo vamos a bajar del 17,5% al 7,5%". Traducción: lo llevaría nuevamente a tiempos de Sergio Massa ministro, antes de que esta gestión lo incrementara y expandiera.

Caputo develó que la Ley Bases es finalmente relevante para hacer sostenible el equilibrio fiscal sumando ingresos vía el paquete fiscal y reduciendo gastos por reforma del Estado. Si el equilibrio está en juego como lo dejó en claro el proyecto de cambio de la fórmula jubilatoria que quiso imponer la oposición unida en el Congreso, una movida que esparció el nerviosismo en el mercado la semana pasada- también dificulta la posibilidad de la baja de impuestos, entre ellos, el PAIS. Se trata de un gravamen significativo hoy en la recaudación impositiva -está quinto-, pero además está asociado a la eliminación del cepo cambiario. Con cepo-y sin RIGI ni marco para regulatorio para la energia, ambos en la Ley Bases-será difícil atraer inversiones. De esta manera, no sería suficiente la reactivación del crédito como el único motor de una economía en recesión. Con cepo tampoco hay una competencia de monedas. Ayer, Javier Bolzico, presidente de Adeba-que agrupa a los bancos de capital argentino-, dio tres datos importantes en el cocktail por el Día del Periodista en Puerto Madero. El primero fue que, luego de mucho tiempo, el crédito bancario aumentó casi un 5% por encima de la inflación estimada en mayo. El segundo, ratificó que está de acuerdo con el esquema de "competencia de monedas" que impulsa Milei. El tercero, ya en los pasillos y no en su

discurso, que hay conversaciones entre los bancos y el Gobierno por los *puts* –un seguro para los bancos que compran bonos del Tesoro otorgados por el BCRA y que suman billones de pesos–que complican la salida del cepo cambiario.

#### Respaldo político

Que el Gobierno no pueda sacar ni una ley propia riega la incertidumbre en los mercados financieros acerca de la viabilidad de reformas estructurales. Son las que promete implementar Caputo para hacer competitiva la economía y esquivar una devaluación. Además, son las que espera ver la platea de figuras que recibe al Presidente y que prometen, aún sin concretar, desembolsosen la Argentina. Estambién el test

Las encuestas marcan que la inflación ya no es el principal temor

Los argentinos están preocupados ahora por el impacto de la recesión económica

En Economía atan la situación del dólar a las trabas políticas en el Congreso

que espera el mercado voluntario de crédito para –ya sin cepo– prestarle a la Argentina para que pueda hacer frente a la empinada montaña de deuda en dólares que enfrentará el país en el mediano plazo.

Otro que suele hacer preguntas por el respaldo político es el Fondo, que el jueves juntará a su board para aprobar la octava revisión del programa, ya con la letra chica de recomendaciones (el llamado staff report). ¿Dará alguna pista sobre las preliminares charlas con dinero fresco por un nuevo programa con el país? Si es nuevo, ¿deberá ir al Congreso?

En las primeras medidas que presentó Caputo allá por diciembre, si se tienen en cuenta la reversión de Ganancias, los proyectos de moratoria, blanqueo y Bienes Personales, y los gastos de funcionamiento que podrían venir de una reforma profunda del Estado se suma casi un punto y medio del producto bruto interno (PBI), que termina dependiendo de la suerte de la Ley Bases. El proyecto de la oposición sobre jubilaciones, en tanto, sumaría al gasto medio punto del PBI si la oposición unida compusiera los dos tercios para doblarle la muñeca al veto de Milei.

Tan significativa parece ahora la Ley Bases que un gobierno que comenzó con la radicalidad de Federico Sturzenegger y su DNU 70-el que desreguló fuertemente la economíatermina hoy apoyado en el pragmatismo político de Guillermo Francos para negociar con la "casta".

"Hay un segmento de la clase política que está en otro canal", se enojan en el quinto piso del Palacio de Hacienda. "Van a quedar expuestos si no sacan la Ley Bases", agregan en sintonía con Caputo. Allí siguen confiando en que gobernar es comunicar—¿por X?—y apuntar a la casta.

"El equilibrio fiscal es inamovible pase lo que pase. No nos va a temblar el pulso por medio punto más o menos", recordó un funcionario que depende del ministro, que dice que no hay pesos para una corrida, que sigue habiendo superávit financiero (lo habría de nuevo para este mes), y que afirma que en ese contexto el dólar se va a apreciar. "No es un capricho", aclara sobre el crawl al 2% del Banco Central y dice que el pedido de "evolución" de la política cambiaria y monetaria del FMI está en sintonía con lo que programa el equipo económico: lo que se modifica son los tiempos y las responsabilidades sobre el país.

Caputo repitió el domingo que no hay apuro para levantar el cepo. Dijo que se tienen que cumplir esencialmente cuatro condiciones para ese nuevo hito. Una es el equilibrio fiscal. La segunda, tener resuelto el problema del stock heredado. Haber solucionado el flujo de dólares, y, por último, que haya una relación "razonable" entre reservas y pasivos remunerados. Por esta última cuestión comienza a hacer ruido la falta de renovación del swap chino.

Son todos conceptos que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, explicó el jueves pasado con vehemencia ante un público acotado de socios en el Tenis Club Argentino.

La casta tiene poder de fuego, no hay dudas, pero sigue inmersa en un mar de incoherencias y desvaríos. En conjunto apoyó un plan para contrarrestar la licuación de los jubilados que implica modificar el plan fiscal del Gobierno, su piedra filosofal. A pesar de la licuadora en los primeros tres meses del año, que existió, y que frente a un año quedaron en un nivel bajo, los ingresos reales de los jubilados comenzaron a recuperarse. Como escribió Silvia Stang en LA NACION en abril, quienes cobran más que el básico pudieron adquirir un 1,8% menos que en diciembre. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, en junio superarían el valor de noviembre.

Quienes se juntaron para cuestionar al Gobierno son parte de gobiernos que licuaron a los jubilados. El fin de semana, Marcelo Capello, economista del Ieral, señaló que la jubilación media bajó 13% entre noviembre de 2015 y el mismo mes de 2019; 31% entre noviembre de 2019 y 2023, y 4% entre fines del año pasado y junio de 2024. "Pero los legisladores de UP y algunos ex JxC se interesaron recién ahora por la movilidad previsional", criticó.

El dictamen de la Ley Bases que presentó en solitario el presidente de la UCR, Martín Lousteau, por caso, excluye la privatización de Aerolíneas Argentinas. Su visión, probablemente por el bullying libertario, cambió frente a la que tenía en 2015. "Las aerolíneas del mundo que nos gustan, que funcionan, no son públicas. Tiene que competir con otras para que sea rentable, y no se puede tener empleados de más", afirmó ese año en una entrevista con Alejandro Fantino el propio Lousteau. Entre los buenos ejemplos a seguir citó a la entonces Air France, con capitales públicos y privados. Es el modelo CFK para YPF.

Por estas horas, no es raro ver a su vez a militantes kirchneristas abanderados en números de pobreza alternativos, como los de la UCA, cuando en sus gestiones se encargaron de desmantelar los datos oficiales y perseguir a quienes producían los privados. Doble vara.

Claro que el oficialismo, además de las internas y los desmanejos de gestión, también suma contradicciones. "Amo ser el topo adentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro", dijo el Presidente horas atrás en una entrevista. Lo dijo cuando está pidiendo facultades delegadas a la supuesta "casta" en el Congreso que, según suelen afirmar él y sus ministros, vive de las cajas estatales. Y esas facultades son para reformar el Estado.

Un exministro de un gobierno de Mauricio Macri que brinda desayunos en el Four Seasons a empresarios sigue siendo optimista. Ve la inflación cerca de 3% a fin de año y la actividad levantando gracias al crédito al consumo que ofrecerán los bancos. Coincide con loque afirmó el CEO de una importante compañía del sur el jueves frente a varios periodistas en un almuerzo. El economista confía en que Caputo "no se enamoró" del cepo ni del congelamiento de tarifas. "Son pragmáticos", los define. Eso sí, señala como claves las atribuciones en la Ley Bases para achicar el Estado, dar un marco a la energia e impulsar una reforma laboral. Suma al paquete fiscal y Régimen para de Incentivo para Grandes Inversiones. Aludiendo a la estabilidad política, pero principalmente a la cambiaria en estas horas aclara: "Hay un dólar Ley Bases y un dólar sin Ley Bases". Son sensaciones cruciales para ir definiendo la tasa de impaciencia social. Y el Gobierno lo sabe. •

# El Banco Mundial prevé que el PBI de la Argentina caerá 3,5% este año

ESTIMACIÓN. El organismo empeoró el pronóstico que tenía para el país, pero proyectó un rebote para 2025, con un crecimiento de 5%

#### Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.-El Banco Mundial (BM) empeoró su pronóstico para la Argentina al proyectar una caída del producto bruto interno (PBI) del 3,5% para este año debido al ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei y la caída del precio de la soja, uno de los principales productos de exportación del país. En abril, el organismo había proyectado una contracción del 2,3% para 2024.

En tanto, para el año próximo, el BM prevé que la economía rebote y crezca un 5%.

Las nuevas estimaciones del organismo surgen del informe 2024 "Global Economic Prospects", difundido ayer en Washington, y están alineadas con las últimas proyecciones de los economistas que participan del relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central, que en mayo anticipó una caída del producto del 3,8% para este año.

El informe indicó que la contracción será "temporaria", y que tanto la inflación como las expectativas de inflación han comenzado a mostrar "señales de atenuación". "Las autoridades están tratando de abordar los importantes desafíos económicos del país con un nuevo enfoque de política basado en parte en la consolidación fiscal y el realineamiento de los precios relativos, incluido el tipo de cambio. Se espera que la inflación se mantenga elevada este año, aunque disminuya a un ritmo rápido", señala el trabajo del organismo.

"Se espera que la actividad económica se fortalezca en 2025 a medida que se aborden los desequilibrios macroeconómicos, se eliminen más distorsiones del mercado y la inflación quede bajo control", agrega el informe.

Ante una consulta de LA NACION, los economistas del organismo indicaron que la revisión a la baja de las proyecciones para este año se debe a tres razones: un significativo arrastre negativo de la economía desde finales de 2023, la reducción de los precios internacionales de la soja –un 22% menores a los de



La baja de precios de los granos impacta en las exportaciones ARCHIVO

hace un año-, que impactará en las exportaciones y en los ingresos fiscales, y "el proceso de estabilización económica" sustentado por la se en un 1,8% en 2024, para repunrealineación de precios relativos y una rápida contracción fiscal, que "tuvo un impacto más severo en la actividad económica en el primer trimestre de lo inicialmente previsto, con una contracción acumulada del 5,3% durante enero-marzo".

Es la segunda vez que el BM corrigea la baja sus proyecciones para la Argentina este año. En abril pasado, el organismo anunció un recorte de su estimación de crecimiento para la Argentina desde un aumento del producto del 2,3% a una caída del 2,8%, la primera actualización hacia terreno negativo.

William Maloney, economista jefe del BM para la región latinoamericana, dijo en ese momento que ese cambio en las proyecciones para 2024 se asoció con la modificación de escenario económico, tras asumir el nuevo gobierno.

"Es debido al fuerte recorte que se aplicó para llegar al equilibrio fiscal y el ajuste de precios relativos", dijo Maloney, quien además sostuvo que esas medidas eran "necesarias" para mejorar la tendencia de mediano plazo de la economía argentina, que no creció en la última década.

El nuevo informe del BM también redujo sus pronósticos para

América Latina y el Caribe. Prevé que el crecimiento en esta región disminuirá aún más hasta ubicartar luego hasta el 2,7% en 2025, conforme las tasas de interés se normalicen y baje la inflación.

Según las proyecciones, "los precios de los productos básicos respaldarán las exportaciones de la región, aunque el tenue crecimiento de China podría limitar la demanda de los principales productos básicos".

El organismo dijo que sus previsiones están expuestas a varios riesgos, incluidos la posibilidad de que las condiciones financieras mundiales se vuelvan más restrictivas, los elevados niveles de deuda local y la desaceleración del crecimiento de China. "Los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambioclimáticotambién representan un riesgo. Por el contrario, una actividad económica más sólida en Estados Unidos podría tener un impacto positivo en América Central y el Caribe", señala el trabajo.

"En conclusión, si bien la región de América Latina y el Caribe enfrentará dificultades económicas en 2024, se espera que muestre una recuperación gradual en 2025, apoyada por el descenso de la inflación y una política monetaria acomodaticia", agregó el organismo en su informe. •

#### Marcha atrás con la quita del servicio de grúas en los seguros

AUXILIO. El Gobierno decidió que seguirá vigente esa prestación

Tras los reclamos que generó la medida, el Gobierno dio marcha atrás con la decisión que autorizaba a las empresas de seguros a dejar de ofrecer el servicio de grúas y a cubrir los gastos de traslado y estadía. A través de la resolución sintetizada 269/2024, publicada ayer, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) eliminó la medida, que tendría que haber entrado en vigor el 24 de este mes.

Con la intención del Gobierno de no abrir un nuevo frente de conflicto, en pleno momento de ajuste económico y subas de tarifas, la idea de la Superintendencia de Seguros sería postergar el cambio para más adelante, cuando existan otras condiciones en el mercado, indicaron en la dependencia.

En abril, a través de otra resolución, la SSN había determinado que las compañías de seguros debían cubrir los costos de acarreo y auxilio mecánico únicamente en casos de "daño y/o incendio que impida la circulación del vehículo, robo y/o hurto". Esto significaba que las aseguradoras dejarían sin efecto la cobertura obligatoria que rige hoy, donde por "desperfectos o problemas mecánicos, de batería, arranque, eléctricos, pinchaduras, cortaduras y/o reventones de las cámaras o cubiertas o falta de combustible" también se procedía con el traslado de la unidad afectada. Si bien la medida no obligaba a las empresas a dejar de ofrecer grúa y asistencia mecánica, las eximía de la obligación de hacerlo.

Ahora, con la marcha atrás, el servicio de remolques -que consiste en el servicio de auxilio mecánico de emergencia-estará presente para "cualquier tipo de falla, avería mecánica o accidente" que sufra el vehículo asegurado y que le impida continuar su normal circulación. Además, aclararon que el servicio está vigente durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

Asimismo, se estableció que la medida entrará en vigor a partir de supublicación en el Boletín Oficial, es decir, ayer. •

#### Se terminará con inversión privada un gasoducto clave

ENERGÍA. Anunciaron la licitación del segundo tramo del Néstor Kirchner

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, hizo un balance de su gestión y anunció la licitación del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner (GNK II), que permitirá duplicar la capacidad de transporte de gas a 40 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) desde Vaca Muerta al Litoral.

El objetivo del equipo económico es tener la obra adjudicada en diciembre para que entre en operación en marzo de 2026. A diferencia de la construcción anterior, esta vez se haría con capitales privadosy demandará una inversión de US\$2554 millones.

En principio, se hará una licitación internacional en la que podrán participar empresas del exterior, como Pumpco; la subsidiaria de MasTec, cuyo fundador es Jorge Mas, dueño también del Inter de Miami, que participó en licitaciones anteriores de manera directa en el país sin éxito.

A su vez, la adjudicación se haría a un solo constructor, que podrá subcontratar las obras y deberá conseguir el financiamiento a través de un pool de bancos. La empresa podrá usar como garantía de pago los contratos firmados con los productores de gas por la capacidad de transporte.

La mayor novedad es la confirmación de que Energía Argentina (Enarsa), la petrolera fundada por Néstor Kirchner en 2004, pasará a llamarsemásadelanteTransportadora del Gas del Centro (TGC) y se hará cargo de la operación de los dos gasoductos Néstor Kirchner: el ya construido y el que se licitará próximamente.

"Hay una traza original para el segundo tramo, pero en la licitación vamos a permitir que el contratista proponga otra traza, si lo cree más conveniente. Esta licitación se divide en varias etapas. Está la etapa de la construcción, la de la contratación de la capacidad de transporte y de la firma de los contratos, y la etapa en la que se va a conformar una transportista independiente, que se va a hacer cargodelGNKIyelGNKII", explicóel funcionario, • Sofía Diamante

# clasificados

#### Convocatorias

#### Convocatoria

CUIT Nº 30-71563509-3. Convocase para el día 2 de julio de 2024 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas del mismo día en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Buenos Aires Arena S.A. a cele-

brarse en Av. Corrientes 420, Piso 8º, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente Orden de Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación a la que se refiere el art. 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023. 3) Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023, Fijación de su remuneración. 5) Consideración de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023. Fijación de su remuneración. 6) Designación de

un síndico titular y un síndico suplente. 7) Autorizaciones. NOTAS: (A) Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Av. Corrientes 420, piso 3, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 26 de junio de 2024, inclusive. (B) La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad, y les podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo al siguiente correo: nmouhape@movista rarena.com.ar.

#### Convocatorias

Se convoca a los Accionistas de SOCIEDAD ANÓNIMA LA NA-CIÓN, CUIT Nº 30-50008962-4. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el día 10 de julio de 2024 a las 11:30 horas, en la sede social sita en Zepita 3251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente: Orden del Día 1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta. 2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la documentación a la que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social Nº 115 finaliza-

#### Convocatorias

do el 31/12/2023. 4) Destino del resultado del ejercicio. 5) Desafectación parcial de la Reserva Voluntaria con destino a la distribución de dividendos. 6) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el 31/12/2023. 7) Remuneración del Directorio. 8) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 9) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Distribución de cargos. 10) Consideración del pago de anticipos de honorarios al Directorio por la gestión durante el ejercicio 2024. 11) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO AC-

#### Convocatorias

TA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 24/08/2023 JULIO CESAR SAGUIER - Presi-

www.lanacion.com.ar

CIRCULACIÓN NACIONAL

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

#### Edictos Judiciales

#### Edicto

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria Nº 9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10º de Capital Federal, hace saber que Aleksei GAZIN, DNI Nº 767664562 de nacionalidad Federación de Rusia y de

#### dictos Judiciales

ocupación, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado Publiquese por dos veces. Buenos Aires, 22 de MAYO de 2024. SECRETARIOA, N. JA-VIERSALITURI



# **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### **ENMENDOZA**

#### Falta nieve para esquiar

MENDOZA.—El centro de esquí Las Leñas postergó la apertura de la temporada invernal por razones meteorológicas. Las nevadas caídas en el complejo, situado más de 350 kilómetros al sur de la capital provincial, en el departamento de Malargüe, no alcanzan para arrancar el próximo sábado, por lo que la inauguración se pasó para fines de mes. "Faltan nevadas fuertes", coincidieron ayer las fuentes consultadas por LA NACION.

# Más de un millón de chicos saltean alguna comida diaria por falta de recursos

INFORME. Según una encuesta de Unicef, diez millones de menores comen menos carne y toman menos leche que hace un año; en las familias se redujo el consumo de verduras y frutas

#### Evangelina Himitian

¿En qué se transforman la inflación y el aumento de precios puertas adentro de los hogares, sobre todo, en los que hay niños? Menos carne, menos leche, saltear comidas cuando no hay, pedir fiado, comer más fideos, más harina. También no poder comprar los libros del colegio o no ir al hospital por no tener plata para la SUBE. No poder salir de paseo. Y en el caso de los adolescentes, en muchos casos tener que ir a trabajar.

Unos diez millones de chicas y chicos en la Argentina comen menos carne y lácteos en comparación con el año pasado por falta de dinero, en un contexto en el que, además, los ingresos de casi la mitad de los hogares con niños no alcanzan para cubrir gastos básicos de alimentación, salud y educación, según una nueva encuesta de Unicef.

En las familias se redujo el consumo de verduras y frutas (58%) y aumentó la ingesta de fideos y harinas (24%), según la octava encuesta a hogares con niñas, niños y adolescentes, una medición de alcance nacional que Unicef Argentina hace de forma ininterrumpida desde 2020.

Elestudio sostiene que más de un millón de niños dejan de comer alguna comida (desayuno, almuerzo, merienda o cena) por falta de dinero. En siete de cada 10 hogares donde esto sucede, la persona a cargo está ocupada y, dentro de ellos, más del 60% de manera informal. Quiere decir que no poder comprar insumos básicos como alimentos es un coletazo que alcanza a personas que, a pesar de tener trabajo, están en situación de pobreza.

A la vez, tres de cada 10 familias tuvieron que recurrir a algún préstamo o fiado para comprar comida y más de la mitad de los hogares—donde viven casi siete millones de chicos—debieron dejar de comprar algún alimento por falta de dinero.

"Cuando las familias tienen que recortar consumos básicos como carne o leche, o saltear comidas, esto tiene un impacto sobre el presente de los chicos y chicas y sobre su futuro, porque no acceder a los nutrientes necesarios en la infancia tiene efectos sobre su desarrollo", afirmó Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina.

"En los últimos años se viene intensificando un fenómeno que alarma: el de la pobreza con trabajo, que refiere a la incidencia de la pobreza en hogares en donde las personas adultas están ocupadas. Sin embargo, lo que más preocupa es que re-



Más fideos y harinas y menos frutas y verduras en la dieta de los más chicos

za en hogares con adultos ocupados en la formalidad laboral. Ni siquiera el trabajo formal es eficaz para

cientemente se incrementó la pobre-

combatir la pobreza. Los datos más recientes muestran que viven en la pobreza el 37% de las chicas y chicos cuyos adultos a cargo son asalariados formales", apuntó Sebastián Waisgrais, especialista en inclusión social y monitoreo de Unicef.

El estudio revela que en nueve de cada 10 familias los ingresos no alcanzan para comprar la misma cantidad de productos básicos que en 2023; en el 82% los ingresos no logran solventar gastos específicos de los chicos, como útiles, transporte, vestimenta y calzado.

En este contexto, en el 23% de los hogares se dejaron de comprar medicamentos; en el 32% se redujeron los controles médicos y odontológicos, y en el 41% se usan ahorros para gastos corrientes. Y, en los sectores medios el 9% de las familias tuvieron que desafiliarse de la prepaga o cambiar a los niños de escuela, y aumentó el uso de la tarjeta de crédito para la compra de alimentos.

Una de las contradicciones que señala el informe es que las dificultades para acceder a la canasta básica alcanzan incluso en una mayor proporción a quienes son beneficiarios de prestaciones sociales: "Estas restricciones tienen lugar en un

contexto en el que más de la mitad de los hogares acceden a alguna política de transferencias de ingresos. El 93% de los encuestados creen que los programas de protección social que brinda el Estadoson necesarios, pero en el 68% de los hogares que reciben estas prestaciones el dinero les alcanza para menos de la mitad de los gastos", apunta el informe.

#### Desajustes

"Los ingresos del sistema de protección social son centrales para los hogares a los que están destinados. De hecho, en muchos casos, representan su ingreso más estable. Además, si no existieran estas políticas de transferencias de ingresos como la AUH o la Prestación Alimentar, los niveles de pobreza extrema subirían casi 10 puntos porcentuales. Sin embargo, durante los últimos años, y asociado al fuerte aumento de la inflación, la capacidad de compra de estas políticas evidencia una significativa caida, producto del desajuste entre los precios y los montos de ambas políticas. En abril pasado, la AUH representaba el 44% de la canasta básica de alimentos, valor muy por debajo a la prepandemia, cuando representaba el 68%", detalla Waisgrais a LA NACION.

"Hacia finales de 2023 – último dato disponible –, el 58,5% (de los niños argentinos) vivía en condiciones de pobreza. El 18,9%, en condiciones de pobreza extrema (EPH-Indec). Es decir, nacen y crecen en hogares donde los ingresos no alcanzan para adquirir los bienes y servicios básicos para la existencia. En muchos casos, estos chicos ven vulnerados otros derechos: no van a la escuela, tienen que salir tempranamente a trabajar, viven hacinados o en viviendas que no tienen baño o acceso al agua segura", apunta el documento. "Solo el 31% de las niñas, niños y adolescentes en el país están libres de toda forma de pobreza", detalla.

ARCHIVO

Desde 2020, Unicef hace encuestas rápidas a hogares con menores de 18 años. Indagan, entre otras cosas, sobre el contexto económico y de ingresos de los hogares, las estrategias qué usan para hacer frente a sus gastos, la alimentación, la llegada del sistema de protección social, el bienestar socioemocional de la primera infancia y la adolescencia, la situación de las mujeres en hogares y los desafíos sobre la violencia.

En el 48% de los hogares con niños los ingresos mensuales no alcanzan para cubrir los gastos mensuales corrientes, valor que muestra un aumento de siete puntos con respecto a 2023 y 15 puntos con respecto a 2022. Incluso la imposibilidad de proveer la canasta básica de alimentos es más elevada entre quienes reciben ayuda del

Estado para garantizar los accesos mínimos en la infancia. Según el informe, en los hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), el 65% no llega a cubrir los gastos corrientes y en los que tienen jefatura femenina, el 56%.

Son más de tres millones de hogares en esta situación. La situación laboral del jefe de hogar muestra marcadas diferencias: en hogares con persona a cargo ocupada, en el 44% de los casos los ingresos no alcanzan para cubrir gastos corrientes; si el jefe está desocupado esta situación se eleva al 76%.

En el 30% de los hogares cuya persona a cargo tiene un empleo registrado no se cubren las necesidades básicas. "Tener un empleo no resulta situación suficiente para salir de la pobreza", dice el informe. En el 15% de los hogares con niños algún adulto ha perdido el empleo en 2024, lo que representa unas 980.000 personas. "Un 82% de los hogares (con niños) indican que sus ingresos no les alcanzaron para hacer frente a estos gastos. Un crecimiento de 20 puntos con respecto a 2023. En particular, destacan las dificultades para comprar libros, hacer excursiones o salidas (49% de los hogares en ambos casos), afrontar los gastos de transporte (35%), calzado y vestimenta (34%)", apunta.

El 23% de los hogares están endeudados y más de la mitad de ellos pertenecen al 40% de los hogares más pobres. El 31% de los hogares con menores tuvieron que recurrir a algún préstamo o fiado de algún comercio para comprar alimentos.

Además, las familias restringen consumos con efectos sobre las condiciones de vida de los chicos: En los casos más sensibles, lo que se restringe es el consumo de alimentos. En el 52% de los casos los hogares tuvieron que dejar de comprar algún alimento por falta de dinero, 11 puntos más que en 2023 y el valor más alto de la serie de encuestas. Son 3,3 millones de hogares en donde viven casi siete millones de chicos. El 90% dejó de comprar leche, carnes y otros lácteos. Asciende a 67% en hogares con AUH y con Prestación Alimentar e incluso alcanza al 35% en el caso de los hogares con jefes registrados. Es decir, se reduce significativamente el consumo de alimentos centrales para la nutrición de la infancia (carne, verduras, frutas y lácteos) y aumentan los más baratos y menos nutritivos (fideos, harina y pan).

En muchos casos estas estrategias son insuficientes y la única alternativa que encuentran los hogares es saltearse comidas. Más de un millón de chicos tuvieron que saltearse una comida diaria (desayuno, almuerzo, merienda o cena) por falta de dinero (7,4% del total). En hogares donde los menores se saltean comidas, el 94% de las personas adultas también lo hacen.

La falta e insuficiencia de dinero deriva en la necesidad de buscar ingresos adicionales. Así, en el último año, se registró que casi un cuarto de los adolescentes realizaban tareas laborales y que el 12% buscaban trabajo. Esta participación laboral tiene efectos negativos en el vínculo de los adolescentes con la escuela; mientras que el 4% de los adolescentes que trabajan no van a la escuela, entre quienes no trabajan cae al 1%. •

LA NACION | MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024 SOCIEDAD 19

# Detuvieron a un escalador polaco que trepó 27 pisos de una torre en Retiro

conmoción. Marcin Banot Wiek, de 36 años, fue rescatado y quedó a disposición de la Justicia; la Ciudad pedirá que pague el costo de todo el operativo desplegado

José María Costa

LA NACION

Marcin Banot Wiek, el escalador polaco de 36 años que ayer por la tarde intentó trepar los 30 pisos de una torre de 125 metros de altura, en el barrio porteño de Retiro, quedó detenido y acusado del delito de "violación de domicilio", según informaron fuentes policiales y judiciales a LA NACION.

Vestido con una camiseta del seleccionado argentino de fútbol con la AFA, que en la espalda lucía el número 10, y un pantalón deportivo celeste y blanco, el influencer había logrado trepar con sus manos enguantadas hasta el piso 27 de la torre Globant, donde fue rescatado por una brigada que le colocó un arnés y lo bajó dos pisos hasta poder ingresarlo en el 25, tras romper parte de una estructura metálica.

El influencer, habituado a realizar este tipo de actividades riesgosasy que comparte las filmaciones de sus proezas en sus cuentas de Instagramy YouTube, fue trasladado a una dependencia policial tras la decisión de Carlos Caputo, fiscal a cargo de la investigación iniciada a raíz del reto viral que concluyó con un operativo de rescate para bajarlo del edificio de Globant, al que había escalado sin ningún tipo de protección ni equipamiento

específico.

Del operativo de rescate participaron unos 30 bomberos, además de policías y personal del SAME. Una llamada de una persona a la línea interna de emergencias del edificio fue la alarma que disparó todo el mecanismo para evitar que el escalador tuviera un accidente.

No es la primera vez que Banot Wiek tiene problemas judiciales por su actividad de escalar edificios sin permiso. En 2020 subió a lo alto del rascacielos Montparnasse, en París, también sin medidas de protección. Y reiteró ese desafío en junio del año pasado. En diciembre último, un tribunal francés lo condenó a 6 meses de prisión a una suspensión de esas actividades en su territorio por 5 años.

Según establece el artículo 150 del Código Penal, "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, si no resultare otro delito más severamente penado, el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo".

La decisión la tomó la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (MPF), que también dispuso como medidas labrar el acta de detención por infracción al artículo 150 del Código Penal, secuestrar la cámara Go Pro que llevaba consigo, trasladarlo a la Oficina Central de Identificación (OCI), ser revisado por un médico

legista, establecer comunicación con la embajada de Polonia, y notificarlo del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares -que reconoce al detenido extranjero sus derechos individuales-.

El MPF además informó que se libraron oficios a la Dirección Nacional de Migraciones y a Interpol solicitando sus antecedentes y eventuales pedidos internacionales de sanciones por el mismo tipo de actividad que realizó ayer en el las tres estrellas sobre el escudo de centro porteño. A la investigación se incorporaron como evidencias del caso la declaración del personal policial que intervino en el rescate, un peritaje del Cuerpo de Bomberos, el registro de llamadas al 911 y fotos varias del lugar de los hechos. El imputado será indagado durante la jornada de hoy.

Luego de la detención de Banot Wiek, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, planteó que se le pedirá a la Justicia que el escalador pague "por todo el operativo" de rescate, que incluyó hacer un boquete en la estructura metálica que recubre el edificio ubicado en Della Paollera 261, de Retiro. "Los vecinos no tienen por qué cargar con el costo de su imprudencia", advirtió Macri, aunque no se difundió cuál sería el monto pecuniario que debería solventar el escalador polaco.

El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, destacó "el profesionalismo" de las brigadas que intervinieron para rescatar al escalador polaco y "evitar cualquier desenlace trágico".

Unavezen tierra, Banot Wiek fue revisado por médicos del SAME. Integrantes del cuerpo de Bomberos que tuvieron a cargo la tarea de rescatarlo de la torre, afirmaron que el escalador polaco se encontraba en buen estado de salud y que no se resistió a las autoridades.

Entre las acciones que se desarrollaron para rescatar a Banot Wiek se contó con la colocación de un colchón de salvamento, además de la tarea de un grupo de rescatistas que lo pudieron detener en el piso 27, le colocaron un arnés de seguridad y luego procedieron a descenderlo dos pisos, donde pudieron romper parte de la estructura metálica para ingresarloen el edificio y así conducirlo a la planta baja.

En declaraciones periodísticas, un vecino de Retiro relató que no fue el de ayer el primer intento de Banot Wiek por escalar la torre Globant. "El viernes pasado había intentado trepar el mismo edificio", señaló el hombre que se identificó como Juan y relató que "finalmente, logró su acometido; pudo burlar la seguridad y avanzar con su plan".

El subcomisario Gonzalo Dominic dio detalles del operativo a LN+: "Fue una maniobra combinada entre la Brigada Especial de Rescate (Befer) y el Grupo Especial de Rescate (GER) de Ciudad. Loque

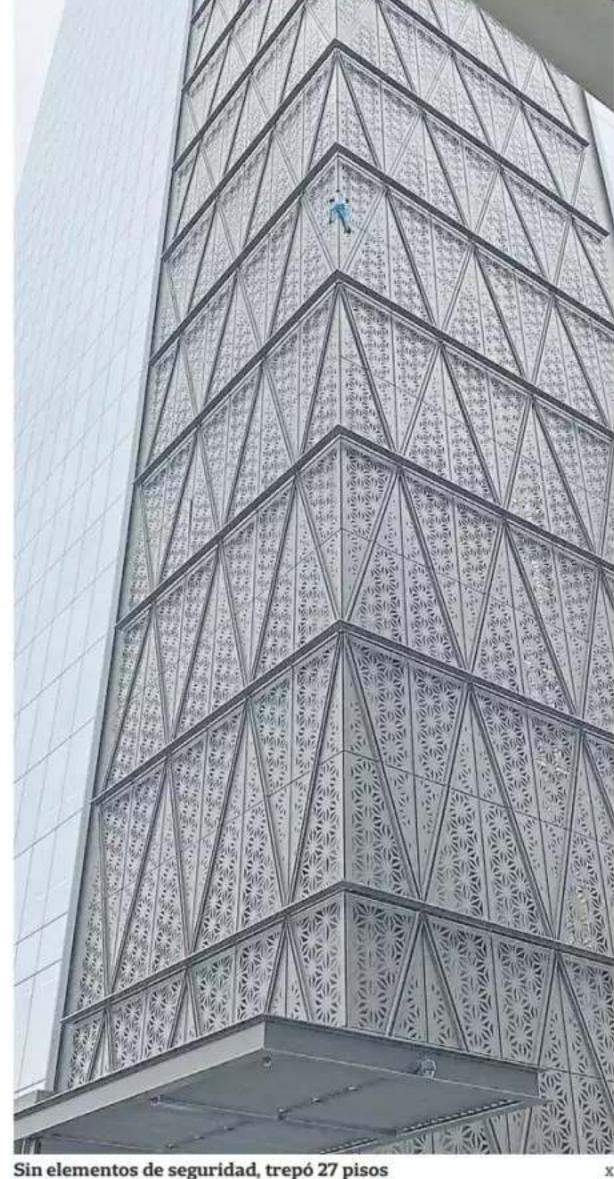



Banot Wiek tiene 36 años

se hizo fue trabajar desde la parte externa del edificio y asegurar a la persona que estaba escalando. Una vez que fue posible ponerlo a salvo, quedó a disposición de la fiscalía interviniente y está a resguardo de la Policía de la Ciudad".

"Su actitud al momento de ser detenido fue pacífica. Es una persona que evidentemente conoce del tema, sabe lo que es la escalada libre. No hubo inconvenientes. Empleamos un traductor para entender los motivos detrás de su actitud. Dice que simplemente lo hace a modo de reto para Instagram", amplio Dominic.

Alberto Crescenti, responsable del SAME, indicó que Banot Wiek estaba "psicológicamente bien", en el momento de ser evacuado y aseveró que estaba "tranquilo". Pero, recordó: "No siempre ha pasado así. Hace un par de años, un hombre se subio a una torre frente al Congreso. Estaba alterado psicológicamente y casi atenta con su vida. Finalmente, logramos salvarlo y requirió de medicación. Para mí, movilizar todo un equipo por lo que acaba de ocurrir no es lo correcto. Lo que hizo este sujeto está completamente prohibido. No se puede hacer. Podría haber puesto en riesgo la vida de los bomberos". •

#### "Chicos, todo está bien", el mensaje para sus seguidores

No habla castellano, pero tampoco lo necesita. Sus "hazañas" como "Spiderman urbano" son seguidas por más de 560.000 seguidores en su cuenta de YouTube y sus más de 300.000 simpatizantes en Instagram. En ambas plataformas muestra su destreza al trepar sin elementos de seguridad distintos edificios y emblemas del mundo.

Enapenas 7 años, Marcin Banot Wiek, de 36 años, trepó 28 edificios y torres de gran altura. Entre ellos, la Torre Eiffel (324 metros de altura), en 2021, y la Torre Globant (125 metros), ayer en Retiro.

"Todo está bien. Chicos, todo está bien", se leía anoche impreso sobre el video de poco más de 10 segundos que fue grabado por una cámara que lo enfocaba de frente, con las esposas de la policía porteña puestas y adentro de un patrullero que lo trasladaba desde Retiro al lugar de detención. Para llevar tranquilidad a sus seguidores, levantaba los dedos en alusión a que no tenía ningún problema, mientras de fondo sonaba música tropical.

Aparentemente, la escala previa a su incursión porteña fue el Puente Luis I, en Portugal, de apenas 44,6 metros de altura. También incursionó en dos de las tres chimeneas más altas de Europa: la de Baia Mare, en Rumania, de 351,5 metros, que pertenece a un complejo de fundición de mineral de cobre, y la de Trbovlje, en Eslovenia, de 360, de una central térmica.

#### CUBA: fuerte inversión para que accedan las mujeres

PROYECTO. Serían unos \$100 millones para obras de adecuación

Lucila Marin

LA NACION

El Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) proyecta invertir \$100 millones para dar quizás el paso más significativo de sus más de 100 años de historia: que las mujeres puedan hacer uso de las instalaciones de su emblemática sede porteña de la calle Viamonte.

Aunque suene anacrónico, aún hoy las mujeres solo pueden ingresar en el edificio de Viamonte al 1500 para participar de actividades "sociales y culturales", mientras que únicamente los hombres pueden acceder a los espacios deportivos.

Las mujeres ya son socias plenas de CUBA desde 2018, cuando en una asamblea histórica el 73% de los socios votó en favor de que pudieran tener esa condición societaria, sin importar su estado civil ni filiación. Se aprobó también su ingreso en todas las sedes. Pero Viamonte quedó sujeto a la aprobación de un plan de obras para poder convertirse en mixta, según quedó plasmado en la reforma del estatuto interno.

El estatuto igualó las condiciones y estableció pasos asertivos, pero no temporales para que todos los socios independientemente del género puedan asistir al club en igualdad de condiciones.

Ayer, fue la primera reunión informativa en la que plantearon los detalles de la reforma que planea una obra en el subsuelo para que las mujeres tengan su vestuario con siete duchas. Y así avanzar en el último reducto exclusivo de hombres de uno de los clubes más tradicionales de Buenos Aires.

El vestuario de hombres no se toca. Para el de mujeres, que tendrá siete duchas, tomarán 17 metros cuadrados del vestuario de cadetes y moverán el área médica. "Seveque esperan poca concurrencia", comentó una de la socias que participaba de la reunión. Deberán construir también un nuevo acceso al gimnasio.

Lo definieron como "un proyecto de adecuación edilicia absolutamente alcanzable y razonable" que estiman se realizará en cuatro meses y para el cual los socios no deberán abonar una cuota extraordinaria. Apuntaron, además, que "busca con inteligencia no incomodar a nadie, sino compartir estos espacios".

Ante la consulta de LA NACION, anoche desde esa institución indicaron que no harán declaraciones. Varias fuentes refirieron que buscan que sea un proceso exitoso y armonioso, pero interno. Esta reunión fue, de todos modos, la primera de varias en las que buscarán testear ideas para adecuar la sede central y el proyecto puede variar según lo que surja de ellas, según pudo saber este medio de fuentes allegadas a la comisión directiva. El plan final deberá ser votado en una asamblea extraordinaria.

Actualmente, según los números que se presentaron ayer en el encuentro, las socias, poco más de 1500, representan el 35% del total del club.

# **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Natalia Blanc** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar CURSO EN EL MUSEO

#### Historias de exploradores

La Academia Argentina de Letras y la Asociación de Amigos del Museo Larreta organizan el curso "Viajeras y viajeros españoles. Historias y ficciones", dictado por la académica de número, doctora Sofia M. Carrizo Rueda. Se desarrolla los miércoles 12 y 19 de junio, en la sede del museo con ingreso por Mendoza 2250, a las 17.15. La actividad es arancelada y cada clase se abona de modo independiente.

os paisajes del suizo Adolf Methfessel (1836-1909), que se pueden ver en el Museo Larreta, muestran una Argentina virgen, natural, deslumbrante y frondosa. En expedición científica, los pintores viajeros del siglo XIX desplegaban sus atriles y pintaban *au plein air* las grandes maravillas de la tierra por descubrir. Este viejo oficio no ha muerto: el pintor Guido Franco Ferrari hace lo propio con las postales del sur del país que son su patio trasero, y lo muestra en el Espacio de Arte del Banco Ciudad. Es posible encontrar entre las dos muestras más similitudes que diferencias.

Methfessel, en 1864, se asoció con científicos europeos convocados por Domingo Faustino Sarmiento para la tarea de ilustrador científico. Contribuyó con el naturista Hermann Burmeister en el Atlas de la Description Physique de la République Argentine y en otros trabajos como mapas, croquis, dibujos y acuarelas, contratado por el perito Francisco Moreno. Realiza con preciosismo, por ejemplo, un óleo en el que un par de garzas blancas se posan sobre una rama en el Alto Paraná. También acompañó al Ejército Argentino durante la guerra con Paraguay (1865-1870), registrando en dibujos y bocetos los lugares por donde avanzaban los aliados.

#### Con el atril a cuestas

La pincelada es más rápida y hay más materia en los perfiles de picos cordilleranos que pinta hoy Ferrari con el "ciervito", su atril de campaña que parece prestado por Methfessel. Igual que su antiguo colega, realiza ascensos de varias horas a pie y en soledad.

Nacido en Bariloche en 1994. Ferrari se formó en Buenos Aires y recorrió Europa en bicicleta durante un año, de exposición en exposición. Después se radicó en Villa La Angostura. A diferencia de aquel aventurero, este artista pinta lo que conoce y ama. Para hacer su obra más grande, de 18 metros de largo, armó una tarima techada en su jardín con vistas a la Cordillera. La hizo entre el final del verano y el comienzo del otoño, en seis tramos de tres metros. "Es chiquita para lo que es la Cordillera. La montaña vale oro para mí. La pintura es infima, pero traté de retratarla de corazón", cuenta.

Ahora disfruta los colores del otoño mezclados con la nieve. Todo muy romántico, hasta que en una salida a la montaña de varios días lo sorprende una nevada... sin carpa. "Caminar mucho con el equipo de pintura puede ser tedioso, pero yo lo amo. Una vez subimos con un amigo pintor a pintar durante diez noches a Cajón Negro. Había que llevar comida, el campamento, lo necesario para pintar... dos caballos nos ayudaron con la carga", recuerda.

Aunque siempre pintó, decidió estudiar Diseño porque empezó a trabajar en esa disciplina antes de terminar el colegio. No lo apasionaba, así que se pasó a Animación. Trabajaba en videojuegos: tampoco eran su pasión. Llegaba a su casa, en Buenos Aires, y se ponía a pintar. Decidió dejar todo y volver al sur. A las dos semanas, a raíz de las obras que subía a su blog, lo llamaron

Con casi doscientos años de distancia, el suizo Adolf Methfessel y el argentino Guido Franco Ferrari coinciden en retratar maravillas naturales; sus obras se exhiben en salas porteñas

# Artista viajero. Cruzó los Alpes en bicicleta para pintar paisajes como en el siglo XIX

Texto María Paula Zacharías Para LA NACION



Guido Franco Ferrari, de Bariloche al mundo, para pintar paisajes

GZA. FERRARI



Garzas blancas en el Alto Paraná, de Adolf Methfessel

MUSEO LARRETA

para exponer en Estados Unidos. Pintó sus siete primeros óleos y los llevó a Manhattan. Las puertas se le abrieron enseguida en el país y ya no tuvo respiro: "Hubo altibajos, pero cuando es lo que te apasiona, no te lo cuestionás".

Ferrari tiene talento, una pintura honesta, potente, y además una buena estrella. También es un aventurero. Arrancó con una muestra en Islandia en 2018 y le siguieron siete exposiciones en diferentes países. "Crucé los Alpes en bicicleta dos veces, con los cuadros y lo necesario para campamento. Pinté en todos los lugares que visité", cuenta.

Es discípulo de Georg Miciú, gran pintor patagónico nacido en Bludenz, Austria. El chico se crio en un hotel en Bahía Manzano donde había una obra suya que siempre admiró. De grande, lo buscó para pedirle que le enseñara a pintar.

"Somos casi familia. Tenía varios meses hasta mi siguiente muestra en París, así que fui a pintarle algo a mi mentor en su ciudad natal. Ya había pasado por Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, República Checa... todo en bici. Entonces crucé Austria, que es largo como Neuquén, pero me llevó un mes. Me agarró una tormenta llegando a los Alpes. Estuve días durmiendo debajo de un tinglado y me crucé con linces".

Cuando llegó a Bludenz, un bosque alpino, iba a retratar una casita cuando su ocupante lo invitó a tomar un café. Se comunicaron por señas hasta que se les ocurrió usar el traductor de Google. Lo invitó a quedarse esa noche. Al día siguiente, le dio las llaves y le ofreció alojarlo las tres semanas que estaría de viaje. "Después de lluvias eternas, ¡tenía agua caliente! Una casa muy grande", dice. Hoy lleva veinte muestras en el viejo continente, porque lo siguen requiriendo allá, y sus próximos destinos son a orillas del Danubio y en Eslovaquia. "Estoy muy agradecido".

Su hogar está en el sur, donde tiene su taller y una galería. Sale a pintar los paisajes con pinceles, espátulas, trapos y manos. La muestra del Banco Ciudad, Mahuida, incluye 46 óleos y acuarelas, esculturas en metal de Emanuel Céliz, esculturas caladas en papel de Martina Sosa y tejidos de Bordellita. Los que quieran verlo en acción pueden acercarse a la sala el viernes 28: pintará en vivo en el cierre de la muestra.

"Dono un porcentaje de mi muestra a Parques Nacionales –explica el artista–. Los estoy recorriendo y pintando. Ya estuve en las Cataratas del Iguazú, en San Luis, en todos los del sur, algunos en Buenos Aires. Yo nací en el Nahuel Huapi. Tengo mucha pasión por esta tierra". •

#### Para agendar

Adolf Methfessel: El pintor cientifico, en el Museo Larreta, Av. Juramento 2291. Lunes, miércoles, jueves y viernes, de 11 a 19. Sábados, domingos y feriados, hasta las 20. Entrada: \$500. Extranjeros no residentes \$3000. Miércoles gratis.

Guido Ferrari. Mahuida: Pintura de Los Andes, Espacio de Arte del Banco Ciudad, Florida 302. De lunes a viernes, de 10 a 15, con entrada libre y gratuita. Hasta el 28 de junio.

# Activistas vandalizaron el nuevo retrato oficial del rey Carlos

ATAQUE. Con rodillo y pegamento, dos militantes de la agrupación Animal Rising intervinieron la pintura en una galería de Londres

Esta vez no fue por el petróleo, pero el arte resultó igualmente blanco
de una acción de ambientalistas:
activistas de Animal Rising vandalizaron ayer el nuevo cuadro del rey
Carlos en la galería Philip Mould en
Londres, cuando pegaron con rodillos dos carteles con los personajes
de la serie Wallace y Gromit sobre el
primer retrato oficial del monarca,
presentado el mes pasado. Siguiendo el modus operandi de estos militantes, enseguida el grupo viralizó la
acción en sus redes sociales.

"Sin queso, Gromit. ¡Mira toda esta crueldad en las granjas RSPCA (Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad contra los Animales)!", dice el globito de historieta que adhirieron a la pintura con la que el artista Jonathan Yeo sorprendió al mundo, al inmortalizar al rey en un completo rojo fuego, una decisión que generó más controversia que admiración, además de burlas y memes. Ahora, sobre la cara del monarca se puede ver la cómica sonrisa de Wallace, Lo que Animal Rising está pidiendo a Carlos III es que suspenda suapoyo a la organización benéfica, de la que es patrocinador, hasta que abandonen el programa Assured, que existe para proteger los estándares de bienestar animal.

Daniel Juniper, uno de los involucrados, dijo al *Daily Mail*: "Dado que el rey Carlos es un gran admirador



Los militantes de Animal Rising, en pleno ataque

X.COM

de Wallace y Gromit, no podríamos pensar en una mejor manera de llamar su atención sobre las horribles escenas en las granjas aseguradas por RSPCA. Aunque esperamos que esto le resulte divertido a su majestad, también le pedimos que reconsidere seriamente si quiere que se lo asocie con el terrible sufrimiento en las granjas". El mismo diario reunió críticas de visitantes que se encontraban en la galería en ese momento. "Es una manera ridícula de protestar", "no creo que deban desfigurar propiedades que no les pertenecen" o "deberían haber sido arrestados y

afrontar consecuencias por sus acciones", consignó algunas opiniones sobre esta forma de crear conciencia que eligió el grupo ambientalista sobre "una investigación en 45 granjas de RSPCA donde supuestamente encontraron infracciones legales". Los activistas afirman haber encontrado crueldady sufrimiento animal en estos establecimientos.

El monumental retrato oficial del rey Carlos III llegó a la galería desde el Palacio de Buckingham, donde fue inaugurado el mes pasado y se exponía al público hasta el 21 de este mes. •

#### Inscripción para los Premios ADEPA

PERIODISMO. Abrió la convocatoria para participar del concurso

El lunes abrió la convocatoria a la 35<sup>a</sup> edición de los Premios ADEPA al Periodismo, que tienen como objetivo destacar la excelencia profesional, la originalidad, la calidad y el impacto del periodismo argentino. Los profesionales que quieran participar, podrán presentar un máximo de dos trabajos por categoría hasta el 31 de julio. Los artículos, escritos en castellano o en idioma extranjero con su correspondiente traducción, deberán haber sido publicados entre el 1º de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024. Entre las veintitrés categorías figuran libertad de prensa, solidad social, periodismo político, derechos humanos, ecología y medio ambiente y fotografía. En la categoría periodismo universitario pueden postularse trabajos inéditos. Este año se incluye una nueva categoría: política internacional. Las bases del concurso ya están disponibles en el sitio web de ADEPA: https://adepa.org.ar/bases-los-premiosadepa-al-periodismo-2024. Las inscripciones se realizan únicamente a través de un formulario web que se encuentra en el sitio de ADEPA. Consultas: premios@adepa.org.ar. •

#### Estímulo para nuevas voces de 20 a 40 años

certamen. En su quinta edición, distingue obras en proceso

Autores argentinos y residentes en el país de 20 a 40 años, hasta el 11 de agosto pueden concursar en la quinta edición del Premio Estímulo a la Escritura "Todos los tiempos el tiempo". Auspiciado por Fundación Bunge y Born, Fundación Proaylanacion, el premio se consolida como un apoyo a autores emergentes y fomenta el impulso de nuevas voces. El juradoestá integrado por Gabriela Cabezón Cámara, Héctor Guyot, Vivi Tellas y el mexicano Álvaro Enrigue. Las categorías son narrativa (novela, crónica, memoria, diario, perfil, ensayo narrativo), narrativa breve (selección de cuentos, ensayos, perfiles y crónicas), narrativa gráfica (historieta, libro o álbum ilustrado, ilustración infantil, cómic, manga, humor gráfico), guion para largometrajes de ficción o documental y dramaturgia (obras teatrales). Los participantes deberán presentar obras en desarrollo, es decir, versiones provisorias de un trabajo con páginas ya terminadas. Los ganadores recibirán un millón y medio de pesos; por primera vez, los de narrativa gráfica se llevarán este premio en lugar del incentivo a la publicación. Informes: todoslostiempos.org.





Descubrí nuevos juegos todos los días. ¡Escaneá el código QR o ingresá a lanacion.com.ar/juegos y empezá a jugar!



# **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de **Daniel Gallo** www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### GENERAL RODRÍGUEZ

#### Una funcionaria manejaba borracha

Una funcionaria municipal manejaba borracha, chocó y quiso sobornar a agentes de tránsito, en una situación que quedó registrada en un video grabado por los uniformados. La subsecretaria de Desarrollo Comunitario de General Rodríguez, Paola Szchur, dio positivo el test de alcoholemia con 3,21. Tras conocerse la situación, las autoridades de ese distrito informaron que esa mujer fue relevada de sus funciones.

# "Los Alvarado, los Cantero, los Mansilla se quedaron sin poder", aseguró Bullrich

ROSARIO. La ministra de Seguridad y el gobernador Maximiliano Pullaro expusieron la disminución de homicidios registrada desde el lanzamiento del Operativo Bandera



La ministra Bullrich y el gobernador Pullaro destacaron los controles carcelarios como base del plan antinarco

MARCELO MANERA

#### Germán de los Santos CORRESPONSAL EN ROSARIO

ROSARIO.— A seis meses de que se iniciara el llamado Operativo Bandera en esta ciudad, el gobierno destacó un descenso de la violencia narco, con una baja en los asesinatos durante abril del 78 por ciento con respecto del mismo mes del año pasado.

Para la pacificación de Rosario, según la visión de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fueron claves los patrullajes de las fuerzas federales, pero sobre todo los mayores controles en las cárceles federales, donde están presos los principales líderes narco. Esa estrategia aplicó desde diciembre pasado el gobierno santafesino en los penales provinciales, donde se encuentran los cuadros medios de las organizaciones criminales. Esa combinación de restricciones a las diferentes estructuras de las bandas narco en las prisiones logró romper por ahora los vínculos entre la cárcel y la calle.

"Los Alvarado, los Cantero y los Mansilla [jefes narco de Rosario] se quedaron sin poder", aseguró Bullrich en un acto junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que se realizó en el Escuadrón Móvil II de la Gendarmería de Rosario. El acto sirvió para que los funcionarios políticos hicieran una evaluación del Operativo Bandera, que se inició con el cambio de gestión en diciembre pasado.

Este plan de seguridad tomó una dimensión más profunda a partir de mediados de marzo, cuando arribaron 450 efectivos de fuerzas federales, luego de la crisis que se desató a partir de los cuatro asesinatos de trabajadores que cometieron soldaditos menores de edad, que provocaron una fuerte conmoción en Rosario, una ciudad que quedó paralizada por decisión del crimen organizado.

El gobierno definió esas acciones como "terroristas", y creó un comité de crisis liderado por Bullrich y Pullaro, que mantienen una sintonía fina con respecto al problema, a pesar de que durante la campaña electoral del año pasado estaban enfrentados en la interna de Juntos por el Cambio.

A partir del mojón que provocaron los ataques narco de marzo se agudizaron los controles en las cárceles federales, que era una demanda de las autoridades santafesinas, que ya habían implementado desde mediados de diciembre una reestructuración en los pabellones

de alto perfil. El impacto que provocaron los cuatro homicidios elegidos al azar logró que los controles del Servicio Penitenciario Federal se profundizaran sobre todo con los presos de relevancia, como Esteban Alvarado, Ariel "Guille" Cantero, jefe de Los Monos, y varios narcos más. En la investigación que se realizó en la Justicia se determinó que

Durante abril pasado, los homicidios bajaron 78 por ciento con relación al mismo mes de 2023

#### En marzo llegaron a Rosario 450 efectivos federales

las órdenes a los sicarios salieron del penal de Piñero y de la cárcel federal de Ezeiza, donde está preso Alvarado, condenado a perpetua.

La capacidad de los narcos por penetrar en la seguridad de las cárceles se había convertido en algo cotidiano. En una requisa que se realizó el martes pasado en la cárcel de mujeres de 27 de Febrero al 7800, se incautó un celular a Macarena Muñoz, imputada por participar en los crímenes "narcoterroristas" de los taxistas Héctor Raúl Figueroa y Diego Alejandro Celentano. Se trata de una interna allegada a Brenda Pared, pareja del presunto jefe narco Alejandro Isaías Núñez, alias Chucky Monedita, acusado de ser uno de los instigadores de los ataques, junto con Alvarado.

"Implementamos el sistema de internos de alto riesgo, que es uno de los puntales de la razón por la que estamos logrando estos resultados, porque los señores de las bandas eran los dueños de las cárceles, les daban órdenes a presos y penitenciarios", aseguró Bullrich.

"Los Alvarado, los Cantero, los Mansilla se quedaron sin poder. No hablan más por teléfono, no tienen más visitas, están adentro de sus celdas y no tienen ninguna posibilidad de transmitir órdenes desde las cárceles y no pueden usar el dinero sucio de sus homicidios, de sus balaceras y de su tráfico de armas", afirmó Bullrich.

"Estamos cansados de que en la Argentina nos digan que los delincuentes, los violentos, los homicidas y los sicarios son víctimas de un sistema injusto. El preso que se quiera resocializar tiene todas las

posibilidades de hacerlo: nosotros le brindamos la posibilidad de estudiar. Pero también le decimos que si creen que desde la cárcel van a seguir llevando adelante acciones violentas están muy equivocados, porque para nosotros ninguno de ellos es víctima de un sistema injusto", sostuvo el gobernador Pullaro.

#### Violencia contenida

Según el informe que difundió el gobierno santafesino, hasta el 8 de junio pasado se cometieron 52 homicidios este año, casi una tercera parte de los 139 registrados en igual período de 2023. En todo el territorio santafesino, en tanto, este año se produjeron 94 asesinatos, menos de la mitad de los 199 que se habían cometido en ese período del año pasado.

Bullrich consideró que las claves para la baja de la violencia en Rosario fueron "el refuerzo de la presencia policial en las zonas más afectadas por el narco con un fin concreto, que fue la disuasión del delitoy la búsqueda de aquellas colas de las organizaciones que estaban encarceladas".

Además, destacó "los operativos conjuntos que se realizan entre fuerzas provinciales y federales, que apuntaron a desarticular estas bandas criminales y a reducir algo fundamental que es la circulación de armas ilegales". En esa línea, la ministra valoró "la mejora de la inteligencia criminal, algo que hemos trabajado en conjunto con el MPA y con la Justicia y la prevención social del delito en compañía del intendente de Rosario".

La ministra de Seguridad indicó que la baja de la violencia "no es producto de la nada, sino de un conjunto de acciones determinadas, decididas y llevadas adelante a pesar de haber tenido en medio de la operación que comenzamos hace seis mese una crisis que nos puso en jaque, es decir, los cuatro asesinatos a mansalva". Y remarcó: "Hoy podemos decir que los números nos favorecen enormemente".

Aunque Pullaro estuvo en el acto y habló, en el gobierno de Santa Fe prefieren ser cautos con las estadísticas que por ahora son favorables, a diferencia de Bullrich. En la gestión de Pullaro creen que no hay todavía un escenario sólido para afirmar que Rosario está pacificada, y ponen como ejemplo los episodios de marzo pasado, cuando la ciudad quedó en mudecida por el miedo de la violencia narco. En torno al gobernador creen que estas acciones, calificadas como "terroristas", se van a repetir, porque aún no hay una solución de fondo al problema.

Hay otras fuentes, por fuera del gobierno, ligadas a las fuerzas de seguridad y a la Justicia, que advierten que la baja en la cantidad de los asesinatos es fruto de un pacto entre las bandas, y que esa paz es momentánea y frágil. Los que sostienen esta hipótesis señalan que el incremento de patrullajes no es determinante en el descenso de las peleas territoriales por el mercado de narcomenudeo, un delito que pasó a ser perseguido por la policía de Santa Fe, luego de que el gobierno de Pullaro adhiriera, con acuerdo de la Legislatura, a la lev de desfederalización de microtráfico. •

# Clausuraron el consultorio de una falsa psicóloga y psiquiatra

ALLANAMIENTO. La causa se inició con la denuncia de damnificados

Gabriel Di Nicola LA NACION

Todavía resta determinar desde cuándo había montado su farsa y a cuántas personas engañó con sus falsostítulos de psicóloga y psiquiatra. Ayer, personal de la Policía de la Ciudad y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) de la Fiscalía de la Ciudad allanaron un departamento del barrio porteño de Monserrat, donde una mujer de 61 años había instalado un consultorio y se dedicaba a atender a personas con problemas de adicciones a pesar de no tener habilitación para ejercer las profesiones matriculadas.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales y del Ministerio Público Fiscal porteño. La falsa psicóloga y psiquiatra atendía en su fiscal en lo penal, contravencional



POLICÍA DE LA CIUDAD La falsa médica atendía en el barrio de Monserrat

departamento, situado en Hipólito y de faltas porteña Andrea Scanga, Yrigoyen al 700, en Monserrat.

La investigación, a cargo de la

comenzó después de una denuncia presentada por un familiar de una persona que se atendía con

la falsa profesional. "La persona que presentó la denuncia empezó a sospechar que algo raro sucedía porque su familiar no mejoraba, es más, desde que se atendía en ese consultorio, estaba peor de sus adicciones", dijo a LA NACION un detective policial que participó de la investigación.

Para estirar la terapia y "mejorar su recaudación", la sospechosa citaba a los familiares de sus "pacientes" y les decía que era necesario que participaran de las sesiones.

la persona que hizo la denuncia fue la falta de exhibición de los títulos de grado. "Es común que los psicólogos y psiquiatras tengan colgados en la pared sus diplomas, pero esta mujer no los tenía. Cuando un familiar de un paciente le preguntó por la situación, la respuesta lo dejó más preocupado: 'Me suspendieron la matrícula porque tuve un problema con un político, fue la explicación que dio la sospechosa", sostuvieron a LA NACION detectives policiales y judiciales.

Durante la investigación, detectives de la División Delitos contra

la Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad pudieron determinar que la sospechosa usaba un sello con su nombre y apellido, pero con el número de matrícula de una psiquiatra que se encontraba suspendida.

"Suponemos que la psiquiatra suspendida no tenía conocimiento de que la sospechosa utilizaba su número de matrícula", agregaron las fuentes consultadas.

Una calificada fuente judicial afirmó a LA NACION que se pudo estable-La primera señal de alerta para cer que, por lo menos, desde marzo de 2023 la sospechosa "atendía" en el departamento donde había montado su consultorio.

> Lafiscal Scanga imputó a la sospechosa por el delito de ejercicio ilegal de la medicina, dispuso el secuestro de todos los elementos hallados para profundizar la investigación y la clausura del consultorio.

> "Durante el allanamiento se hicieron presentes dos pacientes con turnos agendados, por eso se resolvió implantar una consigna policial a los fines de identificar eventuales nuevas víctimas", dijeron fuentes judiciales.

### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Sepelios y Participaciones

BARRO, Norberto, Cap. Nav. (RE) (VGM), q.e.p.d. - La Promoción 92 de la E.N.M. lamenta profundamente la partida de su querido compañero y acompaña a su familia.

BOELKE, Enrique (Erick). q.e.p.d. - Se durmió en los brazos de la Virgen. Lo despedimos con cariño y en oración. Guillermo, Socorrito, Juli y

Pau Hang.

BOELKE, Enrique (Erick). q.e.p.d. - Volvió a la casa del Padre. Juan Carlos De Iacovo y Juan Agustín junto al personal de El Recreo participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BONIFACINI de LAVALLEN, Marta Helvecia, q.e.p.d., 10-6-2024. - Con mucha tristeza y amor acompañan a su familia, Norma Reami de Lavallen, Ignacio y Alejandra, Claudio (OSB), Marcelo, Hernán y Claudia, Bernardo, Rodrigo, Santiago, Milagros, Gonzalo y Felipe.

DIAZ, Liliana, q.e.p.d., 7-6-2024. - Sus hijos, hija, nieta y nieto: Alejo, Juan, Blas, Sarah, Elena y Lucio, junto a toda su familia Alida, Luis, Rai, Teresa, Yuyo, Valentín, Elena, Julián, Flor y Azucena la despiden con mucho amor hoy, entre las 8 y las 12, en Dorrego 626, y luego en cementerio de la Chacarita, a las 12.10.

FERNANDEZ, Carlos. - El Consorcio de Propietarios de La Pampa 2086 participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ, Carlos J. - Carlos Raffinetti y familia acompañan a Sarita, hijos y nietos con mucho cariño.

GERST, Werner G., q.e.p.d., falleció el 10-6-2024. - Lo despedimos con mucho amor. Su esposa Any; sus hijos Martín, Tania, Andrés y Vivi y sus nietos Emma, Juani y Pipe. Lo recordaremos siempre por su

cariño, generosidad y alegría.

GERST, Werner, Dr., q.e.p.d. - La familia Grimm despide con profundo dolor a Werner y acompaña con mucho pesar a su familia.

HUDSON, Tomás. - Ricardo James se despide de Tommy con el recuerdo de sus felices años en Cambridge.

KOSOY GIANAKIS, Zully, fa-Ileció el 9-6-2024. - La comisión directiva y todos los vecinos del Boating Club lamentan profundamente su fallecimiento. Así mismo acompañan a su hijo Christian Jorge Gianakis y toda su familia en este doloroso momento.

LAVALLEN, Marta, q.e.p.d. -Silvia Dell Oro y Alberto Saibene acompañan a Juan y família en este doloroso momento.

MALBRAN, Ana María Echagüe de (Nany), q.e.p.d. - Ignacio Noel (a.) acompaña con mucho cariño a Enrique y familia, rogando oraciones en memoria de la muy querida

MOLFINO, Héctor O. - Los doctores R. Salas y R. Desmery, los actuales integrantes del Servicio de Cirugia General de CEMIC, residentes y ex residentes participan el fallecimiento del doctor Molfino y acompañan a su familia en este triste momento.

MOLFINO, Héctor Oscar, q.e.p.d., falleció el 9-6-2024. -El directorio de Consultorios Médicos Maipú S.A. participa el fallecimiento de su fundador e impulsor de la institución. Ejemplo como persona y profesional, su recuerdo quedará siempre en nuestros corazones. Acompañamos a su querida familia y rogamos una oración en su memoria.

NAVARRO VELA, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 10-6-2024. - Su mujer Julia Elena Sarmiento Laspiur, su hijo Rafael y Magali Antonowicz, y sus nietos Felipe y Simón participan su fallecimiento. - CIA. PRINCIPAL, Tel. 4821-5554.

NAVARRO VELA, Guillermo, q.e.p.d. - Diana Cifuentes y Hernán González Moreno acompañan a Julia Elena y Rafa con mucho cariño.

OTERO de TORROBA, Alicia Helena, q.e.p.d., falleció el 11-6-2024. - Sus sobrinas María Rosa y Cecilia García, sus sobrinos políticos Sergio Znidarcic y Leonardo Ambesi y sus sobrinos nietos despiden con amor a su muy querida tía y ruegan una oración en su memoria.

PASTORINO, Maria Beatriz, q.e.p.d., falleció el 10-6-2024. -Sus hijas Feliciana, Maria Beatriz y Mirtha Lucuix, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Recordándote por siempre. El sepelio será hoy, 10.30 hs., en el Cementerio de Chacarita.

PAZOS, Guillermo Horacio, Cap. Nav. Cdor., q.e.p.d., falleció el 9-6-2024. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.

SIEBER, Horacio Emilio. g.e.p.d., falleció el 10-6-2024. -La comisión directiva del Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Alte. Guillermo Brown, participa con profundo pesar del fallecimiento de quien fuera distinguido socio activo fundador de la institución y ruega una oración en su memoria.

TREMOUILLES, Osvaldo Rodolfo, q.e.p.d., falleció el 11-6-2024. - Sus hijos Maria Eugenia y Eduardo y sus nietas Camille, Abril y Pilar participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Invitamos a despedirlo hoy de 9 a 12.30 hs., en salas Malabia. -LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

YOUNG, Edgardo, q.e.p.d. - Su consuegra Damiana de Anchorena acompaña con mucho cariño a toda su familia.

YOUNG NICHOLSON, Edgardo, q.e.p.d. - La comisión directiva y los socios del Golf Club Argentino participan con pesar el fallecimiento de su socío y ruegan una oración en su memoria.

YOUNG, Edgardo (Bebe). -Marisa Helmrich de Robirosa, hijos y nietos despiden al querido Bebe con enorme tristeza y abrazan a toda su familia con mucho cariño.

YOUNG, Edgardo (Bebe). -Pepe Dávalos y Susy Remy lo despiden con tristeza y acompañan con cariño a Angie, Beco, Marcelo, Francisco y a toda la familia Young.

Mariano de Barys despiden al Bebe y abrazan con mucho cariño a Angie.

YOUNG, Edgardo. - Marinés y

YOUNG, Edgardo, q.e.p.d. -Susana A. de Alberdi y sus dos hijos participan su fallecimiento con cariño y agradecimiento. Rezan por su alma.

YOUNG, Edgardo, q.e.p.d., 9-6-2024. - Elvira Harriott de Carrique, sus hijos y nietos lo despiden con tristeza.

YOUNG, Edgardo (Bebé). -María Delia y Jaime Bernasconi, sus hijos y nietos despiden con dolor y tristeza a su amigo de siempre, con quien compartieron la vida. Todo nuestro cariño para la familia.

YOUNG, Edgardo. - Felipe y Eugenia Ballester despiden al Bebe y acompañan a Angie y Familia.

YOUNG, Edgardo (Bebe). q.e.p.d. - Richard y Victoria, Nicolina y Osvaldo, Gloria y Javier, Silvia y Francisco Solari Costa participan su fallecimiento y acompañan a Angie con mucho cariño.

YOUNG, Edgardo (Bebe). -Inés y Dany Palandjoglou lo despiden con gran tristeza, acompañando a Angie v a su familia con mucho cariño.

YOUNG, Edgardo. - Querido Bebe, tu talento y entrega dejaron muchos frutos. Gracias. Un privilegio haber sido tus amigos. Abrazamos a los queridos Angie, Jorge, Fichy y Martu con nuestras oraciones. Maki De Feo y familia.

YOUNG, Edgardo (Bebe). -Tomás y Susana Young Saubidet; sus hijos Tomás, Susana, Alejandro y María, y familias, despiden al Bebe con cariño y acompañan a la familia.

YOUNG, Edgardo (Bebe). q.e.p.d. - Karl y Susana Grimm junto a sus hijos y nietas despiden a Bebe y acompañan a Jorge y Felicitas, Martu, Angie y a toda la familia Young con inmenso cariño.

YOUNG, Edgardo, q.e.p.d. -Adrián Werthein despide al querido amigo, excelente ser humano y prominente médico con todo afecto y reconocimiento. Hace extensiva su solidaridad y su pesar a toda la familia.

YOUNG, Edgardo (Bebe). q.e.p.d., falleció el 9 de junio de 2024. - Como parte de la camada 1953 del colegio Cardenal Newman acompaño a su familia en estos tristes momentos y abrazo a Charlie. Juan M. Méndez Avellaneda.

YOUNG, Edgardo T. (Bebe), q.e.p.d. - Margarita Porcel lo despide con tristeza y abraza a su querida amiga Angie.

Recordatorios

GUANZIROLI, Thelma Camarero de, 12-6-24; 5-10-2019. - En el día que hubieses cumplido 100 años, tus hijos, nietos y bisnietos, te recordamos con cariño y rezamos en tu memoria.

www.lanacion.com.ar/funebres

# Dictaron la prisión preventiva del extitular de la policía marplatense

RESOLUCIÓN. El comisario mayor José Segovia seguirá en la cárcel mientras avanza la investigación que lo tiene como imputado

#### Darío Palavecino

CORRESPONSAL EN MAR DEL PLATA

MAR DEL PLATA.- El extitular de la Jefatura Departamental Mar de Plata de Policía de la Provincia de Buenos Aires, comisario mayor José Segovia, continuará detenido según lo resuelto por el Juzgado de Garantías que hizo lugar al dictado de prisión preventiva que pidió la fiscalía. El representante del Ministerio Público Fiscal bonaerense lo acusa de comandar una asociación ilícita desde la que habría incurrido en acciones ilegales, abuso de autoridad y encubrimiento, entre otros delitos.

Otros cuatro de los seis cómplices que también estaban involucrados en esta causa, como parte de esa organización delictiva, tuvieron similar destino. En tanto, se dictó falta de mérito y excarcelación para un exagente de la Policía Federal y un abogado.

La resolución lleva la firma del juez Daniel de Marco y atiende en gran medida el requerimiento que había hecho el fiscal adjunto del Departamento Judicial Mar del Plata, Marcos Pagella, que en esta investigación aportó pruebas y testimonios para corroborar al menos siete hechos ilícitos que-con distintos roles de participación-se atribuyen a Segovia y demás imputados.

"Del análisis preliminar efectuado surgen claros e importantes indicios de que el nombrado tenía acceso a importantes sumas de dinero en efectivo de las que no pudo justificar su origen, y a un ejercicio de la economía cotidiana informal, no bancarizada", fundamenta el magistrado al referirse a la particular situación patrimonial de Segovia, al que se le atribuyen recaudaciones a través de terceros a partir de falsas acusaciones, desvío de investigaciones y protección a compra y venta ilegal de divisas y juego clandestino.

El juez ordenó mantener detenidos a Javier Martín González, Christian Adalberto Holtkamp, Gastón Daniel Moraña y Jorge Javier Toletti. Y entendió que la investigación, bajo los cargos planteados por el fiscal, no tiene elementos probatorios suficientes como para sostener encausados al abogado Lautaro Hernán Resúa y el expolicía federal Nicolás Rivademar.

Segovia lleva más de un mes detenido. Estuvo en principio alojado en la sede marplatense de Prefectura Naval Argentina y luego fue trasladado a una comisaría de la vecina



El comisario mayor José Segovia, acusado por varios delitos

localidad de Balcarce. Allí incumplió restricciones de incomunicación, según denunció Pagella y el juez dio por probado. Tomó esa irregularidad entre los posibles entorpecimientos a la causa que podría representar en caso de continuar en libertad.

Le imputó, además, el vaciamiento del contenido de teléfonos celulares -todos lo hicieron salvo González, aclaró De Marco-y la extracción mediante terceros de dinero que el ahora exjefe policial tenía en una caja de seguridad que contrató en un servicio privado.

"El Ministerio Público Fiscal ha podido sustentar sus hipótesis debidamente", reconoce el juezal considerar suficientes los elementos de prueba aportados por la acusación y sobre los cuales se fundamenta esta decisión de hacer lugar a la prisión preventiva requerida para Segovia y sus cómplices.

#### Alteración de celulares

En el hecho principal señala la acusación al entonces jefe Departamental al frente de una asociación ilícita en la que el juez ve participantesa González, Holtkampy Moraña, el único de los policías en actividad. Todos supieron estar en servicio bajo órdenes de Segovia. Al primero, aún exonerado, se lo veía desempeñarse "informalmente" y "a exclusiva disposición" del superior. Y cita que los otros dos "entraban como Pancho por su casa", al despacho de jefatura. También involucra en esa organización a Collova.

Los peritos que trabajaron sobre los teléfonos celulares advierten

que los acusados manipularon y eliminaron contenidos en coincidencia con filtración de datos del avance de esta investigación. Cita el caso de Segovia, que no tenía mensajes desde el 13 de abril. Y el de Moraña, con igual comportamiento dos días después. El de González es el único que estaba con toda la información y es parte de la prueba fuerte que considera la fiscalía para demostrar la existencia y dinámica de esta organización criminal. Incluso el juez considera que existió un "pacto de silencio" entre los involucrados, en vísperas de las imputaciones.

A Segovia se lo acusa de exigir parte del botín a un delincuente que robó a una pareja en el edificio Cabo Corrientes. A cambio, orientaba la investigación, con pruebas falsas, hacia otro sospechoso, lo que llevó a tomar rumbo equivocado al fiscal del caso y el juez interviniente. También de delitos que afectaron a subordinados que podían exponer irregularidades y, con mayor magnitud, una organización que se movía entre la compra y venta de dólares y el juego clandestino en la céntrica zona de avenida Luro e Independencia, a tres cuadras de la sede de gobierno municipal.

El juez consideró al definir las prisiones preventivas que existe real peligro de fuga de los cinco procesados, dado que cuentan todos con recursos económicos como para el intento. Citan el caso de Holtkamp, al que en su teléfono celular y al momento de ser detenido le encontraron distintos contenidos de búsqueda sobre alternativas para salir del país. •

### La Plata: un comisario, arrestado por robo

comisaria del barrio La Loma, en La Plata y a Marcelo Albarracín, subteniente y jefe de calle de esa seccional fueron apresados, acusados de robar el automóvil, el boleto de compraventa de una casa y objetos de valor de una mujer que había fallecido en su departamento.

Para fundar la sospecha sobre el comisario, resultó clave la huella digital del dedo índice izquierdo

Walter Jonatan Medina, jefe de la encontrada en el departamento de lo estaba estacionado en la esquina la mujer fallecida, identificada como Marcela Iglesias. Esa impronta encontrada por los peritos en una caja de perfume correspondía al comisario Medina, según informaron fuentes de la investigación.

También pertenecía al comisario, el Peugeot 308 gris que fue visto por los vecinos de la mujer fallecida, días después de la muerte de la dueña del departamento. El vehícu-

de 275 y 43 y fue abordado por una mujer que retiraba cajas de la casa que había construido Martínez como vivienda de fin de semana.

La investigación realizada por el Ministerio Público de La Plata comenzó el 27 de mayo, cuando la hija de la dueña del departamento situado en 33, entre 15 y 16, denunció que faltaba el automóvil Fat Mobi de su madre y elementos del valor. •

# Chicos de 13 años compartían pornografía infantil

со́врова. Una menor habría generado el grupo que llegó a tener 160 integrantes

#### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CÓRDOBA.-La Justicia desarticuló un grupo de WhatsApp integrado por unos 160 chicos de entre 13 y 14 años que compartían contenido pornográfico, desde fotografías a videos con imágenes infantiles, de mayores, zoofilia y gore (violencia extrema mezclada con sexo). Calificadas fuentes de la investigación confirmaron a LA NACION que la administradora era una nena de 13 años y que no hay adultos detrás de la aberrante práctica. No se trata de un caso de pedofilia y la causa pasará, en las próximas horas, al Fuero Penal Juvenil. No obstante, por su edad, todos los implicados son inimputables.

La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Juan Ávila Echenique, actuó de oficio después de que varios padres testimoniaran su preocupación en un programa de televisión. Se creó un grupo especial para recibirlos, pero, finalmente, solo tres se acercaron. En un trabajo conjunto con Cibercrimen y la Policía Judicial se avanzó en la investigación.

La reconstrucción realizada es que la menor administradora armaba los grupos y unos comienzan a pasárselos a otros; por eso, entre los integrantes hay chicos de diferentes barrios y colegios.

Los investigadores comenzaron a seguir las líneas que distribuían el material y las que más tráfico tenían. Ayer se realizaron siete allanamientos simultáneos durante la madrugada, para garantizar que los menores estuvieran en sus hogares y con sus padres.

Fuentes judiciales que partici-

paron indicaron a LA NACION que los padres estaban "azorados". Todos desconocían en lo que estaban involucrados sus hijos.

"No hay producción local, pero las imágenes que encontramos son aberrantes. El contenido incluye pornografía infantil, de adultos, imágenes de sexo explícito, zoofilia y gore. Todos los celulares de los chicos fueron secuestrados", explicó uno de los investigadores.

El material que compartían en el grupo era bajado de sitios web; en algunos de los celulares habían pegado stickers con imágenes pornográficas. "Algunos chicos, incluso, se habían empezado a borrar de la cadena", agregó una de las fuentes consultadas.

En uno de los allanamientos, en la casa de una de las chicas que actuaban como administradoras, el teléfono que había empleado había sido reseteado y ya no tenía más el número ni el chip que había usado hasta hace unos días.

El grupo comenzó con la chica de 13 años invitando a cinco amigos y ellos sumaron a otros y así hastallegar a 160. Como un esquema Ponzi, pero de pornografía. El objetivo, aparentemente, era cubrir un "desafío" y alcanzar los 1500 integrantes. "La intención de la administradora no parecía ir por este lado, pero es lo que terminó pasando y extendiéndose", explicó uno de los líderes de la pesquisa.

"No es una picardía -enfatizó el investigador-. No tiene que ser tomado así, porque detrás de las imágenes que compartían hay niños abusados, hay delitos. Es muy preocupante." .

#### Dos detenidos por el asesinato de un estudiante

QUILMES. Se conoció que la ambulancia no asistió a la víctima por no tener un patrullero de escolta

#### Gustavo Carabajal

LA NACION

La policía arrestó a dos sospechosos del homicidio del estudiante universitario Carlos Enrique Sánchez Paredes, de 22 años, ocurrido el sábado pasado en uno de los ingresos del barrio Itatí, en Bernal Oeste, partido de Quilmes. Uno de los detenidos tiene 16 años y su cómplice, 24.

A Sánchez Paredes lo mataron de un golpe en la cabeza para robarle el celular. El homicidio ocurrió a las 6.20 del sábado pasado, a metros de su casa. Se dirigia a tomar el colectivo para ir a la Universidad Nacional de La Plata. donde debia rendir un parcial.

El crimen dejó al descubierto un dato desolador: la ambulancia nunca llegó a atenderlo porque no había ningún patrullero para acompañar a los paramédicos, que solo van a esa peligrosa zona cuando están acompañados por uniformados, para evitar ataques v robos.

Casi al mismo tiempo que la de-

tención de los dos sospechosos del homicidio se conoció la planilla en la que se detalla la cronología de la intervención de la ambulancia. A las 6.24 se consignó el llamado de alerta sobre el hallazgo de un herido por un golpe en la cabeza, en Falucho entre Misiones y Formosa. Además, se solicitaba la asistencia de un móvil policial para custodiar a los médicos.

Según quedó registrado en la planilla del área de Salud de Ouilmes, se indicó que a las 7.18 todavía no había llegado el patrullero. "Seguimos a la espera del móvil policial para enviar móvil del SAME", expresó el despachador.

Ocho minutos después, el operador de la central de ambulancias indicó: "Por una comunicación interna nos refirieron que fue trasladado por sus propios medios". El despachador no lo sabía, pero, en realidad, la víctima fue llevada por Jorge, un vecino, que subió al estudiante universitario a su Renault Clioy lo trasladó al hospital de Wilde, situado a quince cuadras de la escena del homicidio.

# **OPINIÓN**

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

camarada. En claustros intelectuales donde aún el viejo leninismo tropical exuda su moho, y en clubes internacionales de pensamiento ortodoxo de tercera edad, el zar de todas las Rusias es el profeta destinado a revivir los paraísos perdidos del socialismo real

# Putin, un apóstol de la izquierda que también lo es de la más cerrada derecha

Sergio Ramírez

-PARA LA NACION-

MADRID uando, en marzo de este año, el camarada Vladimir Vladimirovich Putin, candidato único a la presidencia de Rusia, ganó de manera abrumadora las elecciones, la presidenta de Honduras, doña Xiomara Castro, simpatizante entusiasta del socialismo del siglo XXI a la Chávez, se apresuró a felicitarlo en nombre de todos los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) "por su convincente victoria". Diez de esos países, entre ellos, Chile, suscribieron una declaración para desmentirla. Otros, como México y Brasil, guardaron silencio.

Uno de los misterios capaces de desvelar al más avisado de los analistas políticos es la adhesión a veces ciega, a veces disimulada, que la vieja izquierda da al zar de todas las Rusias, el camarada Putin. Y no se trata solo de la izquierda dictatorial o autoritaria, en el poder en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia, sino también de cierta izquierda intelectual refugiada en claustros donde aún el viejo leninismo tropical exuda su moho en las paredes, y en clubes internacionales de pensamiento ortodoxo de tercera edad, nostálgicos uno y otros de los paraísos perdidos del socialismo real del cual nada menos que Putin es el profeta destinado a revivirlos.

En aquellos años 80 del siglo pasado, cuando se dio en Nicaragua la guerra de los contras, que pertrechados por la administración Reagan trataban de derrocar a los revolucionarios sandinistas, más que como una escaramuza de la Guerra Fría aquella batalla era vista desde los cenáculos de la izquierda militante como una agresión descarada del viejo y protervo Goliat, armado hasta los dientes, contra el imberbe y débil David, que solo

tenía piedras en su salbeque para defender su pequeño país.

Esa misma izquierda, que ahora ya peina canas y ha sustituido sus agallas juveniles por el cálculo prudente, borró del disco duro aquella imagen de la justicia que tiene el débil en toda lucha desigual cuando, en febrero de 2022, lastropas del zar Vladimir invadieron Ucrania, y dieron toda la razón a Goliat, o miraron hacia otro lado, fingiendo disimulo, o pidiendo de artera manera salomónica contención "a ambas partes", el invasor y el invadido. Goliat era el gigante justiciero; David, un corrompido fascista.

Todo podría atribuirse al síndrome antiimperialista amamantado a lo largo del siglo XX por las ocupaciones militares de Estados Unidos, su apoyo a los golpes de Estado militares, los enclaves bananeros de los que quedó evidencia en las novelas, y la injerencia permanente que fija en la retina la imagen de un Goliat propio e imperecedero, que no admite copia. El Goliat que les toca en suerte a los ucranianos es un gigante benéfico y protector, que si les da con el mazo en la cabeza es por su bien. La ortodoxia ideológica es tantas veces inescrutable...

Y, además, si Putin el justiciero, "el gran líder de la humanidad", como lo llama Maduro, está contra el perverso imperialismo norteamericano, que sigue incólume en la letra de los manuales, los fieles antiimperialistas de ayer y los reciclados de hoy deben cerrar filas alrededor del héroe de las estepas.

Para los viejos camaradas que vuelven los ojos hacia el antiguo bloque de países de Europa oriental encerrados en el paraíso espeso y gris del socialismo real, más que el zar que busca restaurar las fronteras de la antigua y mítica Rusia en lucha perpetua contra occidente, de la que Ucrania, oh destino manifiesto, es parte natural, Putin representa la resurrección de las glorias de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Los muros del Kremlin no siguen acaso allí? Y

Aleksandr Duguin, ideólogo ultraconservador, es a Putin lo que

Steve Banon es espiritualmente a Donald Trump; dos profetas iluminados de nuestros tiempos

álgidos

el mismísimo Stalin subido al caballo de Pedro el Grande, el jinete de bronce, vuelve a cabalgar, ahora con el torso desnudo.

Pero, vamos a ver. ¿Putin, apóstol de la izquierda? Extraño personaje que también es, a la vez, el apóstol de la más cerrada derecha y que, como el dios romano Jano de doble rostro, puede mirar a dos lados opuestos a la vez.

Aleksandr Duguin, ideólogo ultraconservador, es a Putin lo que Steve Banon es espiritualmente a Donald Trump. Dos profetas iluminados de nuestros tiempos álgidos que desbordan la medida del stárets Zósima de Dostoievski. Duguin invoca un "fascismo a la rusa", sustentado por un nazismo esotérico capaz de dar paso a una nueva derecha europea, capaz de llevar adelante una revolución conservadora universal. ¿Dónde lo colocamos entonces? ¿Más cerca de Jair Bolsonaro o más cerca de Nicolás Maduro? ¿O será que alguien como Ortega quiere también "un Estado fuerte y sólido, orden y una familia sana... una radio y una televisión patrióticas, expertos patrióticos, clubes patrióticos, medios de comunicación que expresen los intereses nacionales"?

Son amalgamas extrañas, pero ya se ve que posibles. Duguin se interesa también en satanismo y en las manifestaciones del ocultismo. Y según el criterio de Bernard-Henry Lévy, se trata de un tipico racista antisemita, a lo cual habría que sumar los criterios homófobos del propio Putin, cuyas leyes prohíben cualquier tipo de matrimonio entre personas del mismo sexo y las adopciones transgénero, y busca establecer centros de reconversión forzada para los homosexuales. Los libros sospechosos de contener propaganda gay,

aunque se trata de clásicos de la literatura rusa, son sometidos a la censura.

Es que los reinos autoritarios se parecen, igual que las familias felices, debería ser la conclusión. Y las familias ideológicas extremas se parecen también. ¿Cuál es la distancia entre Duguin y Bannon? Ninguna. "El movimiento" de Bannon, con sede en Bruselas, quiere una revolución populista de dimensión mundial, que establezca "un capitalismo para todos". Sus enemigos mortales son el papa Francisco y George Soros. Sus héroes, Trump, Bolsonaro, Matteo Salvini, Viktor Orban. ¿Y por qué no Putin?

Combate frontalmente las migraciones, la ideología de género, los derechos LGBT, la legalización del aborto, declara el cambio climático una leyenda absurda y se declara en abierta lucha contra "el marxismo cultural".

Pecata minuta esto último, que bien puede ser obviado por la izquierda ortodoxa. Para ser felices en familia, hay que saber disimular.

Escritor, premio Cervantes; exvicepresidente de Nicaragua



## LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# El antisemitismo: una amenaza que se cierne sobre todos

Los deleznables hechos registrados antes de un partido de fútbol y los dichos impropios de algunos dirigentes dañan la convivencia ahondando los prejuicios

atantriste como intolerable acción racista y antisemita de cin-via al encuentro que ese equipo finalmente disputó con Atlanta, el sábado último, en Floresta, por la Primera B Nacional, merece ser condenada por la Justicia, pero también por toda la sociedad, que asiste impávida al crecimiento, cada vez más frecuente, de este tipo de manifestaciones, especialmente desde el cruento ataque de Hamas sobre civiles israelies, el 7 de octubre pasado.

Es esperable que haya sanciones ejemplificadoras como se promete para esas cinco personas que intentaron ingresar a la cancha ataúdes con los colores de Atlanta y con la bandera de Israel, y portando insignias en favor de Palestina y de Irán. Pero también lo es que la dirigencia de todo tipo dé buenos ejemplos en vez de intentar seguir cavando la grieta en un tema tan delicado en el que están en juego tantas vidas. Hacer lo contrario es un enorme despropósito, una falta total de sensibilidad y de respeto.

Tras el ataque de Hamas, con innumerable cantidad de muertos y heridos de ambos lados, el papa Francisco se había dirigido a quienes tienen autoridad para poner fin al conflicto para que se alcanzara un alto el fuego y se iniciaran negociaciones de paz. "Lo que se construye sobre escombros nunca será una verdadera victoria", había dicho. Y las palabras hirientes tienen tanto o más peso que los escombros.

Si los cinco hinchas de All Boys cometieron una brutal afrenta, no resulta tranquilizador el mensaje en X del diputado nacional Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal-Buenos Aires) al alegrarse, en principio, por los recientes rescates de cuatro rehe-

nes israelíes a manos de Hamas. Si bien el legislador celebró que se hubiera terminado el cautiverio de Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlovy Shlomi Ziv, utilizó esa red social para recordar que aún quedaban otros 120 rehenes y para cuestionar los métodos que utiliza el Ejército israelí y la cifra de palestinos muertos durante los operativos. "Nunca compartiré el regocijo de tantos, con sed de venganza más que de justicia, por asesinar ciudadanos palestinos bajo los pretextos de que 'los votaron' o 'son usados como escudo'. Eso también es terrorismo", había escrito

crita. En cualquiera de los dos casos no merece el honor del cargo que inviste. Para usted es terrorismo que un país democrático se defienda de una brutal masacre jamás vista después de la Segunda Guerra Mundial", le respondió la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que ya había condenado con dureza las expresiones racistas y antisemitas de los barrabravas, quienes fueron imputados, pero rápidamente recuperaron la libertad tras haber sido detenidos, además, por realizar gestos obscenos y entonado cánticos antisemitas contra simpatizantes del club de Villa Crespo, vinculado con la comunidad judía. El presidente Javier Milei se sumó también a ese repudio y, como él, muchos otros dirigentes criticaron con dureza lo sucedido.

Lamentablemente, no se trata de un hecho novedoso en el ámbito deportivo. Por citar apenas un ejemplo, en diciembrede 2019 se había producido otrograveactodediscriminación que provocó que la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos suspendiera la final de su torneo de

fútbol de primera división, por realizarse en la cancha de All Boys, debido a las amenazas antisemitas de la barra brava del club de Floresta.

El antisemitismo, la intolerancia, la rapidez con que muchos reinterpretan los hechos al solo efecto de causar todavía más daño no pueden menos que generar escozor. Lo ha dicho con tanta claridad como dolor, en un artículo publicado en LANACION en febrero último, la licenciada Diana Wang, psicoterapeuta y escritora, hija de sobrevivientes de la shoá y miembro del Museo del Holocausto de Buenos Aires: "Estoy cansada de hablar de antisemitismo. Harta. "Usted es un ignorante o un hipó- Agotada. ¿Por qué tengo que explicar yo el antisemitismo? ¿Por qué tengo que encontrar yo la manera de erradicarlo? ¿Porque soy judía? ¿Por qué los judíos asumimos la tarea de inventar módulos pedagógicos, gestionar el milagro de la disolución del prejuicio, esclarecer, informar, explicar? Estoy harta de cargar con ese peso (...). El antisemitismo, que atraviesa clases sociales y partidismos políticos, corrompe la moral social básica que sustenta la convivencia posible. Frenar su crecimiento es por interés de todos. ¿Es que no lo ven? No, tristemente creo que no lo ven y, lo que es peor, ¡no ven que no ven!".

> Actitudes como las de los barrabravas de All Boys, al igual que otras tantas aberraciones, son las que llevan a que muchas personas como Wang sientan que poco pueden hacer ya de manera individual para lograr un cambio que deje de lastimar la vida en comunidad. "El antisemitismo no es un tema judío", dice Wang. Y la asiste la verdad: el antisemitismo es una amenaza que se cierne sobre todos.

# El canto de las aves

■ l avistaje de aves suma cada día más adeptos y constituye una opción de ecoturismo que nos pone en contacto directo con la naturaleza. Dentro de nuestra agitada urbe se pueden observar unas 70 especies diferentes con cierta facilidad. Alejándonos de la metrópolis, el número aumenta considerablemente.

Al referirnos al avistaje pareciera que dejamos fuera la escucha, cuando los cantos de las aves son también increíbles. En inglés, la palabra birdwatching-que hace referencia al sentido de la vista-convive con birding, que es más amplia y abarca el desarrollo de senderos para la observación. La información sistematizada sobre especies y características morfológicas es de por sí abundante y se viene compilando desde hace ya tiempo en numerosas guías. La novedad para los amantes de esta actividad viene dada por el hecho de haber sumado

los sonidos emitidos por las aves, que hoy pueden reproducirse en diversas plataformas, incluso para muchos como herramienta de llamada para tal o cual especie.

BernabéLópezLanúses uno de los especialistas más destacados en aves argentinas. Desde los 12 años, estos animales han guiado sus pasos. Ha recorrido el país entero en su afán por armar una biblioteca sonora de todas las especies. Oriundo de Saladillo, provincia de Buenos Aires, acostumbra andar con una antena parabólica que incluye una grabadora, un dispositivo tan casero como eficiente para sus salidas al campo. Muchos aficionados incluso copiaron su ingenioso invento para sus grabaciones.

En las cercanías de Saladillo, la localidad de Cazón es conocida como el Pueblo del Millón de Árboles. un bosque artificial plantado por el hombre que convoca a numerosas variedades de aves, constituído

en una atracción turística para los amantes de esta actividad. Fue Guillermo Hudson, el primer protector de nuestras aves, quien recorrió precisamente la zona de Saladillo hace más de 100 años, inspirando el nacimiento de la Sociedad Ornitológica del Plata a principios del siglo XX.

López Lanús es también uno de los impulsores del proyecto de creación del nuevo Parque Nacional Pampas del Saladillo, destinado a proteger uno de los últimos remanentes del pastizal pampeano. Mientras tanto, sigue trabajando en su banco de grabaciones de cantos de pájaros, que ya cuenta con reconocimiento mundial, y en la actualización permanente de una guía bautizada como La Audiornis, que cuenta con más de 600 páginas y que ya va también por su segunda edición en inglés. Un valioso trabajo al que ha dedicado su vida y al que los amantes de las aves agradecen v celebran calurosamente.

#### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

#### Lev Bases

En la novela El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, un pescador logra atrapar un formidable pez, lo ata al lado de su bote y emprende el regreso a su casa. Piensa en el alto precio que el pescado tendrá en el mercado y en la cantidad de gente que podrá alimentar. Sin embargo, en su camino hacia la orilla, los tiburones van apareciendo para devorar la captura y, al caer la noche, ya han devorado casi toda la carne del animal, dejando solo un esqueleto. El pescador increpa a los tiburones por la forma en que han matado sus sueños.

Cambiemos el pescador por Milei, el formidable pez por la importante Ley Bases y los tiburones por los congresistas opositores y veremos que estos están despellejando la ley de tal modo que probablemente cuando se vote ya no contendrá nada importante.

José Deym deymjose@gmail.com

Que Dios y la Patria... Señores senadores, soy un

simple ciudadano que ne-

cesita hacerles llegar este mensaje. Les escribo de la misma forma que le escribí al presidente Alfonsin en su momento cuando ya estaba muy enfermo, que me recibió en su domicilio particular antes de la votación de la resolución 125 y me compartió su gran preocupación por el nivel de crispación de CFK y sus seguidores, y esta nueva grieta que se estaba gestando y que, según sus palabras, había que frenar de una u otra forma. En esos días, su "gestión personal" fue fundamental y trascendental para la pacificación de nuestra patria, que luego se dio con el voto "no positivo" de Julio César Cobos. En algún momento la historia se lo reconocerá. En el país hoy, al igual que en 2008, está en juego mucho más que una disputa política o una demostración de fuerzas partidarias. Se está jugando el futuro de sus hijos y nietos, que algún día se lo agradecerán o echarán en cara con justa razón. Ojalá les agradezcan algún día, al igual que el resto de los argentinos, que ustedes estuvieron en este momento a la altura de las circunstancias. El pedido es a todas las fuerzas políticas y a sus senadores, como también a todos los gobernadores. Por culpa de ustedes podemos volver marcha atrás camino a Venezuela como país. Por falta de la Ley Bases y otras leves y cambios macroeconómicos que necesitamos, el país y este gobierno pueden fracasar en este "último intento" por falta de las "herramientas básicas". Esperando que reflexionen y pongan ustedes por delante los intereses de nuestro país

y de los más necesitados. Les pedimos un gesto patriótico e histórico, frente al egoísmo político-partidario e intereses personales de algunos otros senadores y políticos profesionales que solo han vivido de la política. La Justicia se ocupará de ellos en algún momento para que, de una vez por todas, no seamos más rehenes de los favores políticos y/o personales en la toma de decisiones del Poder Legislativo. Sin más, me despido muy cordialmente y que Dios y la Virgen de Luján los ilumine, si no, que Dios y la Patria se lo demanden... sus hijos y nietos también.

Ricardo Smith Estrada dickyses@gmail.com

#### Inactividad docente

Varias escuelas primarias de CABA hoy tendrán inactividad docente, coincidentemente con el tratamiento de la Ley Bases en el Senado y la programada movilización gremial y universitaria al Congreso.

Supongo que los establecimientos educativos les habrán explicado a sus alumnos el motivo de su decisión y habrán consignado la novedad en el cuaderno de comunicaciones, herramienta oficial de diálogo entre padres y escuela. Quiero pensar que a los docentes se les descuentan efectivamente el día y el presentismo.

Carlos Alberto Castriota ccastriota2004@yahoo.com.ar

Aerolíneas Argentinas El retiro de Aerolíneas Argentinas de la nómina de empresas privatizables sería una rendición, no un acuerdo. Varig, Pan Ameri-

can, Iberia, Pluna, AeroPerú, etcétera, mostraron el camino de lo que este negocio significa para las cuentas públicas. ¿Hay plata o no hay plata para Aerolíneas? Definase, señor Presidente. Si no la hay, proceda con el

#### En la Red

FACEBOOK

Un estudiante universitario fue asesinado cuando esperaba el colectivo en Quilmes para ir a rendir



"¿Hasta cuándo vamos a soportar que nos quiten la vida? Ojalá se haga justicia" Francisca Luna

"Un joven sacrificándose para tener una profesión y unos malvivientes que solo buscan hacer daño terminan con su vida... Y no me vengan con que eso hace el hambre"

María Dolores Franco

LA NACION | MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

OPINIÓN | 27

rigor que ha aplicado con los jubilados. Eduardo R. Malvar emalvar254@gmail.com

#### Guaranguería

Dada la excelente nota del domingo pasado de José Claudio Escribano, titulada "Anatomía del guarango: su evolución y presente", cabe preguntarse, dentro de las impresiones negativas que arrojaba la forma de hablar de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su mandato o de Javier Milei actualmente, quién de los dos es más guarango, en los términos descriptos por Ortega y Gasset cuando advirtió ese rasgo entre los argentinos en 1929. A tales fines, conviene tener presente que el filósofo es-

pañol sobre la guaranguería escribió: "El guarango o la guaranga siente un enorme apetito de ser algo admirable, superlativo, único. No sabe bien qué, pero vive embriagado con esa vaga maravilla que presiente ser. Para existir necesita creer en esa imagen de sí mismo, y para creer necesita alimentarse de triunfos. [...] De aquí que el guarango/a no se contente con defender su ser imaginario, sino que para defenderlo comience desde luego por la agresión. El guarango es agresivo, no por natural exuberancia de fuerzas, sino, al revés, para defenderse y salvarse. [...] La guaranga producirá estos estallidos acumulando en su traje colores y ornamentos llamativos, exagerando los ademanes sin renunciar por esto a la agresividad verbal". En otras palabras, dime cómo hablas y te diré quién eres. Si se trata de comenzar por la agresión no cabe duda de que al llamar "casta inmunda" o "degenerados fiscales" a los legisladores del "nido de ratas" del Congreso, Javier Milei lleva las de ganar, pero si se trata de producir estallidos con trajes a colores y ornamentos llamativos, exagerando ademanes y agresividad verbal, por más que no se digan malas palabras en sí, para defenderse y salvarse, Cristina Kirchner tiene la delantera. No sé bien quién es más guarango de los dos, lo que sí sé es que cobrar en este momento una jubilación de privilegio de aproximadamente 15 millones de pesos es obsceno frente al haber mínimo jubilatorio actual, y que para la juventud y el ejemplo que debemos dar los mayores a los menores o los funcionarios a los particulares es peor una obscenidad que una guaranguería. Javier R. Casaubon jrcasu@hotmail.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

RÉGIMEN DE INCENTIVO A LA INVERSIÓN

# Mitos y verdades sobre el RIGI

Juan Sonoda
-PARA LA NACION-

IRégimen de Incentivo para Grandes Inversiones o RIGI ha sido objeto de numerosas críticas, en su gran mayoría incorrectas. Intentaremos arrojar algo de luz sobre el tema.

Para empezar, se dice que el RI-GI atenta contra el federalismo porque su artículo 163 establece que "cualquier norma o vía de hecho, nacional o local, por la que se restrinja, vulnere, obstaculice, o desvirtúe lo establecido en el presente título, será nula de nulidad absoluta e insanable". Tal vez por su redacción irritante, este es uno de los artículos más criticados. Por ejemplo, se dice que priva a las provincias del dominio originario sobre sus recursos naturales y de su jurisdicción sobre el medio ambiente. Sin embargo, como el RIGI no trata sobre recursos naturales ni medio ambiente, no podría entrar en conflicto con esos poderes provinciales. Contradictoriamente, también se critica al RIGI por no legislar sobre estudios de impacto ambiental o evaluaciones de impactos acumulativos. Esto también es erróneo porque los poderes en materia ambiental corresponden a las provincias y nada tiene el RIGI que hacer ahí. La Nación tan solo puede fijar presupuestos mínimos, que ya están establecidos en la ley general del ambiente y leyes especiales.

En rigor, el RIGI trata principalmente sobre impuestos nacionales, comercio exterior y control de cambios, que entran en la jurisdicción del Estado nacional, no de las provincias. Por eso, en estos puntos no se vulnera el federalismo. El RIGI prevé un régimen de estabilidad para tributos locales que impide a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires crear nuevos impuestos o aumentar los existentes, pero únicamente si las provincias o la ciudad eligen adherirse.

Hay dos escenarios en los que el artículo 163 podría afectar poderes provinciales. Primero, el RIGI prohíbe obligar al inversor a comprar insumos a proveedores nacionales en condiciones menos favorables, lo que podría afectar regimenes provinciales de "compre local", que obligan a contratar proveedores locales, aunque sean más caros. Segundo, si un inversor construye y paga infraestructura, el RIGI prohíbe que se lo obligue a compartirla. Sin embargo, nada de esto afecta el federalismo porque la Constitución nacional, a través de la llamada "cláusula del progreso", delega en el Congreso de la Nación "proveer lo conducente a la prosperidad del país", promoviendo "la importación de capitales extranjeros [...] por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo", que es exactamente lo que el RIGI hace.

Otra crítica es que el RIGI desprotege a la industria nacional al permitir la importación de bienes sin restricciones, cuando únicamente los bienes de capital pueden importarse con arancel cero, y los bienes de capital necesarios para grandes proyectos industriales o extractivos no se fabrican en el país. La minería tiene ese beneficio desde 1993 sin que la indus-

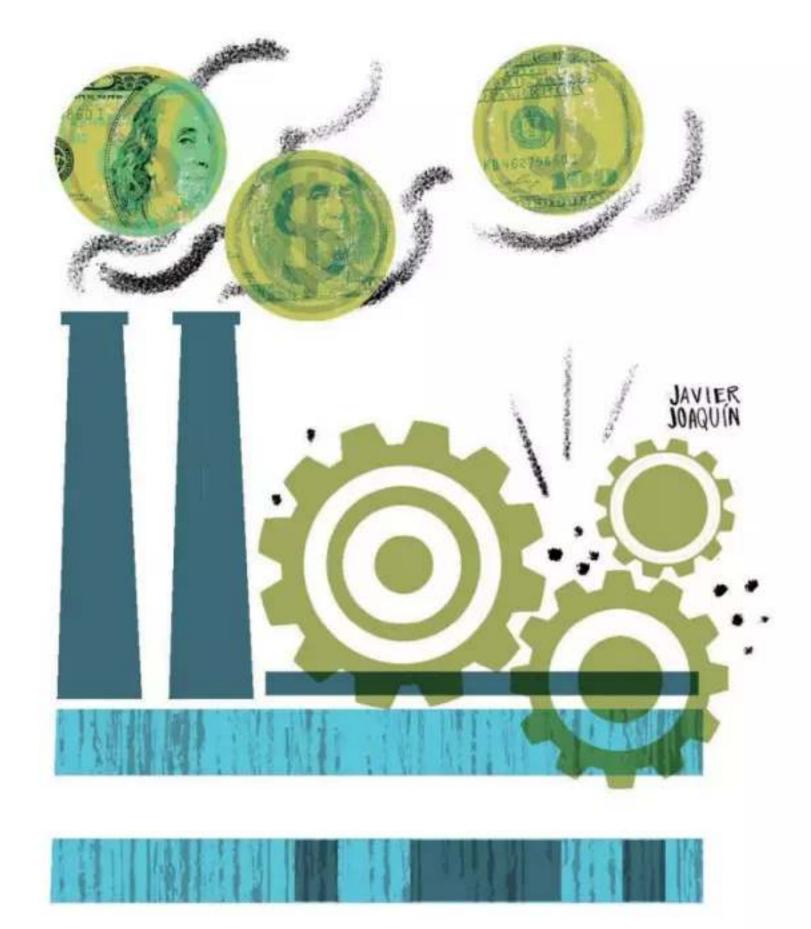

Sin un sistema imparcial de solución de controversias, ningún incentivo sería creíble y bien podríamos ahorrarnos todo este trabajo

tria nacional haya sufrido daños.
La importación de insumos y bienes de consumo está sujeta a los mismos aranceles aduaneros que los aplicables al resto de la ciudadanía, así que en ese aspecto tampoco se desprotege a la industria nacional.

aumento en las regalías sin recibir los beneficios del RIGI.

Esto nos lleva a otra crítica, esta vez acertada, que es la competencia con las industrias existentes. El RIGI podría ser muy beneficioso si se aplicara a industrias extractivas o puramente orientadas al mer-

Los detractores del RIGI dicen que da "más de lo que los inversores quieren". Esta afirmación es, por lo menos, parcial. Los principales beneficios consisten en que el inversor sea dueño de las divisas que genera sin que el gobierno se las cambie por una moneda de menor valor; que una vez que se hace la inversión, el gobierno no se apropie de su renta aumentando impuestos; o que pueda importar los insumos que necesita para operar. Estos aspectos elementales se dan por sentados en casi todos los países del mundo. El único beneficio que escapa a esa lógica es la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias de un 35% a un 25%. Aunque seguramente haya inversiones rentables a una alícuota del 35%, esta reducción tornaría factible un universo de proyectos que de otra forma no llegaría a existir, aumentando la inyección de fondos, la creación de empleo y, en última instancia, la recaudación total. En el sector minero, una parte importante de

los ingresos resignados por la Nación fue capturada por la suba de las regalías provinciales del 3% al 5%. Puede no sonar mucho, pero es un aumento del 66% que no se calcula sobre una ganancia sino sobre el precio del mineral, que representa una base de cálculo muchísimo más alta. Nos preguntamos si los negociadores en el Senado se acordaron de los proyectos existentes, que sufrirán el aumento en las regalías sin recibir los beneficios del RIGI.

Esto nos lleva a otra crítica, esta vez acertada, que es la competencia con las industrias existentes. El RIGI podría ser muy beneficioso si se aplicara a industrias extractivas o puramente orientadas al mercado internacional, pero no si se aplica a otras con una fuerte competencia en el mercado doméstico, como la industria alimentaria o automotriz, donde las empresas existentes deberían competir con nuevos emprendimientos en condiciones desiguales.

Se dice también que no existen disposiciones para que los inversores reinviertan sus utilidades, pero eso es inexacto: la alícuota del impuesto a las ganancias sobre los dividendos se reduce a la mitad si el inversor difiere su pago al menos tres años, lo cual incentiva la reinversión de las utilidades. Además, no todos los proyectos son aptos para reinvertir utilidades. Por ejemplo, una vez construida una autopista, no está en manos del concesionario ampliarla; o los proyectos mineros o petroleros que consisten en la explotación de un yacimiento que inevitablemente se agotará. En vez de exprimir al inversor hasta la última gota, es preferible generar condiciones para que ese y otros inversores

emprendan nuevos proyectos. Pensemos, por ejemplo, en Chile, que en su lado de la cordillera lleva cinco siglos ininterrumpidos de minería.

Se critica también al RIGI por "colonialista", aunque está abierto por igual a inversores nacionales y extranjeros. En el país existen importantes empresas dedicadas al petróleo y gas, a la minería, o a los agronegocios, entre muchos otros, que ciertamente pueden cumplir con la inversión mínima de doscientos millones de dólares.

Finalmente, quienes se oponen al RIGI sostienen que implica una renuncia a nuestra soberanía, sometiéndonos a tribunales extranjeros. Esto es cierto, aunque la soberanía es renunciable porque a veces conviene. En nuestro país existieron marcos de inversión para la minería y el petróleo que fueron muy exitosos y nos llevaron en poco tiempo a alcanzar el autoabastecimiento energético y a la creación de un sector minero moderno que multiplicó exportaciones, ingresos fiscales y empleos. Sin embargo, estos marcos fueron vaciados por normas dictadas por los poderes Legislativo y Ejecutivo, e interpretaciones incorrectas por nuestro Poder Judicial y, de esa forma, el ejercicio de nuestra soberanía derivó en la violación de garantías y el rompimiento de reglas. Hoy nos vemos nuevamente en la necesidad de generar confianza a pesar de esos antecedentes. Sin un sistema imparcial de solución de controversias, ningún incentivo sería creíble y bien podríamos ahorrarnos todo este trabajo. •

Abogado, especialista en inversión extranjera, recursos naturales e infraestructura www.miclub.lanacion.com.ar

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (C1285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013, LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario.

Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1900.- Sáb \$2700.- Dom \$3200.- Recargo envío al interior: \$380.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

# Tus tempestuosos consejos de vida

Ariel Torres

-LA NACION-

I lunes mamá habría cumplido 90 años. Es la ucronía con → la que nos mortificamos los deudos al recordar a nuestras personas más queridas. Me pasa cada 10 de junio. Pero este año fue especial, porque mamá habría cumplido 90.

Solo que en un golpe existencial de esos que te dejan grogui, cuyos ecos resonarán durante décadas y que se convierten en una divisoria de aguas, mamá nos dejó inesperadamente hace 23 años. Se fue demasiado joven tras haberse resistido siemprea madurary sin haber dicho ni una vez que se sentía cansada o que le pesaba la edad.

Lo más penoso es, quizá, que puedoimaginarmea mamá con 90 años. Era tan poco convencional que todo el asunto de la tercera edad la sublevaba; se propuso vivir toda su vida, y lo logró. Fue, junto con mi abuelo Manuel, su padre, quienes forjaron mi carácter. Dos décadas después, frente a decisiones complejas, vuelvo a meditar qué habrían hecho mamá o mi abuelo en circunstancias equivalentes. Cierto es también que la vida nos modela más que nuestros mayores, y entonces, lo advierta o no, tomo decisiones que, quiero haberme encontrado diciéndole creer, los honran.

La lista de lecciones que me dejó

mamá es extensa y compleja. Tras su apariencia fresca, revoltosa y espontánea, dejaba entrever, ignoro si adrede (no creo que adrede), ese aire eléctrico y euforizante que precede a las tormentas. Amaba las tormentas, y aprendí de ella la riesgosa afición por las tempestades. También de ese modo daba el ejemplo. No sermoneaba ni mucho menos envolvía sus dictámenes en la seda engañosa de la racionalización. La complejidad solía llegar de una forma brutal, sin filtro, descarnada.

Me enseñó sobre todo a no quejarme. Las eternas lamentaciones no eran lo suyo. Por el contrario, enfrentaba cada problema con una política implacable: resolver el problema. No siempre las cosas le salían como esperaba, pero tampo code eso se quejaba. Altiva y orgullosa, no le iba a conceder a nadie el privilegio de verla vencida.

Más aún, sostenía -con la acción y no con el discurso-que ante la adversidad hay que brillar. Recuerdo a mi equipo, aquí en la Redacción, durante alguno de esos cierres que

vienen atravesados y repletos de contratiempos: "Que sea nuestra mejor edición". Eso lo aprendí de mi madre.

Con todo, creo que la mayor, más duradera v mejor enseñanza que Clelia Josefina me dejó fue la de hacer caso omiso al qué dirán. Con su vozinconfundibleyenérgica, repetía su credo más arraigado: "Que piensen lo que quieran. Si no les gusta, que miren para otro lado". Después, por lo bajo, como a veces me confiaba ciertos secretos del oficio de vivir. añadía: "El que te señala con el índi-

Por el contrario, enfrentaba cada problema con una política implacable: resolver el problema

ce no se da cuenta de que tres dedos quedan apuntando hacia él".

No sé si era frase suva o de alguna de sus desordenadas lecturas, pero me quedó grabada para siempre.

Les causé muchos problemas durante mi adolescencia, cuya dinámica solo empiezo a comprender ahora, de grande. En su momento, ya independizado, en alguna charla de sobremesa, le pedí disculpas por esos años de desacato y desasosiego. Para mi más absoluto asombro, mamá merespondió: "Arielito, si hubierassido un chico obediente, tu padre y yo habríamos estado mucho más preocupados".

Tenía, medoy cuenta, la intención de escribir de otras cosas hoy. Pero estos días, por razones que ya no importan, pasé del temor de padecer una enfermedad grave al alivio de un diagnóstico benévolo e insignificante. Cosas que pasan.

Supongo que por eso se me fueron la palabras en este recuerdo de mamá, que vino a coincidir con el que habría sido su nonagésimo aniversario y con que una vez más me senti identificado con ella. Melo hizo saber una vez: "No le tengo ningún miedo a la muerte, sino a la pérdida de la dignidad". Y así, de un sopapo, te resumía un debate de siglos. ¿Pero saben qué? Pienso lo mismo. •

#### La cima del mundo

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Mariano Holot



KATMANDÚ, NEPAL 🔽 l Himalaya se formó hace 70 millones de años, en coincidencia  $oldsymbol{\Gamma}$  aproximada con la extinción de los dinosaurios. Esta formación geológica, la más alta de la Tierra, ha servido como límite infranqueable entre la India y Asia, impidiendo la invasión del imperio mongol y el contacto entre distintos pueblos. Alcanzar su cumbre es el equivalente a llegar adonde pocos se han aventurado, en la cima del mundo. Sin embargo, el carácter inhóspito de sus picos está en proceso de cambio: como vemos aquí, se está probando el uso de drones para colaborar en tareas de rescate, recoger desperdicios y servir de comunicación, tras lo cual llegar allí ya no implicará estar tan alejado de la civilización. Asimismo, el retroceso imparable de sus glaciares quizá provoque en el futuro que el Himalaya deje de ser una barrera infranqueable. Un cambio que podría coincidir con otra extinción.

#### CATALEJO

Avísenle al mundo

#### Claudio Jacquelin

Alguien debería avisarle al mundo que acá no nos aburrimos nunca. Y sobra riesgo. No hace falta que un escalador de edificios venga a hacer su numerito. Menos, que obligue a usar recursos que escasean. Demasiado. Por un rato, su show fue tendencia en las redes y tuvo picos de audiencia en la tele y en los sitios de noticias. Pero el polaco Marcin Banot se olvidó de que en la Argentina la competencia es dura. El libre mercado del escándalo y el absurdo funciona a pleno. Como decía el anillo del legendario Julio Grondona, "todo pasa". Y todo pasa demasiado rápido. Como el show inconcluso del escalador.

Imposible competir por la atención en un país que mientras Banot ascendía en la city porteña (como el dólar) se conocía que un juez federal que debía investigar a un narcotraficante era amigo íntimo del contador del acusado y el hijo del contador trabajaba en su juzgado. O donde horas antes de una sesión del Senado crucial para el Gobierno, el Poder Ejecutivo enviaba el pliego de una senadora no oficialista para ocupar una de las embajadas más apetecibles. Y no hablamos de los shows presidenciales. Solo un par de muestras. Acá sobran trepadores. Y absurdos. Y no faltan sorpresas. Argentina, no lo entenderías. ¿O sí? •









La vieja guardia Aunque quiere hacerles lugar a los juveniles, Independiente necesita a los Sub 30 > P.2

Polémica veloz Verstappen dejó quinto a Fangio en su lista de los mejores pilotos y encendió el debate > P.7



En la antesala de la Copa América, Lisandro Martínez hace la advertencia: "Todavía estamos hambrientos"

3

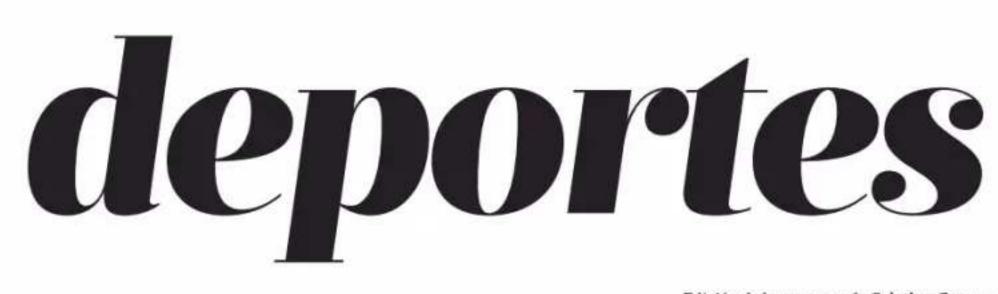

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso
y Francisco Schiavo
www.lanacion.com/deportes ♥ @DeportesLN
Facebook.com/Indeportes

deportes@lanacion.com.ar



Isgró buscará liberarse de una sanción que prácticamente lo dejaría al margen de los Juegos de París; la UAR contrató a un abogado neozelandés especialista

J. GASPERINI/ GASPAFOTOS

# Isgró y el operativo rescate

La figura de los Pumas 7s, con una suspensión de 5 partidos por su expulsión ante Francia en el cierre del circuito, no se resigna a no participar de los Juegos Olímpicos y la UAR tiene un plan para reducir la pena P. 5

# FÚTBOL | LA LIGA PROFESIONAL

#### Rodolfo Chisleanschi PARA LA NACION

Mañana, una vez que, al menos para Independiente, la Liga Profesional entre en período de receso, Julio Vaccari debería firmar su vinculo como nuevo director técnico del Rojo. Lo hará con un mandato claro: potenciar a los chicos de las categorías menores del club. Pero también con la certeza de que será muy difícil la incorporación de nuevos jugadores en este mercado de pases, y que incluso si se resuelven las múltiples inhibiciones impuestas por la FIFA, las llegadas serían limitadas y eco-

En tal caso, el exentrenador de Defensa y Justicia, tal como le sucedió a Carlos Tevez y a Hugo Tocalli en su breve interinato, tendrá que contar con la "vieja guardia" del vestuario, esa que en buena medida es cuestionada por los hinchas y ha dado un resultado dispar en el último año.

nómicamente modestas.

Pocos planteles como el de Independiente demuestran con tanta claridad los parámetros en los que se mueve el fútbol argentino. Por un lado, un puñado de Sub 23 (la edad de Juan Manuel Fedorco, el mayor de los más jóvenes), en el que se integran David Martínez, Lautaro Millán, Alex Luna, Diego Tarzia, Ignacio Maestro Puch, Santiago Salle, Javier Ruiz y Santiago Toloza, y que se prolonga en el banco de suplentes, con Tomás Parmo (16 años) como emblema más reconocible.

Por el otro, la legión de los +30, una nutrida representación que ya con el Apache formaba la columna vertebral del equipo: Rodrigo Rey (33 años), Joaquín Laso (a punto de cumplir 34), Iván Marcone (34) y Gabriel Ávalos (33), con dos brazos sobre los laterales, Mauricio Isla (hoy cumple 36 años) y Damián Pérez (35), a los que habría que sumar a Federico Mancuello (35), Alexis Canelo (32), Felipe Aguilar (31) y Julio Buffarini (35).

Los componentes de la franja central etaria son pocos -Lucas González, Adrián Spörle, Matías Giménez, Gabriel Neves y Jhonny Quiñónez- y, en general, ninguno pudo asentarse como fijo en la formación titular.

Lograr que esta mezcla de veteranos e inexpertos por fin cuaje en un equipo con un funcionamiento aceitado y un mínimo de regularidad será el gran reto que afrontará Vaccari. El interrogante es si podrá apoyarse en los supuestos referentes del plantel, y un análisis individual de lo realizado por ellos en los últimos 18 meses apenas consigue despejar las dudas.

Rodrigo Rey es, con diferencia, el que saca mejor nota de todos. Las actuaciones del arquero, de asistencia perfecta en todos los partidos disputados desde su llegada al club en enero de 2023, fueron en buena medida responsables de sostener las opciones del Rojo, finalmente fallidas, por colarse en la definición de las Copas de la Liga 2023 y 2024, y de clasificarse para la Copa Sudamericana de este año.

En la tabla de méritos le siguen Iván Marcone y Mauricio Isla. Al volante central y capitán –ausente en los últimos encuentros debido a una fractura en el pie izquierdo-le costó varios meses ponerse físicamente a tono, pero desde que lo hizo, en el segundo semestre del año pasado, fue varias veces el mejor jugador de campo del equipo, y el único capaz de brindar una salida limpia de la pelota en la mitad de la cancha, El lateral chileno, cuya continuidad tras el receso no está asegurada, tuvo un arranque deslumbrante. Luego fue bajando su

# Pese al recambio, Independiente tendrá que contar con "la vieja guardia"

Aunque el futuro DT, Julio Vaccari, recurre a los jóvenes, los Sub 30 tendrán un papel importante, ya que no habrá un gran mercado; Rey, Laso, Marcone y Ávalos, en la columna vertebral



Marcone, de 34 años, el capitán de Independiente que se recuperó de una fractura en el pie

nivel, con deficiencias notorias en la marca y resoluciones poco felices de sus continuas proyecciones por la derecha, pero siempre aun así siguió siendo la vía de llegada al área rival más fiable de un equipo al que le cuesta un mundo generar jugadas de gol. Hasta dar con otra mejor, el dato debería alcanzarle para ganarse la confianza del nuevo técnico si finalmente sigue en el plantel.

Joaquín Laso. Objeto de las iras y hasta las burlas de la hinchada hasta el arribo de Tevez, el marcador

central se hizo insustituible durante la Copa de la Liga 2023 con actuaciones sobrias y errores mínimos. Este año no repitió el mismo rendimiento, pero tampoco se le pueden objetar fallos groseros en defensa. Su permanencia entre los fijos dependerá entonces de su adaptación a lo que pretenda Julio Vaccari. Si, como se vio en Defensa y Justicia. plantea una presión adelantada Un escalón más abajo aparece y constante, el espigado zaguero podría verse en dificultades. Si no es así, y salvo que desde la cantera surja un intérprete más cualificado

(también en el manejo de la pelota), su posición en el fondo no parece peligrar.

El de Gabriel Ávalos es, en cambio, un caso aparte. Dos goles – uno a River y otro a Vélez-en casi seis meses es una cifra ridícula para quien fue el máximo artillero del fútbol argentino en 2023. Los gestos evidentes de quitarse la mufa expresados al marcar el tanto frente a Vélez en la segunda fecha del presente torneo fueron la mejor evidencia del malestar consigo mismo que arrastra el paraguayo. Sin embargo, un

#### Se termina el interinato de Tocalli

Independiente cerrará hoy una etapa, antes del receso en la Liga Profesional por la Copa América. A las 21.15, en Avellaneda, los Rojos se medirán con Banfield, en el último partido del interinato de Hugo Tocalli, que acumula dos empates. Mañana sería presentado Julio Vaccari como nuevo entrenador.



#### INDEPENDIENTE 4-2-3-1

ENTRENADOR: Hugo Tocalli. R. Rey: S. Salle, J. Fedorco, J. Laso y D. Pérez; D. Martínez e I. Marcone: F. Mancuello, L. Millán y S. López; G. Ávalos.

#### BANFIELD

4-1-3-2 ENTRENADOR: Julio Falcioni. F. Sanguinetti; J. Álvarez, G. Aranda, A. Maciel v A. Quirós, E. Insúa; M. González, C. Núñez e I. Rodríguez; M. Giménez y B. Sepúlveda. Árbitro: Nicolás Ramírez. Estadio: Independiente.



G. CRUZ | R. CENTRAL **Árbitro:** Ariel Penel. 17 TV: TNT Sports.



ARGENT. | C. CÓRDOBA Arbitro: Nazareno Arasa. 19 TV: ESPN Premium.



GIMNASIA | B. CENTRAL Árbitro: Andrés Gariano. 21.15 TV: TNT Sports.

análisis más profundo muestra que su trabajo es mejor de lo que enseña su acierto con las redes rivales. Generoso para tirarse atrás o a las bandas, Ávalos ha sido uno de los jugadores más participativos en las acciones de ataque, con 17 ocasiones de gol creadas, aunque solo una de ellas se haya transformado en asistencia efectiva. A su favor juegan su altura, su movilidad y la falta de competencia en el puesto. A Vaccari le cabe la tarea de conseguir lo alimenten más y mejor para multiplicar sus festejos.

El resto de los veteranos, en cambio, están en deuda, y tendrían que dar un vuelco notable a sus situaciones para competir de igual a igual con los pibes. Federico Mancuello nunca pudo recuperar la imagen física y futbolística que brindó durante su anterior paso por nuestro fútbol (Vélez 2021); Damián Pérez alterna picos y caídas sensibles; Alexis Canelo no logra agregarle eficacia a su innegable voluntad y Felipe Aguilar tendrá que recuperar la confianza que le quitaron lesiones y errores puntuales.

Aunque, probablemente, el aporte más valioso que todos ellos puedan dar sea en conjunto, y sólo se conocerá y será valorado en la intimidad del vestuario. Porque en un plantel que quiere apostar por la juventud, los +30 deberían ser los encargados de conducir, aconsejar y contener los lógicos vaivenes emocionales que vayan a atravesar los más pibes, y ahí descansará buena parte del trabajo de Vaccari en la nueva etapa que está a punto de comenzar en Independiente.

LA NACION | MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

# — FÚTBOL ENTREVISTA

orge Valdano confiesa que no mira para atrás. Que es alérgico a la nostalgia. "Para mí, la vida está adelante, es lo único que interesa", avisa. En su casa de Madrid no hay a la vista ningún recuerdo que cuente quién fue. Pero cuando la TV mexicana le hizo un homenaje sobre el césped del Azteca a 30 años de la final de Mundial '86, rompió en llanto. "Festejé ese desborde emocional que tuve porque apareció la satisfacción por el deber cumplido, y porque además me dejó la constancia de que ese momento fue el gran momento", le explico un día a LA NACION con una emotividad que reapareció en aquel instante. Ser campeón del mundo... como una bisagra en la vida. "Yo no fui otro desde aquel logro, pero sí fui un poco más feliz cada día de mi vida sólo porque, en algún lugar de mi subconsciente, tengo la tranquilidad de haber vivido la experiencia máxima que un jugador vocacional puede vivir en el mundo del fútbol", amplió con una agudeza no desprovista de sensibilidad.

Pero, ¿cambia la vida después del título mundial? Solo ellos lo saben, lo sienten. Como Valdano. Como los héroes de Qatar. Nicolás Tagliafico busca las palabras... "Es como que pasar por debajo de una ducha que te baña, no sé si en oro..., pero quedás marcado. Hoy te ven y los demás te miran diferente, en lo deportivo, tus pares, tus rivales, y también en situaciones cotidianas de la calle. Pero digo esto y también debo asumir que no tomo real noción de la condición de campeón del mundo hasta que me lo dicen. ¿Sí, lo soy? Sí, lo soy. Qué loco, ¿no? Y es para siempre, es para la historia". Y se suma Germán Pezzella: "Es algo muy loco. A veces un nene te pide una foto a la salida de un entrenamiento y el padre le comenta 'mirá que éste es campeón del mundo'... Y cuando escuchás eso te quedás un poco abrumado, que asocien tu nombre a un título del mundo... uhhh, es hasta más de lo que podés haber soñado en tu infancia".

Lisandro Martínez abre su intimidad para ser lo más gráfico posible: confiesa que en ocasiones agarra la medalla y se la cuelga. Y hasta alguna noche se fueron a dormir juntos. "Al vivir a mil en estos tiempos, a veces perdés cosas de vista... ¿Y sabés quién te trae de nuevo?, ¿quién te pone en su lugar y te enseña la dimensión? La felicidad de la gente. Su felicidad es mi orgullo", abre el entrerriano que no sabe de desmayos. Que le ganó al calvario de las lesiones cuando cerraba la temporada europea para volver a ilusionarse con la selección. "Obviamente que hubo un cambio después de ser campeones del mundo. Es algo... ¿Cómo decirlo? Te despertás, decís 'somos campeones del mundo' y te genera una alegría inmensa. Pudimos generar algo en millones de personas, sin dudas que hubo un gran cambio. Estamos felices porque también hicimos felices a muchos argentinos, creo que también les hemos cambiado la vida. Darle alegría a todas esas personas, principalmente a nuestras familias, ya es mucho".

Si la condición de campeón del mundo cambia la vida, ¿cómo encontrar nuevos estímulos?, ¿cómo no caer en el sopor del conformismo?, ¿cómo no temerle a poner en riesgo desde el prestigio hasta el clamor popular? "La clave de este grupo es la humildad que tenemos. Sabemos lo que hemos ganado y lo importante que es, pero todavía estamos hambrientos y queremos seguir ganando. Lo importante es mantener los pies sobre la tierra,



Las presiones del campeón: "Sabemos lo que representa este escudo", asume Lisandro

@ADIDASFOOTBALL

# Lisandro Martínez

# "Ahora todos nos quieren ganar, pero todavía estamos hambrientos"

En la antesala de la Copa América, el defensor habla de favoritismos y del *plus* Messi; "Les cambiamos la vida a los argentinos", analiza sobre el impacto popular de Qatar

TEXTO Cristian Grosso



que es lo que nos caracteriza. Vamos partido a partido y sabemos la importancia y lo que representa este escudo", cuenta desde los Estados Unidos, en una charla con los medios organizada por la Major League Soccer (MLS).

Lisandro, el otro entrerriano campeón del mundo junto con Jorge Burruchaga, volvió a sentirse pleno y útil en la selección en el amistoso del domingo pasado contra Ecuador, en Chicago. Y volvió a jugar 90 minutos después de mucho tiempo. En este 2024 estuvo 83 días inactivo en Manchester United, entre un esguince de ligamento, en febrero, y una distensión en el gemelo, en abril. Su recuperación llenó de certezas a Lionel Scaloni. "No fue una buena temporada en lo personal y como equipo tampoco con el United. Pero uno tiene que estar preparado para cuando pasan estas cosas, este tipo de lesiones. Y hay que aprender de ellas. Tengo que tomarlo como una experiencia y estar muy fuerte desde lo fisico y lo mental. Hoy me encuentro excelente. Es algo hermosísimo estar acá. Tenemos una muy buena relación entre todos y cuando uno está acá, está muy feliz. Nos sentimos en casa. Tengo que poner el foco en lo que pasa ahora, en el presente", avisa.

Y el presente es la Copa América, que empezará el 20 de junio, contra Canadá, y tendrá una escala previa este viernes, en el último amistoso, con Guatemala en Washington. "Nuestra expectativa es ganar esta Copa América. Y no puedo poner favoritos porque es una Copa América muy complicada. Sin dudas que a nosotros nos quieren ganar todos porque somos los campeones. Sabemos lo que representamos, entonces cada partido es una final", asume 'Licha', uno de los representantes de La banda del palo santo'. ¿Qué es eso? Una cábala de la selección. Nació en Doha, después de la derrota en el estreno con Arabia Saudita... y quedó, claro. El incienso de la madera sagrada invade todos los rincones en la búsqueda de purificar y limpiar de energías negativas... ¿Los otros integrantes de la troupe? Cristian 'Cuti' Romero y Nahuel Molina.

La selección ya juega la Copa. 'Dibu' Martínez hizo su diagnóstico sobre el torneo que se aproxima: "Esta Copa América es un poco más dificil que la anterior. Que un Mundial, no. No hay nada más difícil que un Mundial. Eso lo sabemos todos. Para mí no hay tres equipos en esta Copa América. Hay cinco o seis", advirtió el arquero... con un mensaje subliminal a un delantero francés. Y Lisandro coincidió: "Comparto lo que dijo el 'Dibu'. Obviamente para nosotros es un extra, es un plus buscar volver a ganar. Porque cuando ganás, más confianza tenés y mejor te sentís. Sin dudas que ahora todos nos van a querer ganar, pero si pensamos que sólo vamos a tener dos o tres equipos difíciles, nos vamos a complicar. Nosotros estamos listos. Trabajamos para esto, sabemos que tenemos un equipo increíble, con jugadores que muestran un esfuerzo y una calidad increíbles en cada entrenamiento. Nosotros estamos listos". Y tomó distancia de Mbappé, que planteó que una Eurocopa es más difícil que un Mundial: "Es su opinión. Yo tengo una opinión diferente. Simplemente no subestimo, todas las competiciones son dificiles de ganar".

#### -Entre ustedes, en el grupo, ¿a veces hablan sobre el retiro de Messi? Un día, llegará.

-A Leo hay que dejarlo tranquilo, que disfrute. No somos quiénes para ponerle presión, solo debemos apoyarlo, defenderlo a muerte y disfrutarlo. Demasiado ya ha hecho por nosotros como para pedirle algo más... A Leo lo vemos refeliz y con un nivel impresionante. Es importantísimo para nosotros. Tenerlo para nosotros sin dudas que es un plus. Estamos muy felices de compartir el día a día con él.

#### -Di María sí tiene fecha concreta: se irá cuando termine esta Copa América.

-No se habla para nada de eso. Cuando uno está acá, viene y disfruta. A 'Fide' lo vemos muy feliz y nosotros nos quedamos con eso. No hace falta decir que vamos a luchar por ellos. Tratamos de disfrutarlo segundo a segundo, en los entrenamientos y partidos, porque sabemos la clase de leyenda que es.

## FÚTBOL | INTERNACIONAL Y LOCAL



Cristiano Ronaldo festeja uno de sus dos goles en el 3-0 de Portugal a Irlanda

CR7 suma 130 goles en 207 cotejos con Portugal. Está a cinco tantos de llegar a los 900 en el total de

GETTY

su carrera, que con 895 ya lo tiene como el máximo goleador del mundo en la historia. En la temporada con Al Nassr (Arabia Saudita) marcó 44 goles en 46 cotejos, pero se quedó en la puerta en las cuatro

competencias que disputó, no festejó ningún título.

#### De anotar en la Eurocopa, Cristiano se transformará en el futbolista de mayor edad en conseguirlo. Ya levantó el trofeo en 2016, con una sensación agridulce en la final ante Francia, cuando fue reemplazado por una lesión cuando el cotejo estaba 0-0. "Lo que logramos en 2016 fue histórico para el fútbol portugués. Creo firmemente que este equipo traerá mucha alegría a los aficionados portugueses. Creo que es bueno tener los pies sobre la tierra, pero el pensamiento en el cielo, que es soñar con otra Euro. Mi primera Euro fue en 2004, pasó mucho tiempo, hacerlo hoy me genera orgullo, pasión. No hay mejor que jugar para Portugal", expresó Cristiano, el emblema que estará acompañado por otras individualidades destacadas, como el interminable Pepe (41 años), Ruben Dias, Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Matheus, Bernardo Silva y Joao Félix.

Ya de veterano, Cristiano recupera la ilusión y encuentra nuevas motivaciones con el cambio de entrenador en Portugal. Terminó enojado con Fernando Santos, que lo relegó al banco de los suplentes en dos cotejos del Mundial 2002. Se fue de Qatar marcando un solo gol, de penal, a Ghana.

Desde la asunción de Martínez, exconductor de Bélgica en los últimos dos mundiales, Cristiano lleva 12 goles en 11 partidos. "Su experiencia es brutal. Sabe buscarse los espacios y los momentos para la definición. A estas alturas no hace falta que lo describa. Es un jugador indiscutible", expresó Martínez tras la goleada a Irlanda.

Va Cristiano rumbo a otra Eurocopa, derribando récords y las barreras del tiempo. •

# Cristiano Ronaldo, golazos y récord, camino a la Eurocopa

Hizo un doblete en el 3-0 de Portugal a Irlanda, último amistoso; llegó a 1226 partidos en su carrera y dejó atrás a Rogerio Ceni

Claudio Mauri LA NACION

"No es casualidad que haya estado jugando durante 20 años al más alto nivel, y mantener ese rendimiento es muy difícil. Solo con mucha dedicación y trabajo duro podemos lograr esos números". Cristiano Ronaldo lleva su carrera con mucho orgullo deportivo y no reniega de una cuota de vanidad y exhibicionismo. Siempre fue así y a los 39 años asume su condición de referente. "Me gusta hacer las cosas con el ejemplo, como suelo decir. No soy de hablar mucho, pero me gusta mostrar quién soy. Y, cuando la situación se pone dificil, cuando las cosas no van bien, tenés que saber cuándo disciplinar y cuándo apoyar", expresó en una reciente entrevista con la UEFA, a las puertas de la Eurocopa, competencia de seleccionados que lo recibirá por sexta vez, más que a cualquier otro futbolista en la historia.

Su longevidad lo transformó en un coleccionista de récords. Sus cifras son abrumadoras en lo relativo a goles y presencias. En la goleada a Irlanda, rodeado del afecto de los hinchas en el estadio Municipal de Aveiro, disputó el último amistoso antes del debut de Portugal en la Eurocopa de Alemania, el martes 18, frente a República Checa.

A la par de que marcó dos golazos de zurda en el 3-0 a Irlanda, Cristiano Ronaldo estableció la plusmarca mundial de 1226 partidos, sumando clubes y seleccionado. Dejó atrás al arquero brasileño Rogerio Ceni, que atajó hasta los 42 años y se retiró con 1225 encuentros.

En el esquema 3-4-1-2 del director técnico Roberto Martínez, Cristiano ocupa buena parte del frente de ataque. Su punto de partida ya no es tan recostado sobre la izquierda, sino que se mueve en sectores más centrados. Su libertad de desplazamientos obliga a su compañero de ataque, Rafael Leao -también puede ser Gonzalo Ramos-, a cubrir los espacios que quedan libres. La pareja de ataque que sea hace el papel de escudero de Cristiano.

Para el capitán ni siquiera un amistoso es una cita para asumir de manera despreocupada o sin tensión competitiva. Se enojó cuando el árbitro Chris Kavanagh no cobró penal una carga por detrás que le hizo un defensor irlandés. Le reclamó a sus compañeros cuando no lo buscaron en una posición favorable. Se lamentó al ver que la ejecución de un tiro libre. tras desviarse en la barrera, dio en un poste. Todo eso fue en el primer tiempo, que Portugal ganaba con un gol de Joao Félix a la salida de un córner, mientras CR7 se iba al descanso haciendo muecas de insatisfacción.

En la segunda etapa iba a cristalizar su obsesión con el gol, que viene de larga data. Hoy se cumplen 20 años de su primer festejo con el equipo nacional. El 12 de junio de 2004 convirtió en la derrota 2-1 ante Grecia, por la Eurocopa que organizó Portugal. Había debutado en 2003, con 18 años, en un amistoso con Kasajistán, justo cuando Sporting Lisboa lo transfirió a Manchester United por 19 millones de euros.

Las demostraciones de eficacia en el seleccionado no fueron instantáneas. Pasaron siete amistosos sin convertir, hasta que tuvo su bautismo en la Euro 2004, torneo que le arrancó sus primeras lágrimas como futbolista tras la caída en la final frente a Grecia, que ya había sido verdugo en la etapa de grupos.

Contra Irlanda despachó dos estupendas definiciones con la pierna izquierda. En el primero, controló con la derecha una larga asistencia y, tras hacerse el espacio con una bicicleta ante un defensor, cruzó un remate al ángulo. Inatajable para Kelleher, el segundo arquero de Liverpool. Diez minutos después conectó un centro desde la izquierda de Diogo Jota. Su característico festejo, con el salto y los brazos abiertos, fue saludado desde las tribunas con el cántico de admiración: "¡Criiiiistiano Ronaaaaldo!".

#### De uno a cuatro años fuera de los estadios

Cinco hinchas de All Boys fueron sancionados por hechos de racismo

El Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad de Buenos Aires sancionó a los cinco hinchas de All Boys involucrados en los hechos de discriminación del sábado último, antes del partido con Atlanta, por la Primera Nacional. Gastón Ezequiel Panzini (45 años) no podrá ingresar a los estadios durante los próximos cuatro años "por portar un ataúd con los colores de la bandera de Israel", según detallóel Ministerio de Seguridad porteño, a cargo de Waldo Wolff. Los otros cuatro simpatizantes recibieron un castigo de un año fuera de las canchas por distintas infracciones: Marcelo Ojeda (49 años), Lucas Calbanese (22), Gustavo del Canto (26) y Leonardo Di Lorenzo (47).

Además, por las próximas dos fechas, los hinchas de All Boys no podrán ingresar con banderas ni bombos. El club tendrá que emitir un pedido público de disculpas y, como local, el equipo deberá exhibir una o más banderas con mensajes de repudio a la discriminación, xenofobia y violencia.



#### Fútbol

La Liga Profesional 17 » Godoy Cruz vs. Rosario Central. La 5ª fecha. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD

- TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD).

19 » Argentinos vs. Central

Córdoba. La 5\* fecha. ESPN

Premium (CV 123 HD - DTV

604/1604 HD - TC111/1017 HD - SC

102/130 HD). 21.15 » Independiente vs. Banfield. La 5ª fecha. ESPN

Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD).

21.15 » Gimnasia vs. Barracas Central. La 5ª fecha. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD).

Amistoso internacional 20 » Estados Unidos vs. Brasil. ESPN (CV 24/103 HD – DTV 1622 HD).

# Básquetbol La NBA 21.30 Boston Celtics vs. Dallas Mavericks. El 3er. juego. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140

La Liga ACB
15.30 Real Madrid vs. Unicaja.
El 3er. partido. Fox Sports 2 (CV

25/107 HD - DTV 1608 HD).

HD).

#### RUGBY | RUMBO A PARÍS 2024

# Isgró no se resigna: quiere estar en los Juegos y la UAR pone en marcha un plan

La figura de los Pumas 7s cuenta sus sensaciones luego del incidente con Francia que le valió una fuerte sanción; "Fue un momento duro", dice; la defensa de un abogado neozelandés



"Fue una reacción por algo que recibo; es un segundo en el que no pensás", comentó Isgró

INSTAGRAM

#### Alejo Miranda

PARA LA NACION

La excelsa temporada de los Pumas 7s todavía tiene al objetivo supremo por delante. El subcampeonato en el Seven de Madrid marcó el fin de una campaña frenética. Finalizada la final ante Francia, la mente automáticamente pasó a estar en modo Juegos Olímpicos. Mientras los jugadores se reponen física y mentalmente del enorme desgaste padecido en los últimos ocho meses, la dirigencia se puso en acción para paliar los efectos de la sanción a Rodrigo Isgró para que pueda estar en París 2024.

La derrota ante Francia en la final resultó un doble golpe. Además de haber cedido el título de campeón de la temporada que merecían (y habrían obtenido de no haber sido por el absurdo cambio de formato de la competencia), en la última acción del partido fue expulsado Rodrigo Isgró, el mejor jugador del mundo en la especialidad en 2023. La sanción inicial de 10 partidos, reducida a cinco por los diversos atenuantes contemplados en la letra del reglamento, lo dejan afuera de la gran cita. En los Juegos, los Pumas 7s jugarán seis partidos: tres de la zona de grupos, cuartos de ante Australia en Sydney, y luego final, semifinal y final, en el mejor de los casos. Sin embargo, todavía hay esperanza.

"Fue duro la verdad. El viernes tuvimos una audiencia larga, duró como tres horas. Fue un momento duro, difícil y tenso. De la sanción sorprendió un poco la cantidad de fechas, no imaginábamos ese número", admitió Isgró, en ESPN. "En lo personal estoy muy tranquilo. Siento que las cosas que pueden suceder están fuera mi control. Lo que hice ya pasó, me equivoqué y ya pedí las disculpas que realmente sentía. Fue una jugada en la que no me considero que estaba enojado en ese momento, ni que fue una reacción de enojo. Fue una reacción por algo que recibo. Es un segundo que no pensás. Soy consciente de que me equivoqué, que cometí un error. No estoy contento con esa acción, pero me sorprendió la cantidad de fechas".

Isgró también hizo referencia a la reacción de la gente. "Fue algo muy lindo para mí. Estaba tranquilo, pero cada vez que me llegaba un mensaje, se me llenaban los ojos de lágrimas. Realmente el cariño que recibí nunca lo imaginé. La cantidad de gente que me mandó un mensaje para enviarme ánimos, apoyo y para decirme que estaban conmigo. Eso me hace muy feliz. Siento que hay mucho más por lo que agradecer que por lo que estar triste. Aprovecho y realmente les agradezco a todos los que me mandaron un mensaje. No pude responder todos aún. Me sentí muy querido, valorado y respetado".

#### La estrategia de la UAR

En primer lugar, cabe aclarar que la sanción inicial corresponde a un fallo de primera instancia. La UAR ya apeló y, si bien los antecedentes de revertir una sanción son casi nulos, sí aspira a una reducción. Además, la estrategia apunta a que el mejor jugador de seven del mundo en 2023 pueda cumplir la sanción durante la ventana de julio, en la que el seleccionado de 15 disputará tres partidos.

La UAR contrató al abogado neozelandés Aaron Lloyd, un especialista en la materia al que suele recurrir. Recientemente, estuvo al frente de la apelación de Juan Cruz Mallía tras el incidente ocurrido en el Rugby Championshipante Sudá-

frica en Johannesburgo previo al Mundial. El cordobés había impactado en el aire con el medio-scrum Grant Williams, dejándolo fuera de acción. No fue sancionado en el partido, pero sí recibió una expulsión de oficio. La defensa del letrado logró que fuera sancionado sólo por dos partidos, que cumplió en la revancha ante los Springboks y ante España, por lo que pudo estar en el debut mundialista.

Lloyd también trabajó en otros casos, como los de Nicolás Sánchez en 2017 y Pablo Matera en 2018, ambos citados cuando vestían la camiseta de Jaguares en el Super Rugby, y del Pumita Facundo García Hamilton el año pasado, expulsado en el partido por el 9º puesto ante Fiji en el Mundial de Sudáfrica 2023: fue sancionado con tres semanas, pero la apelación resultó exitosa y se le quitó la pena.

¿Puede cumplir la sanción en otra disciplina? El reglamento lo contempla, ya que tanto el seven como la ventana de julio están bajo la órbita de World Rugby. Lo que debe juzgar el comité disciplinario es si Isgró era "elegible" para jugar en el seleccionado de 15. Recuérdese que Isgró debutó en los Pumas en el Rugby Championship de 2023, participó del Mundial de Francia, donde llegó a actuar en el partido ante Chile. El mendocino podría volver a ser convocado por Felipe Contepomi para los tres primeros partidos del seleccionado este año y así cumplir allí la sanción, ya sea en forma parcial o, si se logra una reducción en la instancia de apelación, total.

Algo similar ocurrió en la previa del estreno del Seis Naciones 2023. Owen Farrell había sido suspendido jugando para Saracens y pudo cumplir la pena en tres partidos del club y jugar para Inglaterra en el debut ante Escocia, pese a que no habría podido jugar para su cluben el tercero de esos partidos por estar afectado al seleccionado.

En julio, los Pumas jugarán tres test matches: dos ante Francia, el 6 en Mendoza y el 13 en Vélez, y uno ante Uruguay, el 20 en Maldonado. El seven en París se jugará del 24 al 30 de julio, tres días la competencia femenina y tres la masculina.

En la última acción de la final del Seven de Madrid, ante Francia, cuando el partido ya estaba resuelto y se jugaba un minuto y medio de tiempo adicional y los Pumas buscaban el try del honor, Isgró se excedió en el ímpetu en un contrarruck haciendo caer a un rival de cabeza hacia el suelo. Una acción similar a un tackle peligroso, a la que le cabe la misma sanción. Los diez partidos de suspensión que indica la ley quedaron reducidos a cinco ante la aceptación de culpabilidad por parte del jugador y su limpio prontuario.

Tras el Mundial de Francia, Isgró regresó a los Pumas 7s con el objetivo de estar en París 2024. Se sumó con la campaña ya en marcha y fue una pieza clave para el equipo en la temporada, sobre todo en las últimas tres etapas, que coincidieron con la baja de Marcos Moneta, que sufrió una fractura de peroné en el primer partido del Seven de Hong Kong y se perdió, además, los de Singapur y Madrid, está en proceso de recuperación y se espera que pueda estar en los Juegos. Isgró de inmediato reconoció el error que había cometido y aceptó la sanción en un comunicado a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, no está dicha la última palabra. Todavía está a tiempo de cumplir su sueño. •

#### ATLETISMO | LA HISTORIA

Campeonato argentino de salto en alto. En el segundo escalón está Santi Barbería, que tiene 20 años y practica atletismo desde los 8. "Capaz que empecé antes. Hace tanto que ni me acuerdo". A Santi le parecen una eternidad esos 12 años saltando. Puede que lo sean. En el lugar más alto está Carlos Layoy, que repite una costumbre que empezó incluso antes de que Santi conociera el atletismo. Cuando Santiago tenía 6 años e ingresaba al colegio Fray Luis Bolaños, en su natal Baradero, Carlos ganaba su primer campeonato argentino de salto en alto. Desde entonces Santi conoció el atletismo, pasó por muchas de sus especialidades, eligió el salto en alto, terminó el primario y el secundario, y llegó a alcanzar la medalla plateada, este año, en el Nacional. Mientras tanto Carlos ganaba todos los años el campeonato argentino. ¿Qué hizo para lograr tanto? Sus rivales intentan descubrir el secreto del argentino que en más temporadas consecutivas se impuso en una especialidad atlética. Catorce campeonatos lleva conquistados Layoy, y sigue contando, rumbo a Paris 2024.

"Es el mejor desde hace mucho", asegura Barbería. "Hizo muy bien las cosas, se las toma muy en serio. Y yo puedo decir que competí con él". Lo destaca porque sostiene que enfrentarse con Layoy y su trayectoria lleva a subir un nivel. En cierta forma, no hay nada que perder. "La mayoría de los saltadores intenta dar su mejor versión contra Carlos, competir contra su nivel. Aunque no le ganemos, eso puede llevar a conseguir la mejor marca personal". Pero Carlos, que hoy ya tiene 33 años, también fue adolescente y dio sus primeros saltos.

"Carlitos era un chico flaco y alto al que le gustaba jugar al fútbol, pero también al voley, y vimos que saltaba muy bien", recuerda Matías Salinas, vecino de Paso de los Libres. Y lo invitaron a saltar. "A probar, más que nada, porque acá, en Corrientes, muchos saltadores no había. Sacábamos y metíamos las colchonetas [para amortiguar la caída] juntos. Era una ayuda, porque hacerlo solo es complicado", ríe Matías. Con el tiempo Salinas dejó, pero siguió viendo el crecimiento y la disciplina de su otrora compañero. Ahora sonríe: "La invitación a Carlitos salió bien".

Con sus primeros saltos Layoy consiguió algo que lo sorprendió: viajar desde Paso de los Libres hasta la capital correntina. Trescientos sesenta kilómetros, que para los 13 años de Carlitos eran como cruzar el país. Regresó siendo campeón provincial y con un pasaje al Nacional de La Rioja. Para ese certamen su profesor, Angel Adrián Márquez, le compró unas zapatillas más aptas para saltar. No se sabe si fue la suela o la motivación; la cuestión es que Carlitos dijo "gracias" ganando el Nacional Sub 14. Ahora expresa para LA NACION que no recuerda nada de su primer campeonato como mayor, el primero de esta serie de catorce, pero que a ése que ganó siendo Sub 14 no lo olvida más, en parte porque cortó un largo tiempo de ausencia de campeones correntinos: "Llegué a Corrientes y era como Maradona".

"Me dieron una beca que para mí era mucha plata. Mis padres están separados, mi mamá nos crió sola a tres hijos y con toda plata que entraba yo quería ayudar en casa", continúa Carlos. Su mamá, Miriam Morel, ejercía de maestra de primario por la mañana y de perceptora a la tarde. Pero antes de hacer eso practicaba salto en largo y veloci-



A los 33 años, Layoy aún domina el salto en alto en la Argentina

# **El rey del salto.** Se lesionó, le sacaron la

beca, subió ocho kilos y hasta se retiró, pero...

Carlos Layoy supo reinventarse y sueña con los Juegos Olímpicos; tiene un récord: 14 títulos nacionales seguidos

Texto Ezequiel Brahim PARA LA NACION

dad, y llegó a ser parte del seleccionado correntino de cestobol. Algo le transmitió a Carlos.

El nene siguió creciendo. A los 15 años ya saltaba 1,95 metros. Es decir, por arriba del más alto de sus compañeros de escuela. Con eso ganó los Torneos Evita y, dando un año de ventaja, el Nacional Sub 16. Saltaba tan alto que lo vieron desde Buenos Aires, más específicamente, desde el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

"Llegué un día a casa y Carlos estaba tirado en el sofá. No bien entré me dijo «me llamaron para ir»", reseña Miriam. "Yo sabía que querían convocarlo pero pensé que iban a esperar un poco más, si Carlitos tenía 15 años", añade. Se sentaron y charlaron. Los dos sabían que se verían, con suerte, para las Fiestas. Miriam quedaría con sus dos hijos menores, Horacio, de tenía 14 años, y Franco, de 8. Hoy dice: "Lloramos mucho, pero apoyé su decisión, porque era lo que él quería".

El muchacho descubrió un mundo dedicado al atletismo. Ahí las colchonetas eran tan grandes que no se podía meterlas al galpón y sacarlas cada día; lo que se hacía era mover el galpón completo. Incluso tienen como un techo corredizo de chapa para protegerlas de la intemperie cuando no se las usa. "Allá, en Paso, era saltar y tratar de apuntar la caída en la colchoneta", ríe Carlos, "porque eran minis".

Acá tenía mucha colchoneta para caer, todo el tiempo para entrenarse yla dirección de Javier Morillas para mejorar. No fue una mala decisión en cuanto a resultados: al siguiente año, el correntino salió campeón juvenil sudamericano. "A ese torneo entré último en la lista, cuando ya estaban a punto de cerrar el viaje", menciona. Viajó sin su entrenador, pero en el lugar le asignaron como acompañante a alguien de amplia trayectoria, Marcelo Pugliese. Tres veces olímpico, referente en el atletismo argentino, aunque en lanzamiento de disco... Carlos a ún hoy retiene sus palabras. Cuando el chico recién salido de Paso de los Libres le manifesto que estaba algo nervioso, Marcelo lo miró, abrió su corazón y le dijo: "Querido, si tenés miedo, vení a sentarte afuera conmigo".

111111

"Charly es muy fuerte de cabeza. Y siempre quería ganarme", señala Santiago Guerci, el mayor rival de Layoy en la Argentina y poseedor de una marca de 2,23 metros, dos centímetros inferior a la del récord nacional. Guerci era el hombre por vencer cuando Layoy empezó a competir entre mayores. Ocho años más grande que el correntino, tiene un recuerdo claro de cómo llegó su adversario: "Él venía a matarme... Era una batalla campal".

Santiago matiza la afirmación:
"Estaba bueno, porque Charly me
hacía mantenerme también en un
buen nivel, por tener a alguien que
me pisara los talones. Nos peleábamos en la cancha, pero afuera éramos y somos muy amigos".

En 2011 Carlos logró por primera vez campeonato nacional y empezó la seguidilla que sostiene hasta hoy. Parece lineal la historia: empezó a ganar y continúa ganando. Pero en el medio pasó de todo. Se lesionó, le quitaron la beca, subió casi 10 kilos, abandonó el deporte, pasó un mes durmiendo en una colchoneta... Así y todo, cada año revalidó su título.

111111

El 2015 fue un año muy duro para Layoy: se lesionó el tobillo izquierdo (con el que toma el impulso final para saltar), compitió infiltrado en el Sudamericano que se realizó en Perú y sacó un resultado malísimo. Se fue a Paso de los Libres, con la idea de que ya había habido lo suficiente de atletismo para él. Llevaba casi una década viviendo en el Cenard y había logrado seis medallas internacionales entre diversas categorías por edad (incluida la de mayores). Quizás eso era todo.

Un mes en su casa le enfrió la cabeza. Cambió de entrenador: sumó a Federico Márquez. Cambió el físico, bajó 8 kilos. Cambió de lugar: se fue con Márquez a San Pablo a hacer un mes de entrenamiento. Consiguió que le hicieran lugar en un departamento, aunque no tenían ninguna cama. Pero con tanto tiempo saltando sobre colchonetas, bien podría dormir sobre una... Las ganas estaban, la práctica mejoraba, pero sus últimas presentaciones habían sido flojas y en el atletismo los deportistas son sus marcas. Volvióa la Argentina y se enteró de que se había quedado sin la beca.

"Salí a la calley me dije: 'ni siquiera merecibí de algo. ¿Qué hago ahora? No voy a pedirle plata a mi mamá...", se preguntaba. Mientras, se presentaba a entrevistas de trabajo para empresas de seguridad y pidió una reunión para recuperar la beca. Lo hicieron pasan a una oficina del Cenard para ver su caso, le pidieron que tomara asiento, le preguntaron quién era. Carlos miró la pared de detrás del administrativo que lo interrogaba. Había un cuadro con una foto de un atleta que volaba arriba de una varilla a 2,18 metros de altura. Esa foto había sido tomada en Guadalajara, México. Carlos lo sabía. Porque el de la foto era él.

Le dijeron que podía recuperar la beca con un tercer puesto en el Sudamericano. El problema era que ya había tenido lugar y que él había quedado cuarto. Otra posibilidad era saltar 2,20 metros. Algo que no lograba desde hacía tres años. Quedaba un último torneo importante en esa temporada, en Taiwán. Layoy llegó a la pequeña isla asiática, saltó 2,20 metros, recobró la beca y volvió a sentirse atleta.

111111

"Carlos es un competidor nato", lo describe Fernando Korniejczuk, su actual entrenador. "Un luchador, un cabezadura, un atleta que va a buscar lo que desea", profundiza. Layoy logró el récord argentino, que fijó en 2,25 metros en 1988 Fernando Pastoriza. Lo igualó en 2002 Ramón Jara y Carlos llegó a pasar esa altura en 2018. Ese año estuvo muy cerca de superar 2,27: todo su cuerpo pasó la vara excepto el talón final, que tocó el listón y lo tiró.

"Creo que nunca pude competir de igual a igual con él", reconoce Tomás Ferrari, compañero de selección. "Pero de todas formas él siempre estuvo apoyándome", rescata. Si alguien estuvo a punto de cortar esa seguidilla de 14, cuando era de nueve conquistas, ése fue Tomás. Layoy quedó a un salto de perder contra él. Pero al final el correntino superó la vara y sumó otro nacional.

Existe un anhelo más allá de los nacionales: ser atleta olímpico. El 30 de junio se cerrará la clasificación y 32 saltadores podrán estar en París. Hoy Carlos está en el puesto 42, pero un buen torneo puede hacer diferencia en el ranking.

La tenacidad lo hizo convertirse en el argentino que más años sucesivos se impuso en una especialidad, superando los 12 campeonatos de Juan Ignacio Cerra en lanzamiento de martilloy los 12 en lanzamiento de disco de... Marcelo Pugliese, su consejero en su primer torneo internacional. También Miriam, su mamá, se sorprende: "Jamás imaginé que le iba a irasí con el salto, si cuando empezó a saltar era un desastre...". •

### AUTOMOVILISMO | LA FÓRMULA 1



Max Vertstappen hizo nombres propios y las reacciones no se demoraron en las redes sociales

#### INSTAGRAM

#### Los pilotos, en alerta; la FIA, abierta a cambios

El anuncio de las nuevas reglas que introducirá la Fórmula 1 en 2026, para construir autos más ágiles, ligeros y rápidos, y un nuevo concepto de DRS, alimentó críticas de parte de los pilotos. "Entre más tiempo dejas unas regulaciones, se cierra la brecha entre equipos", aseguró Max Verstappen. "Con el último cambio, 2023 fue el año más emocionante entre el primer y último equipo", aportó Lando Norris. Ante las preocupaciones, la FIA se abre al debate: "No es un reglamento definitivo y sabemos de algunas preocupaciones de los equipos", aceptó Nikolas Tombazis, director de la FIA.

# Verstappen abrió la polémica con su lista sobre los históricos

Dejó a Fangio en el quinto lugar, detrás de Schumacher, Senna, Alonso y Hamilton

Su palabra es importante y tiene un peso especial. El campeón del mundo no suele dar muchas vueltas a la hora de declarar y en esta oportunidad, cuando lo consultaron acerca de cuáles son, a su criterio, los me-

jores pilotos de la historia de la Fórmula 1, sabía que su elección podía despertar la controversia. Por eso, Max Verstappen, el hombre estrella de Red Bull, cuando armó su lista, anunció: "Lo que diga...". El neerlandés de 26 años no quería generar controversia con su elección, y en la entrevista que le brindó a DAZN, primero explicó: "Sabés lo que pasa, que diga lo que diga la gente va a comentar y no va a estar de acuerdo. Es una pregunta difícil...". Después de unos segundos, Verstappen armó su ranking de cinco pilotos: "Voy a decir Michael [Schumacher], probablemente Ayrton [Senna], Fernando [Alonso], Lewis [Hamilton]y [Juan Manuel] Fangio".

Cuando se conocieron las palabras del piloto de Red Bull, rápidamente sucedió lo que imaginó Verstappen, porque comenzaron a preguntarse los fanáticos por qué había elegido ese orden en la lista, en especial porque apareció Fangio como quinto. Los fanáticos explicaban que el argentino fue el único piloto en consagrarse con cuatro marcas distintas (Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari y Maserati) y con un porcentaje de efectividad de 47,05 por ciento, por sus 24 triunfos en 51 Grandes Premios. Incluso, algunos

El neerlandés de 26 años no quería generar controversia con su elección, y en la entrevista que le brindó a DAZN, primero explicó: "Sabés lo

> Además, a los usuarios de las redes sociales les resultó curioso que tampoco incluyese a Nelson Piquet, tricampeón mundial, ya que se trata de su suegro. El neerlandés está en pareja con la hija del excorredor desde fines de 2020: la modelo Kelly Piquet. Es más, Verstappen hasta contó en alguna oportunidad cómo eran las reuniones familiares que compartía con su suegro: "Realmente no hablamos de automovilismo. Ha hablado de ello más que suficiente en su vida. En cierto punto, ya no lo sientes y ya no hablas de ello. Me doy cuenta de que hay más en la vida".

> También fue consultado sobre una era de la Fórmula 1 a la que le gustaría regresar y Verstappen confesó: "Creo que elegiría... Estoy contento con lo que tengo ahora, pero a lo mejor los inicios de los años 2000. La vieja escuela, sí. Creo que lo ele-

giría simplemente por el sonido del motor"

En la misma charla, Verstappen también habló acerca de su hambre por ganar y que eso es un motor más valioso que cualquier aspecto económico: "Creo que la mayoría de los pilotos empezamos porque amamos el deporte y sigue siendo el caso. Queremos ganar, así que al final ganar es más importante que el dinero. El dinero es secundario, pero también en la vida es importante que se te recompense por lo que hacés".

En la entrevista que se realizó después del Gran Premio de Canadá, el campeón del mundo también confesó que admira algunas características del español Alonso: "Creo que Fernando siempre se muestra taly como es, eso es algo que admiro mucho. Pese al éxito que ha tenido, es un apasionado de las carreras, y una persona normal y agradable, lo cual aprecio mucho. En general, también se alegra cuando a otro piloto le va bien". •

Renault Argentina S.A. informa a los propietarios de los vehículos marca Renault modelo Duster, en todas sus versiones, fabricados en la República de Colombia, y comercializados en la República Argentina desde Septiembre 2023 hasta Enero 2024 inclusive, cuyos números de chasis no consecutivos se encuentran detallados a continuación, que ha detectado una posible falla en una partida de ciertos amortiguadores delanteros del vehículo, lo cual podría generar, ante condiciones de utilización severas, una fisura en el vástago de uno o ambos amortiguadores delanteros, ocasionando su rotura. Esto podría dificultar el control de la trayectoria del vehículo durante su conducción y, eventualmente, provocar accidentes.

Debido a lo expuesto, Renault Argentina S.A. verificará de manera gratuita y preventiva, a través de la Red de Concesionarios Oficial Renault, ambos amortiguadores delanteros del vehículo y, de ser necesario, los reemplazará. La cantidad de vehículos comprendidos en la presente campaña es de 149 unidades.

#### Chasis/VIN (no consecutivos) correspondientes:

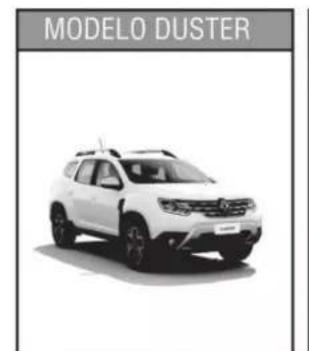

| DESDE             | HASTA             |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 9FBHJD200RM664702 | 9FBHJD200RM664733 |  |  |  |  |  |
| 9FBHJD203RM664600 | 9FBHJD203RM664659 |  |  |  |  |  |
| 9FBHJD204RM664606 | 9FBHJD204RM664654 |  |  |  |  |  |
| 9FBHJD205RM664596 | 9FBHJD205RM664775 |  |  |  |  |  |
| 9FBHJD206RM664607 | 9FBHJD206RM664770 |  |  |  |  |  |
| 9FBHJD207RM664597 | 9FBHJD207RM664776 |  |  |  |  |  |
| 9FBHJD208RM664592 | 9FBHJD208RM664866 |  |  |  |  |  |
| 9FBHJD209RM664598 | 9FBHJD209RM664875 |  |  |  |  |  |
| 9FBHJD20XRM664593 | 9FBHJD20XRM664870 |  |  |  |  |  |

| DESDE             | HASTA             |  |  |  |
|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 9FBHJD409RM664887 | 9FBHJD409RM664940 |  |  |  |
| 9FBHJD40XRM664882 | 9FBHJD40xRM664932 |  |  |  |

| OTROS             |  |
|-------------------|--|
| 9FBHJD208RM688049 |  |
| 9FBHJD408RM664914 |  |
| 9FBHJD408RM664928 |  |
| 9FBHJD408RM664931 |  |

Recomendamos confirmar y coordinar la acción mencionada en el concesionario Renault de su preferencia. Queda a disposición de nuestros Clientes la línea telefónica del Servicio Relación Cliente 0800-333-7362 o nuestra página de Internet, para efectuar las consultas pertinentes.



# BORN TO DA RE

¿Qué es lo que nos hace grandes? ¿Enfrentarse a lo desconocido, aventurarse por lugares inexplorados y arriesgarlo todo?

Este es el espíritu del que nació TUDOR: el espíritu que encarnan todos los relojes de la marca. Algunos prefieren seguir lo establecido. Otros se arriesgan.



Caja de 41 milímetros

#### Agujas «Snowflake»

Un distintivo de los relojes de submarinismo de TUDOR desde 1969



MT5652 con reserva de marcha de 70 horas «a prueba de fines de semana», espiral de silicio y certificación oficial del COSC







Garantía transferible de cinco años sin necesidad de registro ni de revisiones de mantenimiento periódicas

**BLACK BAY GMT S&G** 



PATIO BULLRICH - POSADAS 1245 ENJOY CASINO & RESORT PUNTA DEL ESTE RAMBLA CLAUDIO WILLIMAN PARADA 4

# espectáculos

Florencia Otero logra en Personas lugares & cosas el fiel retrato de un caos emocional PÁGINA 3

Edición a cargo de Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com.ar

# Ver a Paul McCartney: una experiencia que pone a prueba el bolsillo

**RECITALES.** Con entradas tradicionales y paquetes vip que van de \$85.000 a \$1.600.000, hoy comienza la preventa para los shows que el ex-Beatle dará en el país en octubre, después de cinco años | PÁGINA2



Sir Paul con la albiceleste en 2010, durante otra de sus visitas a la Argentina

GETTY IMAGES

# Maxton Hall: los rostros de un éxito alemán en el mundo

**STREAMING.** Harriet Herbig-Matten y Damian Hardung encabezan la serie fenómeno

#### Natalia Trzenko LA NACION

sitivos e inesperados de la ráesa novedad, en el caso de las en la vida que él. ficciones, se suma el "descuson Harriet Herbig-Matten diato para la plataforma. Bacentrales de la trama.

autora británica había consutinúa en la página 2

mido como espectadora, en el caso de Maxton Hall el estilo de vida y las costumbres bri-Uno de los aspectos más po-tánicas en pantalla están pocoarraigadas con la realidad. pida expansión global de los Una operación narrativa que servicios de streaming es la funciona muy bien en este caposibilidad que tienen los es- so: después de todo se trata de pectadores de ver programas un cuento de hadas moderno de todas partes del mundo en el que el príncipe es el que que antes de la nueva era te- necesita ser rescatado por levisiva ni siquiera se habrían una plebeya sensata, trabaenterado de que existían. Y a jadora y con más intereses

Claro que gran parte del brimiento" de nuevos acto- suceso de la serie de seis epires que vale la pena conocer. sodios, que desde su estreno Dos de los ejemplos más re- a principios de mayo se mancientes y resplandecientes tiene en los primeros puestos de Prime Video en todo el y Damian Hardung, los jóve- mundo-vya tiene una segunnes protagonistas de Maxton da temporada confirmada-, Hall, la exitosa nueva serie de se debe a sus protagonistas, Prime Video que se transfor- dos jóvenes actores que pasamó en un fenómeno inme- ron de ser reconocidos en su país a tener al público global sada en la trilogía de novelas intentando pronunciar sus románticas juveniles escritas apellidos correctamente. A por la autora Mona Kasten, la los dos, los espectadores de ficción podría haber sido gra- Alemania los conocen desde bada en Hollywood o Corea la adolescencia. Tanto Herdel Sur, pero lo cierto es que big-Matten, nacida en Mues alemana, como la escritora nich en 2003, como Hardung y los actores que encarnan a (Colonia, 1998) empezaron a Rubyy James, los personajes actuar desde chicos: en el caso de la actriz, su primer De todos modos, el relato papel fue en la película Das transcurre en un colegio se- Pubertier, una comedia en la cundario de elite ubicado en que encarnaba a una chica de algún suburbio de Londres, 14 años, la misma edad que un espacio imaginario que le tenía ella en aquel momento. da al cuento el aire de fanta- La intérprete llevaba toda su sía que precisa. Así como El vida en los sets: su mamá trastand de los besos, otro éxito baja en la industria audiovijuvenil romántico del strea- sual desde antes que ella naming, en ese caso de Netflix, ciera y fue la que entendió inspirado en una trilogía lite- que lejos de estar interesada raria, construía su represen- en su experiencia académica, tación de los adolescentes a diferencia de su personaje norteamericanos inspirán- en Maxton Hall, Harriet lo dose en las ficciones que su que quería era actuar. Con-

# Reabre el Teatro de la Ribera

ESCENARIO. Luego de ocho meses, la sala porteña vuelve a levantar el telón

Alejandro Cruz

Del Complejo Teatral de Buenos Airea (CTBA) dependen el Teatro San Martín, el Alvear, el Regio, el Sarmiento, el Del Plata y De la Ribera, ubicado en La Boca, en la zona sur de la ciudad, que cuenta con menor cantidad de salas. El Teatro de la Ribera fue inaugurado el 27 de octubre de 1971, con el espectáculo Allá

el artista Benito Quinquela Martin al Consejo Nacional de Educación, forma parte de un complejo edilicio ubicado frente al Riachuelo, que componen también la escuela y el museo que lleva su nombre. En julio de 2023, en ese enorme espacio de 640 butacas que cuenta con ocho murales del pintor, se estrenó Benito de La Boca, con dramaturgia y dirección actoral de Juan Francisco

en La Boca de entonces. Donado por Dasso, música original y dirección musical de Gustavo Mozzi e idea original y dirección general de Lizzie Waisse.

El espectáculo bajó de cartel el 15 de octubre último. Este sábado se repondrá con algunos cambios en su elenco original. Más allá de la propuesta artística, lo llamativo es que durante todo este tiempo el espacio teatral estuvo sin programación. Continúa en la página 3



Fachada del Teatro de la Ribera

COMPLEJO TEATRAL

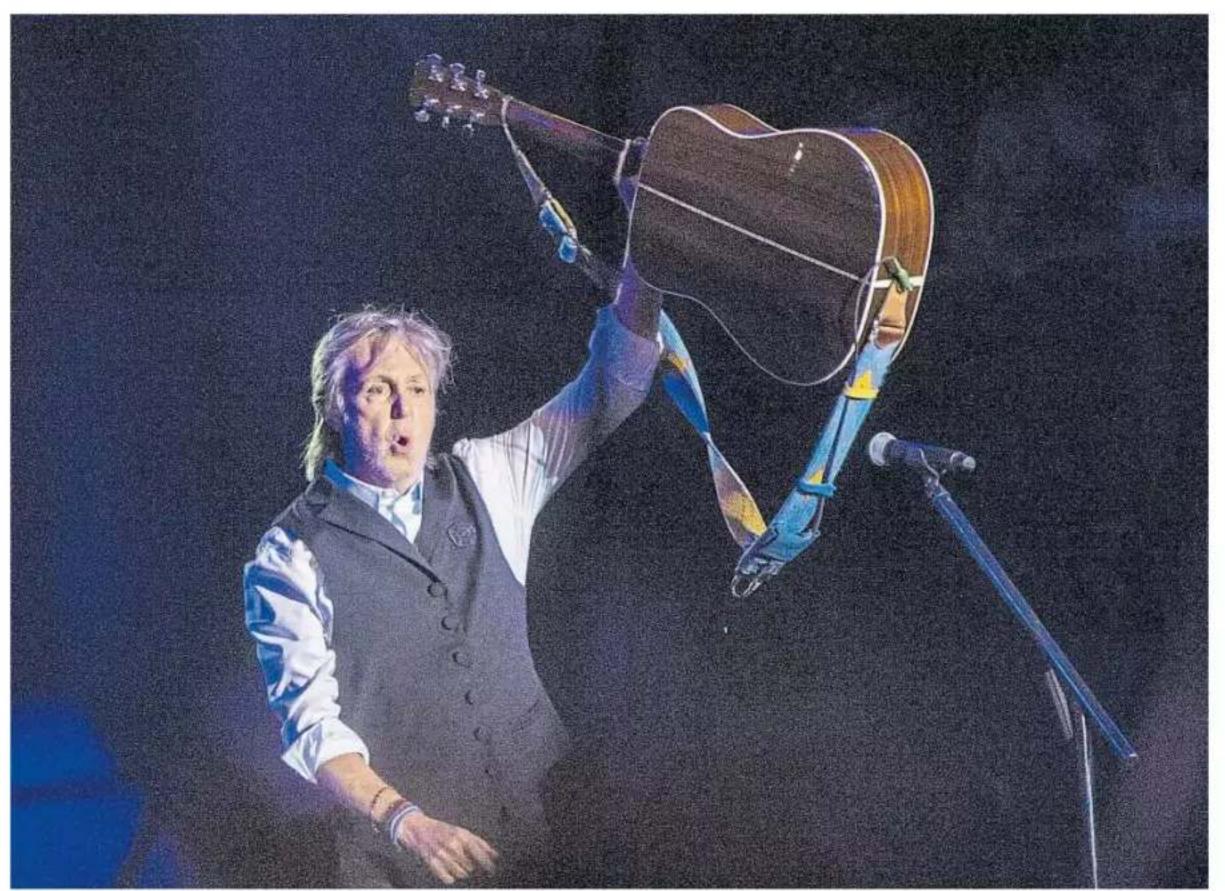

McCartney vuelve a la Argentina en el marco de su gira Got Back

SCOTT AUDETTE/AP

# Paul McCartney en la Argentina: cuánto cuesta ver a un ex-Beatle

RECITALES. El músico se presentará en Buenos Aires y en Córdoba en octubre; cómo fueron las alianzas para traer a la gran figura nuevamente al país, después de cinco años

La espera para ver a Paul McCartney se termina: el 5 de octubre próximo el músico se subirá
al escenario del estadio de River
Plate para dar comienzo al tramo
argentino de su tour Got Back.
Después de cinco años de ausencia, finalmente anteayer se conoció que vendrá a nuestro país para
brindar en principio dos shows, uno en Buenos Aires y otro en
Córdoba, el próximo 23 de octubre, en el estadio Mario Alberto
Kempes.

Plat
Belgi
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.0
\$125.

Las entradas para ver el Got Back Tour (un guiño al "Get Back" beatle) se podrán conseguir desde hoy a las 10, a través de la web oficial de All Access, con preventa exclusiva para clientes Santander American Express por 48 horas o hasta agotar stock, lo que suceda primero. Una vez agotada la preventa comenzará, a continuación, la venta general con todos los medios de pago. Los clientes de Santander Amex podrán abonar hasta en seis cuotas sin interés.

Yendo específicamente a las entradas, la más accesible para el Monumental cuesta \$90.000 y para el show de Córdoba \$85.000, aunque a estos valores hay que sumarle el cargo por servicio, o service charge. En tanto, los paquetes vip en Buenos Aires salen \$1.200.000 pesos, mientras que en el Kempes llegan a \$1.605.000.

Las entradas en River
Campo delantero: \$195.000 +
service charge (S/C)
Campo General + Sívori B:
\$100.000 + S/C

Platea Preferencial San Martín (Inferior - Baja - Media): \$250.000 + S/C Platea Preferencial Belgra-

dia): \$250.000 + S/C

Platea Preferencial Belgrano (Inferior - Baja - Media): \$250.000 + S/C

Platea Alta (San Martín - Belgrano): \$185.000 + S/C
 Platea Sívori Media S/N: \$125.000 + S/C

• General Alta Sívori: \$90.000 + S/C

Todos los paquetes especiales significan diferentes experiencias y además incluyen merchandising. En el caso del "Hot sound package", la propuesta más cara que se ofrece para su show en Buenos Aires, incluye además de la entrada en el campo delantero: presenciar la prueba de sonido, tener acceso a un "hospitality room" antes del show, una entrada especial de recuerdo, una litografía numerada de edición limitada, un llavero coleccionable y tener prioridad en el check-in al estadio el día del show.

Delantero, \$1.234.250

Preferencial Inferior, \$741.750

Ruby Package: Platea Prefe-

rencial Baja, \$684.250

▶ Emerald Package: Platea Preferencial Media, \$569.250

En tanto, los otros paquetes vip, además de las distintas ubicaciones preferenciales ofrecen todos un merchandising especial y temático para los que compren estas opciones más exclusivas.

Las entradas en el Kempes Des Campo Preferencial 1: \$300.000 + S/C

Campo Preferencial 2: \$265.000 + S/CCampo Preferencial 3:

\$225.000 + S/C • Campo General: \$95.000 + S/C

Platea Preferencial (Este-

Oeste): \$245.000 + S/C

Platea Baja (Este - Oeste):
\$235.000 + S/C

Platea Alta Preferencial
Oeste: \$180.000 + S/C

Platea Alta Preferencial Este (P-Q-R): \$180.000 + S/C
 Pullman: \$85.000 + S/C

En Córdoba, el paquete "Front Row Hot Sound Package" es casi igual al de Buenos Aires, con la diferencia de que está asegurado el acceso a la primera fila del campo del estadio. Eso sí, el valor es de \$1.605.000.

▶ Front Row Hot Sound Package: Campo Preferencial 1, \$1.605.000

Hot Sound Package: Campo
 Preferencial 1, \$1.355.000
 Diamond Package: Campo

Preferencial 1, \$741.750

• Ruby Package: Campo Preferencia 2, \$684.250

▶ Emerald Package: Platea Baja Preferencial, \$569.250

Sapphire Package: Platea
 Baja, \$511.750
 Gold Package: Campo Prefe

▶ Gold Package: Campo Preferencial 3, \$488.750

Además de presentarse en la Argentina, Paul McCartney tocará el 1° de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay; el 11 se presentará en el Estadio Monumental de Santiago, en Chile y el 27 se lo podrá ver en el Estadio Nacional de Lima, Perú.

Historia de una negociación

"Estuvimos en la negociación de la gira para 2023 y finalmente decidió solo hacer Brasil, ya que las fechas se acercaban muy a fin de año. Posiblemente en 2024 haya otra oportunidad", le decía alanacion un alta fuente de Ozono

Producciones, la productora que trajo a Paul McCartney al país en 2019, cuando el ex-Beatle se presentó en el Campo de Polo porteño. Y es cierto que el año pasado "Macca" decidió sumar fechas en Brasil y no moverse por varios países, para aprovechar el envión de la venta de entradas, algo similar a lo que hizo Coldplay en River, cuando decidió seguir tachando fechas para cumplir con la demanda récord.

Hace muchos años que las giras de Paul McCartney son cortas
y sus fechas se suelen confirmar
meses antes. Por eso, cuando el
autor de "Yesterday" finalmente
confirmó su intención de volver a
América del Sur para regresar a la
Argentina, Chile, Uruguay y Perú,
las negociaciones con las productoras locales volvieron a empezar.
Y como en el caso de Primavera
Sound 2023, cuando se asociaron
tres de las empresas promotoras
más importantes, esta vez también triunfaron las alianzas.

El show en River es una organización conjunta de DF Entertainment (la productora de Lollapalooza Argentina, de los 10 shows de Coldplay, de Taylor Swift y de decenas de shows muy convocantesen River y en otras plazas) y DG Experience, la empresa de Daniel Grinbank, el histórico productor de grandes conciertos y eventos en el país, responsable de cada una de las visitas de The Rolling Stones a la Argentina. Con respecto a la fecha de Córdoba, ahí la alianza contiene una pata local. Para este show. DF se asoció con En Vivo Producciones, la compañía de José Palazzo, el responsable de Cosquín Rock y de muchos de los recitales de músicos nacionales y extranjeros que pasan por la provincia.

#### Maxton Hall, un romance juvenil con dos estrellas en ciernes

STREAMING. Gracias a sus carismáticos protagonistas, la serie es un fenómeno

Viene de tapa

Así, tras su debuten cine se presentó en el casting para la serie de películas Bibi y Tina, basada en una exitosa saga de literatura infantil alemana, y fue elegida para interpretar a la simpática y aventurera Tina, un papel que la hizo muy conocida en su país y le dio su primer vistazo al reconocimiento internacional, ya que una versión televisiva de los films está disponible en Prime Video en todo el mundo. En el camino hacia los papeles y proyectos más adultos, a los 18 años la actriz recibió una oferta demasiado tentadora que la mantendría un tiempo más en la escuela secundaria en la ficción: con el éxito asegurado al menos en Europa, en donde las novelas de Kasten son un fenómeno de venta hace años, convertirse en Ruby para Maxton Hall resultó el paso correcto para su carrera. Aunque la actriz no anticipónadie lo hizo-el enorme interés que la historia generó en todo el mundo y la curiosidad que su vida privada despertó en los espectadores que un mes antes del estreno de la serie ni siguiera sabían de su existencia.

En el caso de su compañero de elenco, el impacto en su popularidad fue incluso más significativo: Hardung ya conocía los efectos de aparecer en una serie disponible en una plataforma de streaming, pero suexperiencia como parte del elenco de How to Sell Drugs Online (Fast), la ficción de Netflix, no lo preparó para el frenesí que despertó su interpretación del apuesto, arrogante, problemáticoy-secretamente-, sensible James Beaufort en los espectadores. Hay que decirlo, la mayor parte del público de Maxton Halles femenino y la fotogenia de Hardung, su mata de pelo rubio y los abdominales esculpidos que exhibe en casi todas las escenas de la ficción, lo convirtieron en el novio de internet modelo 2024 como antes lo habían sido sus colegas Noah Centineo (A todos los chicos de los que me enamoré, Netflix) y Jacob Elordi (El stand de los besos, Euforia).

El actor de 25 años, al igual que su compañera de elenco, lleva trabajando en cine y TV desde la infancia. En ese camino pasó de hacer pequeños papeles en telefilms sin demasiada repercusión hasta conseguir su gran oportunidad con la adaptación alemana de la serie española Pulseras rojas. Ahora, con Maxton Hall convertido en un suceso, es cuestión de tiempo antes de que Hollywood llegue a su puerta. Mientras tanto, ya se prepara para grabar la segunda temporada del romance y para contestar las preguntas incómodas sobre su vida privada y sobre el tenor de su relación con su compañera detrás de cámara.

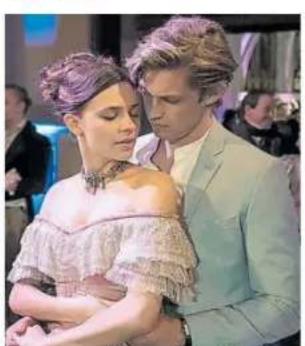

Herbig-Matten y Hardung

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

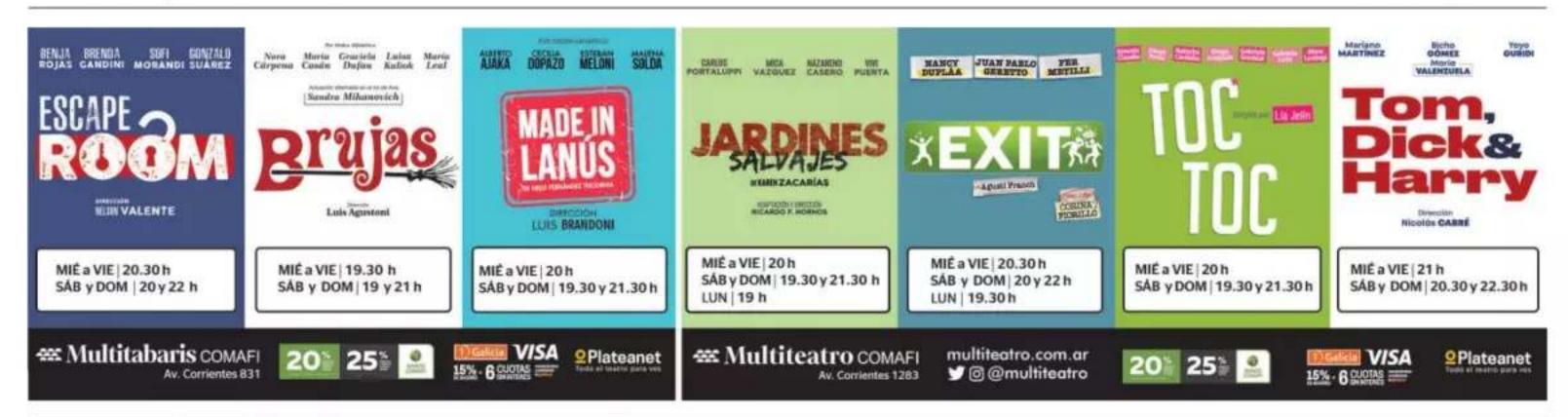

# Tras ocho meses de incertidumbre, el Teatro de la Ribera levanta el telón

REPOSICIÓN. Este sábado vuelve Benito de la Boca a la tradicional sala del Complejo Teatral de Buenos Aires, que permaneció 244 días sin actividad

#### Viene de tapa

primera temporada de Benito en la Boca a este sábado habrán pasado exactamente ocho meses (244 días).

El estreno de esta obra, en la que Roberto Peloni interpreta al famoso pintor y Nacho Pérez Cortés hace lo propio con Juan de Dios Filiberto, cerró otro largo paréntesis en el Teatro de la Ribera. En una historia que luego se repitió, desde noviembre de 2022 no se presentaba un espectáculo con funciones regulares. A lo sumo, en ese extenso lapso de otros ocho meses hubo presentaciones puntuales, pero no temporada de una propuesta escénica, como sucede en las otras salas del Complejo Teatral.

Entre un período y otro hubo cambios tanto en el gobierno porteño (de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta se pasó a la de Jorge Macri) como en la dirección del Complejo Teatral (Gabriela Ricardes ejerció el liderazgo del CTBA a partir de abril de 2022; Alberto Ligaluppi la sucedió en el organismo en febrero último, cuando Ricardes asumió como ministra de Cultura porteña). Más allá de estos cambios políticos, la realidad de la histórica sala es siempre la misma.

A principios de esta temporada, cuando se dio a conocer la programación del CTBA, solamente se anunció la reposición de Benito de La Boca para esa sala. Tras aquel anuncio, consultado por LA NACION, Ligaluppi –que volvía a la dirección del Complejo-apuntó acerca de las actividades previstas para el resto delaño en el Teatro de la Ribera: "Seguramente se sumarán más obras. La idea es apostar a ese espectáculo hasta cuando el público lo indique.

Por eso no anunciamos otro título". Entre aquel domingo que se cerró la Ante una nueva consulta, desde la dirección del organismo afirman que la reposición se postergó debido a trabajos que se realizaron en la misma sala y que está en carpeta la programación de otro montaje, del cual no se tienen precisiones.

> En el mapa del Complejo Teatral hay otras dos salas de fuertes características barriales. En comparación, han tenido ambas más suerte que la boquense. En el Regio, ubicado en el límite entre Chacarita y Colegiales, ya se presentó el Ballet Contemporáneo del San Martin y está haciendo temporada Elentenado, la adaptación de la novela de Juan José Saer dirigida por Irina Alonso. Y en el Cine/Teatro del Plata, en Mataderos, se repuso Burguesa, de Alfredo Allende, y este mismo sábado se estrena Las mujeres de Lorca, con Ana María Cores.

> Lo concreto es que, desde este sábadoy luego de 244 días, el Teatro de la Ribera volverá a abrir sus puertas con Benito de la Boca, la historia de "un niño expósito, un adolescente carbonero, un posimpresionista, un militante del acceso a la educación, un bon vivant ribereño, un artista reconocido mundialmente, un filántropo", como afirma su autor. Habrá algunos reemplazos y esta vez se suman al elenco Nacho Pérez Cortés y Natalia Cociuffo para contar la trama de este artista del barrio.

#### PARA AGENDAR

Benito de La Boca, un musical sobre Quinquela Martín. Funciones: los viernes, a las 14; los sábados y domingos, a las 15. Teatro de la Ribera (Av. Don Pedro de Mendoza 1821).



La impactante puesta de Benito de La Boca

COMPLEJO TEATRAL

# CRÍTICA DE TEATRO



La buena actuación de Florencia Otero rescata la versión local de esta obra inglesa

# Retrato de un gran caos emocional y físico

#### \*\*\*

#### PERSONAS, LUGARES & COSAS

AUTOR: Duncan Macmillan. DIRECCIÓN: Julio Panno. INTÉRPRETES: Florencia Otero, Beatriz Spelzini, Carlos Kaspar, Nelson Rueda, Coni Marino y otros. vestuario: Alejandra Robotti. esceno-GRAFIA: Florencia Tutusaus.sala: Teatro Sarmiento (Av Sarmiento 2715). FUNCIONES: miércoles a sábados a las 20. DURACIÓN: 120 minutos.

na mujer adicta discute con su médica en una clínica de rehabilitación. Le dice: "Necesito que estés a mi altura intelectual" y le reclama un poco de honestidad respecto de las condiciones del mundo y de por qué no es tan insólito que una persona decida autodestruirse en una sociedad que se aniquila a sí misma, a cada momento. "Ahora mismo hay miles de personas que mueren en guerras, y nosotros acá buscando el trauma que nos llevó a consumir". De este tipo de discursos, entre la plena conciencia y la arrogancia y soberbia que vienen de la mano del consumo de drogas, transita este personaje en su complejo proceso de desintoxicación que es el eje del espectáculo Personas, lugares & cosas, el último estreno en el Teatro Sarmiento, del Complejo Teatral de Buenos Aires.

trenada en Buenos Aires del autor Duncan Macmillan, un joven dramaturgo inglés, también autor de Las cosas maravillosas, un espectáculo que se hace desde 2022 en el circuito comercial porteño y que incluye una valorada participación del público. Las adicciones, la depresión y el suicidio son las temáticas con las que trabaja este escritor, desde un lenguaje que busca ir desde lo conmovedor hasta lo cínico y duro, todo al mismo tiempo. El último estreno cuenta con la dirección de Julio Panno y la actuación protagónica de Florencia Otero y un elenco de reconocidos artistas, como Beatriz Spelzini, Carlos Kaspar y Nelson Rueda, entre otros. Una novedad para esta pieza es que algunos de sus intérpretes fueron elegidos en audiciones abiertas, algo poco frecuente en los espacios públicos.

Personas, lugares & cosas es un espectáculo ambicioso, que quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo. Desde el punto de vista de la dramaturgia, la obra se construye como episodios: la vida de esta chica fuera de rehabilitación, una actriz con una carrera en ascenso hasta que cae en el consumo de drogas, las entrevistas con la doctora, los encuentros en los grupos de terapia comunitaria, la vuelta al hogar. En esos momentos, el discurso de este personaje oscila entre citar textos célebres del teatro universal (aparecen Chéjov, Shakespeare, Ibsen, Williams), Se trata de la segunda obra es- referencias al pensamiento filo-

sófico de Foucault, teorías sobre la posmodernidad y frases más emocionales y contundentes: "No somos defectuosos, el mundo se

fue a la m...". El texto tiene grandes momentos y otros en los que se vuelve, comoel mismo personaje de la obra, soberbio y reiterativo. Pero retrata con claridad y potencia el caos emocional y físico al que llevan las adicciones y puede interpelar a cualquier persona que haya pasado por algo similar, desde una lectura contemporánea y emocional, que es muy valiosa.

La puesta en escena se suma a los excesos del espectáculo y a esta intención de querer hacerlo todo. Teatro representacional y performático, momentos realistase interacciones con el público, hasta un punto que no hay una línea de lectura posible. Un grupo de espectadores (no serán más de 20) son ubicados arriba del escenario. Esto es algo que ya se ha probado en otros espectáculos, pero como gesto tiene que tener un sentido. Aquí simplemente están, se lo quiere mostrar como una innovación.

Entre momentos de alto vuelo dramático y textual, con unas proyecciones que colaboran al desdoblamiento y el caos en el que vive la protagonista y las falsas provocaciones al público, Personas, lugares & cosas es un espectáculo que no pasará inadvertido en la cartelera porteña. • Mercedes Méndez

# El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



mín. 19" | máx. 21"

Nublado Con vientos leves del sector noreste

#### Mañana

mín. 17° | máx. 24°



Variable Algo nublado, con vientos del sector norte

# Sol

Sale 7.58 Se pone 17.50

#### Luna

Sale 12.36 Se pone 23.50

- Nueva 6/6
- Creciente 14/6 O Llena 21/6

Menguante 28/6

SANTORAL San Onofre, anacoreta. | UN DÍA COMO HOY en 2003 muere el actor norteamericano Gregory Peck. | HOY ES EL DÍA Mundial contra el Trabajo Infantil.

#### Sudoku | DIFICULTAD MEDIA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| SU | LU | -10 | 1.4 |    |   |   |   |   |
|----|----|-----|-----|----|---|---|---|---|
| t  | 9  | 8   | \$  | 7  | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 6  | ε  | 4   | 5   | 9  | В | b | 2 | I |
| 5  | b  | 2   | 1   | Ŧ. | 3 | 9 | 8 | 6 |
| Þ  | б  | I   | 8   | 5  | 4 | Z | 3 | 9 |
| 1. | Z  | 9   | 6   | 3  | 1 | 8 | Þ | S |
| 8  | 5  | 3   | S   | t  | 9 | 6 | T | 2 |
| 9  | 8  | 5   | I   | 4  | 2 | ε | 6 | Þ |
| 3  | 1  | 6   | 9   | 8  | b | 1 | 5 | 2 |
| Z  | 1  | Þ   | 3   | 6  | 5 | 4 | 9 | 8 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|   |   | 7 |   | 9 |   |   | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 4 |   | 6 | 9 |   |   |
|   | 9 |   | 2 |   |   | 5 | 8 |   |
|   |   | 9 | 6 |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 1 | 3 |   | 6 | 2 |   |
| 6 |   |   |   | 5 |   | 1 |   |   |
|   | 8 |   | 3 | 1 |   | 2 |   |   |
|   |   | 4 |   | 6 | 5 | 7 | 3 |   |
|   |   | 5 |   |   | 4 |   |   |   |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés

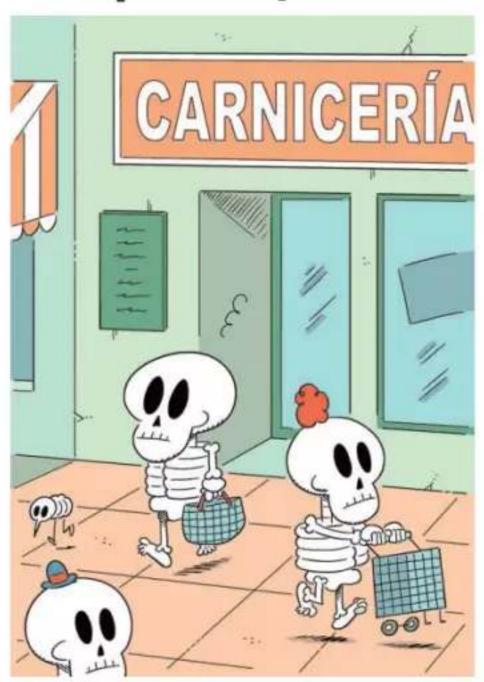

Hablo sola Por Alejandra Lunik



#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



PREOCUPA.

Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

